



# La provincia registra en tres meses 18 ahogados, uno más que en todo 2023

Los expertos en Salvamento reclaman vigilancia fuera de la época estival, un incremento de personal en los meses veraniegos y ampliación de horarios • En la primera quincena de junio, cuando no suele haber servicio, hubo 15 fallecidos

PÁGINAS 2 Y 3

#### **INCENDIO**

#### La chispa de una radial causó el fuego de Benasau que ha quemado 320 hectáreas

La UME se suma a los trabajos de extinción

PÁGINAS 14 Y 15 \_\_\_\_\_

LA «FINANCIACIÓN SINGULAR» ACORDADA CON ERC

# Sánchez ve en el pacto fiscal catalán «un paso hacia la federalización»

El presidente del Gobierno dice estar «feliz» por un «magnífico preacuerdo para España y Cataluña»

PÁGINAS 26 A 29 Pedro Sa



Pedro Sánchez, ayer en Moncloa.

#### QQQ PARÍS 2024

#### Nadal y Alcaraz caen en dobles en una pésima jornada para los españoles

El boxeador eldense José Quiles luchará por medalla

PÁGINAS 45 A 51 \_\_\_\_\_

#### **FALLECIDOS EN ESPACIOS ACUÁTICOS**

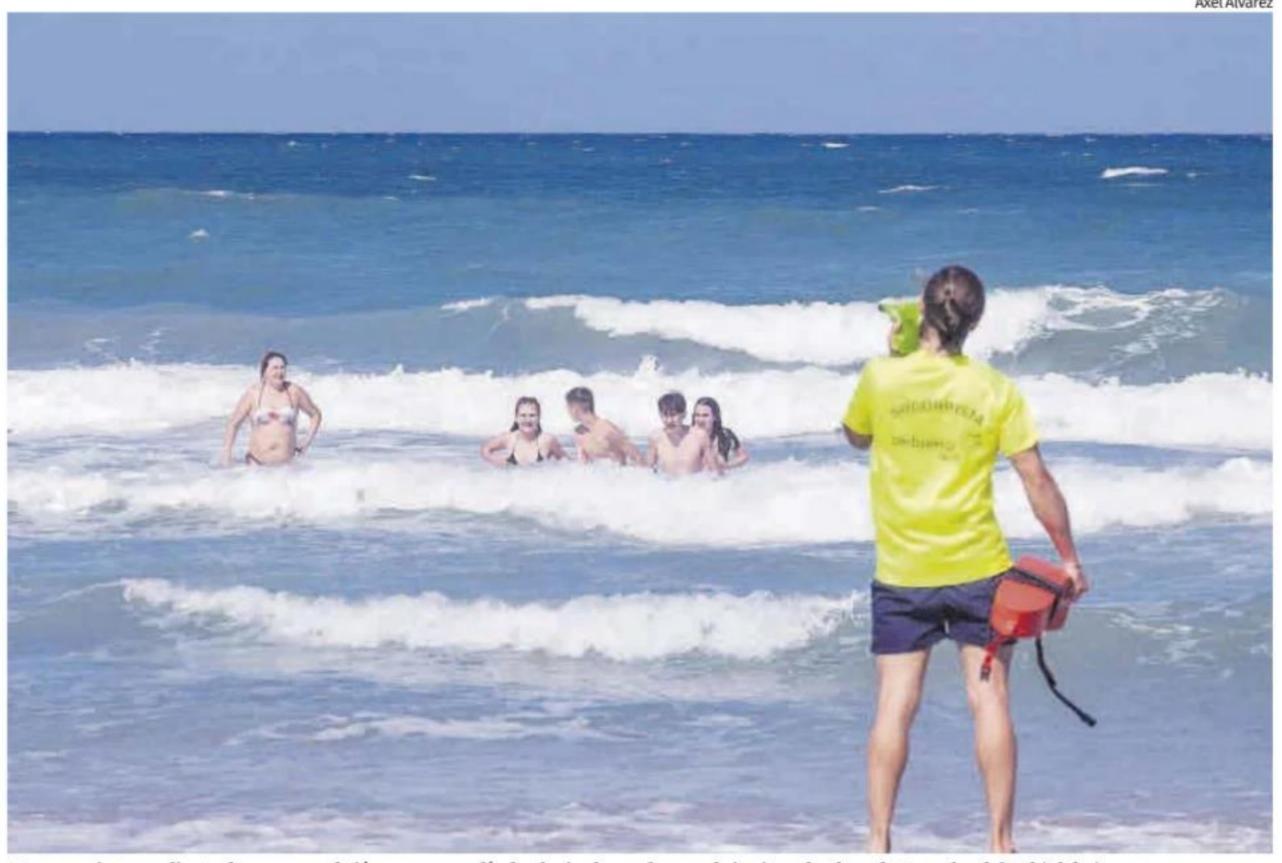

Un socorrista pendiente de un grupo de jóvenes en un día de oleaje el pasado mes de junio en la playa de Arenales del Sol (Elche).

# La provincia registra en 3 meses más ahogados que en 2023

La Federación de Salvamento reclama a las administraciones que se amplíen los horarios de los socorristas y que haya vigilancia fuera de la temporada estival

J. HERNÁNDEZ

Dieciocho personas han muerto ahogadas en la provincia de Alicante desde mayo a julio, más que en todo 2023 (el balance total del ejercicio fue de 17), según datos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, y aún queda la mayor parte del verano. Son víctimas en espacios acuáticos, desde pantanos a piscinas y en el mar, pero en el caso de la provincia la mayoría se registran en este último medio. A la hora de exponer las causas, expertos de la Federación apuntan al aumento de la ocupación del litoral con el mismo servicio de socorrismo, y reclaman a las administraciones un refuerzo de los recursos humanos y materiales, con un incremento de la vigilancia, prolongación de los horarios del personal

de salvamento, empezando antes la jornada y alargándola por la tarde ante el aumento de las muertes por ahogamientos en espacios vigilados fuera de los horarios en que está establecido. Así como dotar de vigilancia más allá de la temporada estival en un territorio con cada vez más meses de buen tiempo y más personas que se bañan en el mar en primavera, otoño e incluso invierno, introduciendo una cobertura mínima en zonas acotadas, dotándolas de una torre de vigilancia y un equipo de salvamento para garantizar que quienes accedan al baño lo hagan con seguridad.

La primera quincena de junio fue negra en las playas alicantinas, con doce víctimas cuando el servicio de socorrismo continuo aún no estaba activado. En julio sí lo está pese a lo cual la semana pasada se ahogó un matrimonio en Guardamar y el domingo dos personas más, una en las playas de El Campello y otra en Pilar de la Horadada. Además, una mujer de 80 años falleció el lunes mientras se bañaba en una playa de Torrevieja sin servicio de socorrismo

Según la Federación de Salvamento, entre mayo y julio de 2023 los ahogamientos en espacios acuáticos de la provincia fueron 11, por lo que este año son 7 más. Por regiones, la Comunidad Valenciana este año es la tercera con más víctimas mortales tras Andalucía y Galicia. En 2023 fue la cuarta con 46 ahogamientos entre las tres provincias: este año en tres meses van ya 36. Esta entidad recoge los datos



«Si los recursos para vigilar son los mismos, a más afluencia es mayor la posibilidad de accidente»

ALBERTO GARCÍA
DIRECTOR ESCUELA ESPAÑOLA
DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO



«Es importante vigilar a los niños y los adultos, bañarse en compañía para avisar rápido a Emergencias»

MARCIANO GÓMEZ
CONSELLER DE SANIDAD DE LA
GENERALITAT VALENCIANA

de ahogamientos no intencionales y deja fuera los suicidios, las víctimas de pateras o de una patología. De ahí que no coincidan al 100 % con los que maneja el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad, según el cual desde el 1 de mayo han fallecido en espacios acuáticos de la provincia 29 personas. Además estabilizaron a otras 34 con síntomas de ahogamiento.

Alberto García Sanz, director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo, apunta que «el incremento de la afluencia turística a los entornos naturales supone un mayor riesgo de muertes por ahogamiento». Según García, más que en zonas no vigiladas la gente se baña cuando aún no hay vigilancia. «En la mayoría de las playas de las zonas de Alicante suele haber socorristas pero no están desde las 8 de la mañana hasta las doce de la noche sino

#### Emergencias Sanitarias estabiliza a 34 bañistas con síntomas de ahogamiento

que tienen un horario». Así, ante la alta ocupación de los arenales de la costa alicantina en verano, para tener un espacio en primera línea, señala que cada vez son más los que adelantan su llegada a la playa a las 7 o las 8 de la mañana. «Estas personas se bañan antes de que llegue el servicio de salvamento y desconocen si hay bandera roja, amarilla o verde; ni si hay corrientes. Se meten en el mar y existe el riesgo de que una corriente de retorno nos lleve hacia el interior del mar y que no puedan vernos ni auxiliamos».

Este representante apunta que es un acto de negligente de bañistas a menudo de origen internacional, «y si bien es cierto que la economía española en buena parte se nutre de ese turismo tendremos que poner las medidas para que esto no ocurra. Sin embargo, no se está incrementando proporcionalmente la seguridad en el medio acuático ni los recursos que debería haber en esos entornos». Así, denuncia que no se tiene en cuenta el ingente número de turistas que nos visitan, ni que cada vez hace más calor y que los veranos son más largos; por contra se mantienen los mismos horarios y jornadas del servicio de salvamento ceñidos además al periodo estival sin tener en cuenta ni el alargamiento de la temporada de calor ni de los horarios en que los bañistas acceden al medio acuático, «y más en la zona de Levante donde prácticamente durante todo el año se accede a ese entomo natural».

En su opinión, «todo esto hace

#### Las cifras

18 Fallecidos en la provincia entre mayo y julio en el

medio acuático, sobre todo playas

400

Playas, piscinas o pantanos se llevan por delante las vidas de más de 400 personas al año en toda España, según la Federación de Salvamento

que el número de ahogados aumente» con un panorama más grave en las playas ya que en piscinas y parques acuáticos hay límite de aforo y horarios de entrada y salida. «En una playa no hay aforo. En una playa de 5 kilómetros, por ejemplo, si hay 10 socorristas, son para 1.000 bañistas, 4.000 ó para 5.000. El municipio establece la seguridad en función de los metros de playa para tener un servicio de vigilancia, una ambulancia o un médico. Si ese año acuden 3.000 personas en lugar de 1.000 no se incrementa. A más afluencia más riesgo y si los recursos materiales y humanos para vigilar son los mismos, la posibilidad de que haya accidentes es mayor».

La Federación de Salvamento insta a reforzar las plantillas, la seguridad y la cobertura; y echa de menos más campañas de sensibilización pese a que todos los años en España hay más de 400 ahogados, cifra que va a más, «con caso omiso de las administraciones local, provincial, autonómica y estatal». De ahí que apunten a una cuestión económica: «si hay un accidente de tráfico detrás hay una aseguradora, y eso mueve mucho dinero pero cuando hablamos de muertes por ahogamiento paga la familia del usuario».

Sanidad ha elaborado este verano una campaña preventiva. El conseller Marciano Gómez destaca la importancia de «vigilar siempre a los menores y, en el caso de los adultos, bañarse en compañía para que, en caso de accidente, se pueda actuar y avisar con rapidez a Emergencias». Asimismo, recuerda que un descuido de 40 segundos es suficiente para que se produzca un ahogamiento.

#### **ENRIQUE CORDERO**

#### Médico del Servicio de Emergencias Sanitarias

El facultativo lleva cuatro años en la base del SAMU de Orihuela procedente del 061 en Andalucía. En Emergencias suma 26 años de experiencia laboral.

### «Aunque no se sufra una patología, a partir de los 60 años no hay que bañarse solo»

J. HERNÁNDEZ

#### — ¿En qué consiste su trabajo?

- En atender las situaciones de asistencia sanitaria que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) considera que requiere la intervención de un equipo SAMU. No siempre son situaciones de parada cardiorrespiratoria, de pacientes inconscientes. Participamos en suicidios activos, intentos de suicidio, riesgo social y no siempre en situaciones de vida o muerte. Pero a lo mejor el servicio se puede beneficiar de que acuda un médico por la visión amplia del sistema que tiene este profesional para encauzar mejor la gestión y la toma de decisiones que requiere esa situación.

#### – ¿Cómo está yendo el verano en las playas de la provincia?

- Me resultan llamativo que haya ahogados la verdad. Desde el 1 de mayo hasta el día de ayer, hay 29 personas fallecidas (la cifra es superior a la de la Federación de Salvamento porque incluye también los decesos en el agua que tienen que ver con motivos de salud) y otras 34 personas que también sufrieron ahogamiento, aunque con un desenlace no mortal. Me parecen muchas, porque la mayoría de las veces los ahogamientos son evitables y no tendría que producirse prácticamente ninguno.

#### — ¿Por qué se producen? ¿Suelen ser negligencias?

 Yo no diría tanto que son negligencias por el lugar que se escoge. En la mayoría de las ocasiones son hombres mayores de 60 años que tienen patologías de base que les puede llevar a sufrir un desvanecimiento, un síncope, un agotamiento y, al estar bañándose solos,

son detectados demasiado tarde para proceder a su rescate. De manera que lo que podría ser un mareo, una pérdida de conocimiento o una caída inconsciente debajo del agua, si hay alguna persona al lado puede activar los servicios de salvamento. Lógicamente no es lo mismo que si no se baña acompañado y alguien detecta la situación minutos después. Entonces el resultado es muy diferente. No es tanto el hecho de que la persona cometa una negligencia como más bien un descuido. Bájese usted acompañado y sobre todo a partir de determinada edad con más ahínco, que simplemente adentrarse en el mar, y luego se le echa en falta y se le ve en un momento determinado flotando o pidiendo ayuda. Entonces ya es tarde.

#### — ¿Y bañarse con bandera roja?

 No suele ser lo principal sobre todo porque la intervención de los servicios de playa es siempre muy positiva y en cuanto hay una situación de riesgo son los primeros que están animando a la gente a que no se metan y que no se expongan. Es lo contrario, es con el mar tranquilo, pero con descuidos de la gente por no tomar esas precauciones, cuando se producen las situaciones.

#### – ¿Cuántos ahogados son personas que sufren un problema de salud en el agua y no pueden salir?

 La cantidad de personas mayores que se exponen a estas situaciones y que acaban sufriendo esos ahogamientos supera el 60%. A partir de cierta edad hay que bañarse acompañado siempre, insisto. Los 60 años es una edad clave incluso aunque no se padezca una patología identificada. No hay que cometer nunca ese descuido de bañarse uno solo. Nadie asumimos que vamos cumpliendo años y que

que es ahí donde yo me centraría,



#### «Lo primero es llamar al 112, es más sencillo que esperar y perder minutos clave para el auxilio»

lo que hacíamos con 20 años ya va costando más con el tiempo, y van apareciendo alteraciones del ritmo cardíaco o neurológicas que pueden llevar a un síncope. El riesgo no es bañarse pero, si te ocurre en el mar, al caer al suelo la cabeza queda dentro del agua. No es como sufrir un mareo en el sofá de casa.

#### – ¿Cómo debe actuar el bañista testigo de un ahogamiento?

 La primera recomendación, si se tiene disponible un teléfono, es llamar al 112, luego estamos a tiempo de disminuir el nivel de la alarma si al final no es nada. Eso es mucho más sencillo que esperar a tener una confirmación definitiva de la situación y haber empleado en ello una serie de minutos clave para poder llegar cuanto antes y prestarle ese auxilio a la persona afectada. Lógicamente si tenemos socorristas a la vista, alertarles. Después es clave valorar los riesgos de poder acceder al salvamento por cuenta de un particular porque no son pocos los que por intentar tirarse a por un bañista se ha acabado salvando este y al final ellos han perdido su vida.



El médico del SAMU Enrique Cordero junto a una ambulancia.

 En el momento en que se establece la llamada se está facilitando el lugar donde se encuentra la persona o la situación que está sucediendo, es una llamada en la que se recibe información de cómo actuar. Sirve para solicitar ayuda y para recibir indicaciones de cómo proceder porque los compañeros del CI-CU tienen preparación para hacer una RCP guiada, o si la persona necesita ventilaciones de rescate, compresiones torácicas, ponerle en posición lateral de seguridad o abrigarla hasta que llegue la ayu-

#### - ¿Por qué es tan importante llamar al 112?

#### Movilidad

# Un futuro común para el Parque Central: menos tráfico y un «sí» al Puente Rojo

La consulta pública del Ayuntamiento de Alicante cierra su plazo público de presentación de iniciativas al que las diferentes asociaciones de vecinos de la ciudad han sumado sus ideas durante el último mes

LYDIA FERRÁNDIZ

Un parque continuo sin interrupciones de tráfico rodado y la preservación del emblemático Puente Rojo. La consulta pública sobre el futuro del Parque Central de Alicante cerró ayer su plazo público de presentación de propuestas y pone de manifiesto una serie de demandas claras por parte de los vecinos. Este proyecto ambicioso, que convertirá el sector OI/2 del Plan General en un gran espacio verde, abarca 468.925 metros cuadrados y contará con 1.433 viviendas, de las cuales el 30 % serán de protección pública, y en él las entidades vecinales han contado con una participación muy activa hasta el último momento. Entre las sugerencias más destacadas está la necesidad de evitar la construcción de viales para vehículos dentro del parque, proponiendo en su lugar un diseño que priorice caminos peatonales y carriles bici. Los vecinos también han solicitado que el parque integre espacios para actividades deportivas y culturales sin sobrecargar el área con comercios que podrían restarle su carácter recreativo.

#### **Propuestas**

Vicente Alcaraz, portavoz de la Asociación Vecindario por un Parque Central, expresa que para su entidad es «no podemos permitir que el parque quede supeditado a la venta de estas viviendas, especialmente si esto resulta en un proyecto fallido». «Soterrar el Puente Rojo sería una inversión millonaria que no serviría para nada. Además, con este proyecto al estar soterrada las vías del tren, existen multitud de problemas técnicos y económicos para eliminar el puente sí se quiere evitar la ruptura de la continuidad del parque, así como los problemas que podría generar en la ciudad el corte de la Gran Vía», añade Alcaraz.

Precisamente, Isabel Molina, presidenta de la Plataforma Renfe, destaca la importancia de mantener el Puente Rojo y evitar la interrupción del tráfico en el parque. «Es esencial que el tráfico no atraviese el parque y que se mantengan los accesos sin causar fragmentaciones en el área verde. Nuestra propuesta es



Terrenos del futuro Parque Central, con el Puente Rojo presente.

que se incluya la construcción de centros sociales y deportivos dentro del parque para asegurar que sea un lugar útil para todos los vecinos», agrega Molina, quien mencionó que, en su opinión, «la estación intermodal debería ubicarse en la Vía Parque para evitar problemas adicionales y costes elevados que resultarían de mantener la estación en su ubicación actual».

Ernest Gil, presidente de la Asociación de Vecinos de Benalúa, subraya la necesidad de un parque lineal y no dividido por las viviendas: «Nos gustaría que el parque se desarrollara de manera continua, sin ser dividido en parcelas debido a la construcción de viviendas. Esto garantizaría que el parque funcione como un verdadero espacio verde integrado y no como una serie de áreas fragmentadas». Gil también expre-

#### Los residentes del entorno piden que las nuevas viviendas no saturen el paisaje actual

sa que la ubicación de la estación intermodal debería reconsiderarse: «Sería ideal situar la estación más allá del Puente Rojo. De esta forma, el parque no perdería su cohesión y funcionalidad».

Como él, Jose Barreto, de la Asociación de Vecinos de Princesa Mercedes, hizo hincapié en la necesidad de limitar la edificación: «La construcción de viviendas en el área del parque debe ser mínima y concentrada en puntos específicos para no afectar el entorno del parque e igual sería interesante llevarlas a barrios como Ciudad de Asís que necesitan una mayor regeneración».

Desde San Blas piensan en la circulación. «Queremos que el parque sea una extensión natural que esté completamente libre de tráfico rodado», afirma Encarni Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Blas, quien pide que el parque sea una verdadera zona verde con accesibilidad adecuada: «Además, debe incluir instalaciones para todos los ciudadanos, como juegos para niños y áreas accesibles para personas con discapacidad».

Por su parte, Lola Ten, presidenta de la Asociación de Vecinos La Voz de la Florida, apunta que es «vital que el espacio verde cuente con áreas deportivas y culturales que beneficien a todos los residentes, en lugar de sobrecargarlo con actividades comerciales».■



Héctor Fuentes

#### **REACCIONES**

«Soterrar el Puente Rojo sería una inversión millonaria que no serviría para nada»

VICENTE ALCARAZ ASOCIACIÓN VECINDARIO POR UN PARQUE CENTRAL

«Sería interesante llevar las viviendas a barrios como Ciudad de Asís que necesitan mayor regeneración»

JOSÉ BARRETO ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PRINCESA MERCEDES

«Debe incluir instalaciones para todos los ciudadanos, como juegos para niños y áreas accesibles»

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN BLAS

«Es vital que el espacio tenga áreas deportivas en lugar de sobrecargarlo de hostelería»

LOLA TEN
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS DE LA FLORIDA

INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024 Alicante INF+ Local | 5

#### Iniciativa municipal

# Mejorar el transporte y limitar el turismo: propuestas para Tabarca

Los grupos municipales trasladan sus peticiones para la comisión plenaria, que serán estudiadas por Medio Ambiente antes de la reunión de trabajo de septiembre

LYDIA FERRÁNDIZ

Limitar el aforo de la isla, mejorar el transporte público, garantizar el funcionamiento del helipuerto o incrementar la conservación de los hábitats naturales. Estas son algunas de las propuestas que los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante han presentado de cara a la celebración de la primera reunión de trabajo de la comisión de Tabarca. Estas propuestas llegan en un momento en el que la isla se enfrentan a retos como la presión sobre su limitada capacidad.

La iniciativa de crear la comisión de Tabarca, propuesta por el grupo municipal de Compromís y aprobada por el Pleno el pasado mes de junio, busca abordar de manera integral la conservación del patrimonio y la sostenibilidad medioambiental de Tabarca, además de servir de apoyo para resolver las inquietudes planteadas por sus residentes. La primera reunión de trabajo de la comisión, presidida por el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, se celebrará el 9 de septiembre, y desde la concejalía se comprometen a «estudiar las propuestas que eleven a la comisión los grupos políticos y llevar la propuesta que se va a plantear a la comisión en la primera reunión en septiembre», según indicaron fuentes municipales a preguntas de este medio.

#### Variedad

De entre las propuestas planteadas por los grupos políticos para esta comisión, los socialistas han elaborado un conjunto de propuestas orientadas a mejorar la situación en Tabarca. Entre ellas, destaca la propuesta de elevar a la Generalitat un plan de transporte sostenible que priorice las necesidades de los residentes y comerciantes de la isla, la redacción de un estudio para determinar la capacidad máxima de visitantes en función de los servicios públicos disponibles, con el objetivo de establecer un aforo máximo que asegure la suficiencia de estos servicios y evite la masificación

turística. El grupo municipal socialista también aboga por recuperar el proyecto de amarres ecológicos, prohibiendo el amarre de arrastre para proteger las praderas de posidonia oceánica y mejorar la infraestructura del museo de Tabarca. Asimismo, sugieren la declaración de la isla como Reserva de la Biosfera de la Unesco y la mejora de la cobertura sanitaria, incluyendo mejoras en el helipuerto.

#### El órgano se aprobó por la Corporación en el pasado junio tras la propuesta de Compromís

Vox, por su parte, enfoca la propuesta en garantizar la seguridad y los servicios básicos para los residentes y visitantes de Tabarca. Sus propuestas incluyen la garantía de servicios de seguridad, bomberos y sanitarios durante el verano, asegurar el suministro de agua, luz y gestión de residuos, y establecer un sistema de transporte público eficiente que opere durante todo el año. Vox también promueve la instalación de amarres ecológicos para proteger la parte no habitada de la isla y sugiere medidas para preservar el patrimonio cultural y las tradiciones de Tabarca. Además, plantea la necesidad de mejorar el helipuerto y de implementar planes de información y concienciación para los visitantes sobre la importancia de cuidar el entorno natural de la isla y la importancia de los residuos.

Desde Compromís subrayan en sus propuestas la importancia de la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente en Tabarca. Propone que la isla sea declarada Reserva de la Biosfera de la Unesco, y resalta la necesidad de mantener medidas de protección medioambiental que han permitido la recuperación de recursos pesqueros y el desarrollo sostenible. En términos de turismo, la formación aboga por medidas para evitar la destruc-

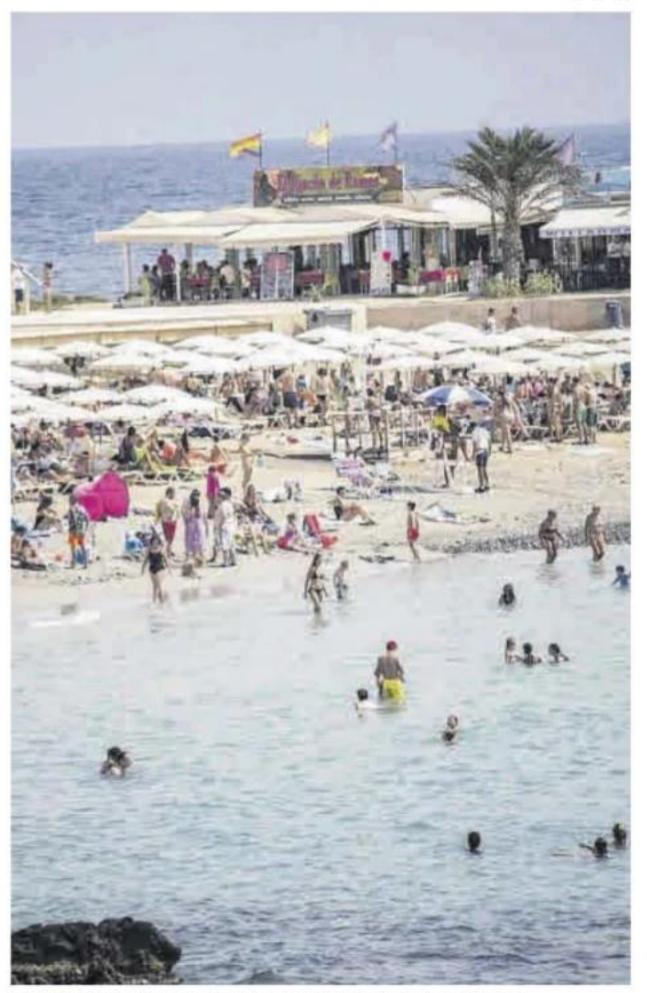

Imagen de la playa de Tabarca, una de las citas fijas de la isla.

#### **Preguntas**

#### Sumar lleva la isla ante el Gobierno central

Sumar eleva ante los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura y Pesca (ambos en manos del PSOE) una batería de preguntas para abordar la sostenibilidad en la Isla de Tabarca. La iniciativa surge, según la formación, en respuesta a la «saturación turística» que enfrenta la isla, que ha visto un aumento significativo en el número de visitantes, alcanzando más de 200.000 visitantes en 2023 y con picos

diarios de hasta 10.000 turistas durante los meses de verano. Por ello, buscan plantear a estos ministerios, ambos con competencias sobre el espacio protegido, y plantear la necesidad de limitar el número de visitantes en la isla ante lo que califican como: «la saturación y el descontrol permitido por el ayuntamiento». Con esta iniciativa solicitarán valorar la posibilidad de limitar el aforo turístico de Tabarca.

#### La oposición

#### **PSOE**

- Un plan de transporte sostenible que priorice las necesidades de los residentes y comerciantes
- Un estudio para determinar la capacidad máxima de visitantes con el objetivo de establecer un aforo máximo
- Recuperar el proyecto de amarres ecológicos, prohibiendo el amarre de arrastre

#### Vox

Pilar Cortés

- Garantizar la seguridad con Policía, Bomberos y servicios sanitarios en verano
- Sistema de transporte público eficiente conexión marítima entre la isla y la península todo el año
- Promover medidas como la instalación de amarres ecológicos

#### Compromís

- La declaración de la isla como Reserva de la Biosfera de la Unesco
- Medidas para evitar la destrucción de fondos marinos y la acumulación de basura
- Autosuficiencia de la isla y el desarrollo de una economía azul de alta calidad

#### Esquerra Unida-Podemos

- Combatir la masificación turística y garantizar la sostenibilidad de la isla
- Una mejor recogida de residuos y un control decidido del aforo de visitantes
- Limitar las embarcaciones privadas para proteger las praderas de posidonia oceánica

ción de fondos marinos y la acumulación de basura. Asimismo, sugiere utilizar la zonificación de la reserva marina como modelo para la zonificación de la Reserva de la Biosfera y establecer una estrategia de conservación que incluya la protección de la biodiversidad marina. Compromís también enfatiza la importancia de la autosuficiencia de la isla y el desarrollo de una economía azul de alta calidad, la conservación del patrimonio cultural y la mejora de las comunicaciones públicas con la isla.

Asimismo, Esquerra Unida-Podemos se centra en combatir la masificación turística y garantizar la sostenibilidad de la isla. Sus propuestas incluyen un plan para limitar los accesos por mar y controlar el número de turistas, asegurando que no se exceda un aforo que garantice la sostenibilidad de los servicios públicos. Además, EU sugiere la instalación de amarres ecológicos, una mejor recogida de residuos y un control decidido del aforo de visitantes. También propone limitar las embarcaciones privadas para proteger las praderas de posidonia oceánica.

6 | INF+ Local Alicante Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN



Visitantes en el Castillo de Santa Bárbara, en una imagen reciente.

#### **Iniciativa**

### Wifi para mejorar las visitas al Castillo de Santa Bárbara

La segunda fase del proyecto incluirá sensores para detectar emergencias y generar alarmas

**BORJA CAMPOY** 

Mejora de los servicios en el castillo de Santa Bárbara. El proyecto tecnológico «Smart Castle» ofrece una nueva red inalámbrica con tecnología Wifi 6 para todos sus visitantes. La iniciativa, presentada ayer por los concejales de Turismo e Innovación, Ana Poquet y Antonio Peral, destaca la apuesta por mejorar la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del monumento turístico. Con esta modernización, la fortaleza se posiciona como uno de los Bienes de Interés Cultural (BIC) con mejores servicios tecnológicos para turistas.

Durante el último mes, la nueva red ha estado en fase de pruebas para evaluar su eficacia y garantizar un servicio de alta calidad. Desde esta semana, está completamente operativa, ofreciendo una mejor experiencia a los más de 2.000 turistas y visitantes diarios. Los usuarios pueden conectarse al WiFi «ALC-Invitados» utilizando su número de teléfono móvil. Una vez ingresado, recibirán un código de verificación por SMS que les permitirá activar el servicio.

La extensa red instalada proporciona cobertura desde el túnel de entrada al ascensor en el nivel Postiguet, hasta el patio de Armas, los merenderos y áreas adyacentes. Además, abarca la cafetería y las zonas de descanso, el Macho del Castillo, el Salón Felipe II, la Casa del Gobernador, Ingenieros, el Hospital y la Taberna.

La concejala de Turismo destacó la relevancia de «invertir en tecnología e innovación para promover el Castillo, uno de los monumentos más visitados de nuestra Comunidad, y seguir implementando mejoras que aumenten su valor». Este avance se suma a la aplicación, en funcionamiento desde hace unos meses, que permite adquirir con antelación y sin esperar en filas el ticket del ascensor para acceder a la fortaleza.

El proyecto no implica un coste adicional para el Ayuntamiento, ya que está incluido en el contrato de telecomunicaciones firmado en 2022. El concejal Antonio Peral subrayó que «es un gran avance para modernizar el Castillo, con una nueva tecnología que posibilita el desarrollo de diversas aplicaciones dentro de la fortaleza. Estas incluyen experiencias de realidad aumentada, recreaciones históricas, gaming, y una conexión wifi de alta calidad disponible para todos los visitantes.»

En una segunda fase del proyecto «se equipará el castillo con sensores inteligentes para detectar posibles emergencias». Estos dispositivos generarán alarmas que notificarán en tiempo real a los servicios de Bomberos, Policía o Medioambiente sobre cualquier incidencia detectada, sin necesidad de que alguien lo reporte, ya que la alerta se activará automáticamente con el incidente».

#### **Protesta**

### Más de 2.400 firmas en defensa del Centro de Acogida de Alicante

Los trabajadores del albergue critican que la nueva contrata no recoge la subrogación de personal y elimina servicios que consideran esenciales

LYDIA FERRÁNDIZ

Los trabajadores del Centro de Acogida e Inserción para personas sin hogar (CAI) de Alicante han recogido más de 2.400 firmas en contra de los cambios en las condiciones del centro que introduce el nuevo pliego de condiciones del Ayuntamiento. El personal que actualmente trabaja en el centro denuncia que esta nueva contrata no contempla la subrogación del personal y elimina servicios esenciales como la enfermería, el mantenimiento o la cocina, lo que afectaría directamente a la atención que se brinda a las personas sin hogar en la ciudad.

La recogida de firmas busca revertir esta medida y salvar los servicios del CAI. «Tu firma es crucial para demostrar el apoyo de la comunidad y presionar al Ayuntamiento para que revierta esta medida», imploran los trabajadores. Además, animan a la comunidad a difundir la petición y el mensaje en redes sociales, con amigos y familiares, para lograr un mayor impacto. «Esta situación nos ha dejado descolocados después de 22 años. Nos están dejando fuera a todos y nos hemos quedado impactados, tristes e indignados por el desprecio a nuestro trabajo. La recogida de firmas es una forma de hacer ver al Ayuntamiento que importamos y que las cosas no se pueden hacer

así», explicó Suni Sánchez, trabajadora social y directora del CAI.

Los trabajadores del CAI temen que la eliminación de estos servicios afecte gravemente la calidad de vida de las personas sin hogar. «Las personas sin hogar tienen unas problemáticas específicas. Si no subrogas a los 34 trabajadores, el conocimiento y nuestra experiencia se pierden», continúa Suni Sánchez, trabajadora social y directora del CAI, quien relató: «Nos han cambiado las reglas del juego que han respetado todos los gobiernos de todos los colores. La única respuesta que nos dieron en el Ayuntamiento es que es la ley la responsable de la situación, pero ¿qué hacen ellos para luchar contra esa ley? ¿Es la ley de Servicios Sociales la que vulnera nuestra cláusula de subrogación? Por culpa de esta situación, la nueva empresa no tendrá la obligación de quedarse con nosotros y nos iremos al paro».

Además, para Sánchez, la eliminación de servicios como mantenimiento, cocina y ropero, entre otros, afecte a la calidad de vida de las personas sin hogar. «Somos personas que llevamos años traba-

La plantilla se concentra hoy frente a la Concejalía de Bienestar Social por los derechos laborales jando en esto y que les conocemos de primera mano, sabemos que necesitan estos servicios y ahora ya no van a disponer de ellos». Asimismo, la directora del centro critica que el Ayuntamiento parece minimizar el problema de las personas sin hogar, argumentando que «parece que en la ciudad ya no va a haber personas sin hogar, como si fueran a desaparecer por cambiarle el nombre a un contrato», añaden.

A la recogida de firmas, que se está llevando a cabo a través de la plataforma Change.org, también se le ha sumado una concentración que tendrá lugar este jueves, 1 de agosto, frente a la Concejalía de Bienestar Social. Bajo el lema «la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante vulnera los derechos laborales de la plantilla del CAI de Alicante» tanto los trabajadores como el sindicato CC 00 han organizado una protesta que comenzará a las 12 horas ante la sede de la concejalía, en la avenida de la Constitución de Alicante.

Por su parte, el Ayuntamiento insiste en que la modificación es una cuestión legal y que los servicios se mantendrán. «El único puesto que deja de ofrecerse es el de enfermero porque en el nuevo contrato lo marca la ley, lo demás sigue igual, los servicios se mantienen y el personal al ser un contrato diferente la empresa tiene que presentarse a la licitación», indican fuentes municipales.





Los trabajadores del CAI en una protesta reciente frente al centro.

INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024 Alicante INF+ Local | 7

Pilar Cortés



Dos personas pasean junto a la única terraza que opera actualmente en la zona peatonalizada del fondo de saco de la intersección de la Rambla y la Explanada, ayer.

#### LYDIA FERRÁNDIZ

El fondo de saco de la Explanada se queda sin terrazas. La Junta de Distrito 1 ha aprobado este miércoles un nuevo plan de ordenamiento que restringe la instalación de más veladores en el tramo comprendido entre la calle Bilbao y la Rambla, en el espacio peatonal recientemente inaugurado y que recorre uno de los tramos de la Explanada. Estas medidas buscan reestructurar la distribución de los veladores a lo largo del paseo, actualizando el Plan de Ordenación de Veladores para el que se considera el principal paseo turístico de la ciudad.

En cuando al tramo general entre la calle Bilbao y la plaza del Mar existen catorce locales con terrazas y hay otros tres que potencialmente podrían solicitarlo en el futuro «puesto que sus establecimientos cuentan con fachada junto al paseo», uno de los criterios fundamentales para ello. El informe técnico presentado por la Jun-

#### L. FERRÁNDIZ

El Consell da el pistoletazo de salida para que la Romería de la Santa Faz sea Bien de Interés Cultural Inmaterial. La Generalitat ha incoado el expediente para declarar la Romería de la Santa Faz como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Un procedimiento que el Consell publicó ayer en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) y que se materializa después de dos intentos por parte del

#### Via Pública

## Alicante pone límite a las terrazas en el antiguo fondo de saco de la Rambla

La Junta de Distrito 1 da luz verde al plan de ordenamiento para impedir más veladores entre la calle Bilbao y la plaza del Mar

ta de Distrito 1 señala que el plan contiene la regulación de aquellos lugares susceptibles de ocupación mediante terrazas de veladores en función «de la nueva imagen creada» una vez finalizadas las obras de fondo de saco y la configuración del entorno respetando el mobiliario urbano y los usos habituales de la zona.

El tramo específico afectado por

esta nueva ordenanza abarca desde la calle Bilbao hasta la Puerta del Mar. En esta área, no se permitirá la instalación de nuevos veladores, aunque los establecimientos que actualmente cuentan con terrazas podrán seguir operando sin realizar nuevas expansiones. La implementación de esta medida se llevará a cabo de manera gradual, con inspecciones a partir de agosto de 2024 para asegurar el cumplimiento de la normativa. Los negocios que operan en el tramo afectado recibirán notificaciones y orientaciones detalladas sobre las nuevas limitaciones y cómo adaptarse a ellas. Además, se proporcionarán recursos y guías específicas para ayudar a los propietarios de establecimientos a cumplir con las nuevas regulaciones sin afectar significativamente su operación diaria.

Además, la reducción del ancho permitido en las terrazas asegurará que las aceras permanezcan accesibles y que no se obstruya el paso, permitiendo una mejor circulación de personas, incluyendo a aquellos con movilidad reducida. El plan de ordenamiento aprobado por la Junta de Distrito 1 incluye especificaciones detalladas sobre las dimensiones y la disposición de las terrazas, así como los materiales y estructuras permitidos para su instalación. Las terrazas no podrán exceder un ancho de 1,80 metros desde la fachada del establecimiento hasta el límite exterior de la terraza. Esta medida es crucial para garantizar que los peatones puedan transitar libremente sin obstáculos y para mantener un equilibrio visual y funcional en el área. Además, los toldos instalados en las terrazas deberán contar con un sistema automático de recogida en caso de vientos fuertes, con una velocidad básica de 75 km/h, para asegurar la seguridad de los transeúntes y la integridad de la estructura.■

#### Publicado en el DOGV

### Arrancan los trámites para que la Santa Faz sea BIC inmaterial

La Generalitat, que tiene un plazo de dos años para el proceso, solicitará ahora informes de entidades

Ayuntamiento que nunca llegaron a puerto: uno de ellos en el año 2002 y el otro en el 2016.

Una vez incoado este expediente, ahora la Dirección General de Patrimonio Cultural cuenta con dos años para completar los trámites antes de que «caduque». Un importante paso que se fundamenta, según el informe, en la «relevancia histórica, cultural y religiosa» de esta manifestación, que ha sido parte integral de la identidad alicantina desde el siglo XV». El documento incluirá informes emitidos por organismos

como la Universidad de Alicante o el Consell Valencià de Cultura, así como los acuerdos plenarios del Ayuntamiento. Una vez completado el documento, los planes de la Dirección General de Patrimonio Cultural pasan por concluir, en ocho meses desde la apertura de expediente, un informe final y un acuerdo en el que se propondrá como BIC a la romería de la Santa Faz. Esta resolución deberá aprobarse como acuerdo del Consell con la firma del presidente de la Generalitat y sin necesidad del ministerio de Cultura. ■

8 | INF+ Local Alicante Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

#### Tráfico

## Nueve de los doce muertos en accidente este mes en la Comunidad viajaban en moto

La DGT espera 368.000 desplazamientos de vehículos por la operación del 1 de agosto e instala cuatro nuevos radares en Alicante para reducir la siniestralidad

P. CERRADA

La operación especial de tráfico «1º de agosto» comenzó ayer a las 15 horas y concluirá esta noche a las 24 horas, periodo en el que Tráfico espera 368.280 desplazamientos de largo recorrido de vehículos por las carreteras de la Comunidad Valenciana. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto 3.100.000 de desplazamientos de largo recorrido en todo el país y más de 12 millones de desplazamientos en las carreteras de la Comunidad durante los dos meses de verano.

Durante este mes de julio, 12 personas han perdido la vida en vial, el Ministerio del Interior va a

Valenciana, dos de ellas en la provincia de Alicante, donde ya han fallecido 21 personas en 19 accidentes mortales entre enero y julio de este año.

De los 12 fallecidos registrados en julio son dos víctimas mortales más que en el mismo periodo de 2023 y nueve de ellas viajaban en moto.

Según datos de la Dirección General de Tráfico, en lo que va de año, 20 motoristas han perdido la vida en las carreteras de la Comunidad Valenciana, cuatro más que en el mismo periodo del año pasado. Ocho en Alicante, tres en Castellón y nueve en Valencia.

Para reducir la siniestralidad



las carreteras de la Comunidad instalar 95 nuevos puntos fijos de Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico ayer en la N-332.

control en las carreteras, 13 de ellos en la Comunidad Valenciana. Durante el mes de julio ya se han puesto en marcha en las carreteras de la Comunidad Valenciana 11 nuevos puntos de control de velocidad, cuatro de ellos fijos en la provincia de Alicante, según informó ayer la Delegación del Gobierno.

#### Alcohol cero

«A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias». Este es el eslogan de la campaña de verano de la Dirección General de Tráfico. Según datos del Ministerio del Interior, el alcohol es la segunda causa de los siniestros mortales, con el 29%, solo por detrás de las distracciones con el 31 y por delante de la velocidad inadecuada, con el 23%.

Por ello, del 19 al 25 de agosto, la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha una campaña especial de control de velocidad, de alcohol y drogas.

Entre las carreteras y tramos más conflictivos para esta operación especial, Tráfico incluye la A-70, del kilometro 0 al 31,2 y todos los accesos y salidas de la circunvalación de Alicante; también la carretera N-332 en los accesos a Altea, El Altet, Santa Pola y To-



#### **AYUNTAMIENTO** DE ALICANTE **EDICTO**

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MODIFICA-CIÓN PUNTUAL N.º 4 DEL PLAN PARCIAL, AGUA AMARGA, REFERENTE A LA NUEVA REGULACIÓN DE LA ZONA COMERCIAL HOTELERA (CLAVE CH), Y CONSULTA A ORGANISMOS AFECTADOS (PLA20200000005).

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante, en sesión de 30 de mayo de 2024 acordó iniciar el proceso de consultas a las administraciones públicas y someter a información pública la mo-dificación puntual del Plan Parcial nº4 del Plan Parcial, Agua Amarga referente a Nueva Regu-lación de la Zona Comercial-Hotelera (Clave

lación de la Zona Comercial-Hotelera (Clave CH) durante un plazo de cuarenta y cinco días.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.1 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, se abre el trámite de información pública para presentar alegaciones durante un plazo de 45 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La documentación se encuentra a disposi-ción del público en las dependencias del Ayun-tamiento de Alicante, en la Concejalía de Urbanismo-Oficina de Información Urbanística, sita en la Plaza del Ayuntamiento nº 5, en días hábiles y en horario de oficina, así como en la web municipal de Urbanismo, pudiendo acceder a través del siguiente enlace:

https://www.alicante.es/es/contenidos/some timiento-informacion-publica-modificacionpuntual-no-4-plan-parcial-agua-amarga En Alicante, a 17 de junio de 2024.

El Vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante: Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.



#### **AYUNTAMIENTO DE ALICANTE**

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 47 DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL DE ORDENACIÓN (PGMO 1987),
REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DE PARAMETROS URBANISTICOS EN CLAVE VUGRADO 1 DE LAS NN.UU. EN RELACIÓN
CON LA OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA
Y SUPERFICIE MAXIMA DE PARCELA PERMITIDA PARA EL USO COMPLEMENTARIO
TERCIARIO-COMERCIAL Y CONSULTA A ORGANISMOS AFECTADOS (Expte n.º
PLA2022000021)

FI Pleno del Avuntamiento de Alicante, en se-

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante, en se-sión de 30 de mayo de 2024, acordó iniciar el pro-ceso de consultas a las suministraciones públicas y someter a información publica la modificación puntual nº47 del Plan General Municipal de Or-denación (PGMO 1987) referente a la modifica-ción de parametros urbanísticos en clave VU-Grado 1 de las NN.UU en relación con la ocu-pación máxima de parcela y superficie máxima pación máxima de parcela y superficie máxima de parcela permitida para el uso complementario

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.1 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, se abre el trámite de información pública para presentar alegaciones durante un plazo de 45 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diari Ofi-cial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La documentación se encuentra a disposición del público en las dependencias del Ayuntamiento de Alicante, en la Concejalía de Urbanismo-Oficina de Información Urbanística, sita en la Plaza del Ayuntamiento nº 5, en días hábiles y en horario de oficina, así como en la web municipal de Urbanismo, pudiendo acceder a través del siguiente enlace:

Germán Pascual Ruiz-Valdepeñas.

https://www.alicante.es/es/contenidos/sometimiento-informacion-publica-modificacion-puntual-no-47-pla2022000021

En Alicante, a 17 de junio de 2024.

El Vicesecretario

del Ayuntamiento de Alicante:

Cada sábado con INFORMACIÓN. Y cada dia en la web



#### ESCISIÓN PARCIAL HIMAX APLICACIONES, SOCIEDAD LIMITADA

(Sociedad Escindida) HIMAX LEVANTE, SOCIEDAD LIMITADA (Sociedad Beneficiaria de Nueva Creación)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio (en adelante "RDL 5/2023), se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de "HIMAX APLICACIONES, S.L." (sociedad parcialmente escindida), celebrada el 29 de Julio de 2024, acordó por unanimidad, la escisión parcial sin extinción de "HIMAX APLICACIONES, S.L.", mediante la transmisión en bloque de parte de su patrimonio, consistente en el centro de trabajo y toda la línea de negocio en bloque de parte de su patrimonio, consistente en el centro de trabajo y toda la línea de negocio que la entidad escindida posee en la provincia de Alicante, a la sociedad beneficiaria y de nueva creación "HIMAX LEVANTE, S.L." (sociedad beneficiaria), la cual se constituirá simultáneamente, adquiriendo por sucesión a titulo universal todos los derechos y obligaciones integrantes. integrantes del patrimonio escindido y adjudicando a los socios de la sociedad parcialmente escindida las participaciones sociales de la sociedad beneficiaria de nueva creación, todo ello de conformidad con el Proyecto de Escisión parcial redactado y suscrito por el Organo de Administración de "HIMAX APLICACIONES, S.L.) formalizado el 11 de Julio de 2024.

En virtud del artículo 9 del RDL 5/2023, a haberse adoptado el acuerdo de escisión parcia haberse adoptado el acuerdo de escisión parcial en Junta universal y por unanimidad de todos los socios de la sociedad escindida y por el procedimiento simplificado previsto en el artículo 71 de la misma norma, no es necesario publicar o depositar previamente el proyecto de escisión ni es necesario el informe de los Administradores sobre el mismo. Asimismo, en aplicación del citado régimen simplificado que se recoge en el artículo 71 del RDL 5/2023, al atribuirse a los socios de la sociedad escindida las participaciones sociales de la sociedad beneficiaria de nueva creación proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital de aquella, no es necesario el informe el capital de aquella, no es necesario el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión, ni el informe de expertos independientes, así como tampoco el Balance de

No obstante, se hace constar que el acuerdo de escisión parcial contiene el detalle de los elementos de activo y pasivo que componen el patrimonio escindido transmitido a la sociedad beneficiaria "HIMAX LEVANTE, S.L." de nueva

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el RDL 5/2023, se hace público el derecho de los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de las sociedades participantes en la escisión parcial de obtener el texto integro de los acuerdos adoptados. Se informa igualmente a los acreedores de su derecho de oponerse a la escisión parcial en el plazo y los términos previstos en el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de

Chinchilla de Montearagón (Albacete), 30 de Julio de 2024.- Miguel Palomares Tornero en calidad de representante de SERVIPAL INERCIA, S.L., Angel Luis Palomares Tornero en calidad de representante de EMANAR AD HOC, S.L., Juan Guillermo Palomares Tornero en calidad de representante de PALGAR INMOSERVICIOS, S.L., Emilio Pedro Palomares Tornero en calidad de representante de HERPEMAR CREACIONES, S.L., entidades administradoras solidarias.

#### Sucesos





#### Dos heridos en una colisión en Alicante

Dos conductores resultaron heridos ayer tarde en un accidente ocurrido en la avenida de Dénia en Alicante, al colisionar una furgoneta que invadió el sentido contrario y un autobús interurbano que iba vacío. El conductor de la furgoneta reconoció que se quedó dormido.

INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024 Alicante INF+ Local | 9

#### Sucesos

## Explosionan un proyectil de la Guerra Civil frente al Postiguet

El artefacto detonado por la Armada fue descubierto por buceadores del GEAS de la Guardia Civil a nueve metros de profundidad

P. CERRADA

Un equipo especial de desactivación de explosivos (EDE) de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (UBMCM) de la Armada neutralizó el pasado martes un proyectil de la Guerra Civil española que estaba frente a la playa del Postiguet en Alicante, pero a nueve metros de profundidad.

El artefacto, que fue detonado a última hora de la mañana del martes tras establecer un perímetro de seguridad, fue detectado inicialmente por buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) de Alicante, durante la realización de trabajos rutinarios de adiestramiento.

Una vez detectado el artefacto tomaron reseñas para analizarlo y comunicaron el hallazgo a la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, así como al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM) en Cartagena.

El proyectil de la Guerra Civil tenía unos 65 centímetros de largo y 47 de diámetro. En la foto se puede apreciar que el artefacto, dado el tiempo que llevaba en el mar, estaba perfectamente camuflado con la vida marina.

El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, a través del COVAM, procedió a activar y enviar a Alicante un equipo de desactivadores de explosivos.

Tras una reunión de coordinación entre los diferentes implicados se procedió el pasado martes a la neutralización «in situ» del proyectil mediante el empleo de cargas explosivas especiales.

La detonación controlada para neutralizar el artefacto se llevó a cabo sobre las 13 horas del pasado martes, eliminando el peligro y minimizando el impacto medioambiental, según la Armada.

La operación fue coordinada

por la Comandancia Naval de Alicante, quien, tras conocer del envío de la Unidad de Buceo de la Armada para encargarse de la desactivación, solicitó los apoyos locales necesarios para llevar a cabo la actuación. Entre ellos a la Guardia Civil, quien apoyó el operativo con su patrullera «Río Oja» del Servicio Marítimo y con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), así como con la Cruz Roja, quien aportó una ambulancia de Soporte Vital Básico en apoyo a las operaciones de buceo. Asimismo, se informó e hizo partícipe a la Capitanía Marítima, a la Autoridad Portuaria y a la Policía Local de Ali-

La Armada es quien tiene las

La bala estaba camuflada con la vida marina dado el tiempo que llevaba en el mar

La Fuerza de Acción Marítima envió a Alicante a un equipo de especialistas en desactivación

competencias en la desactivación y neutralización de artefactos explosivos submarinos, labor que realiza en toda España a través de las diferentes unidades de Buceo de la península y Canarias, dependientes del Almirante de Acción Marítima (ALMART), con sede en Cartagena.

La Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas (UBMCM) que intervino en Alicante es además la única capacitada para neutralizar minas, labor que lleva a cabo con buceadores con especialización en técnicas específicas de inutilización de minas.

■



Buceadores de la Armada se preparan para realizar una inmersión y detonar el proyectil.

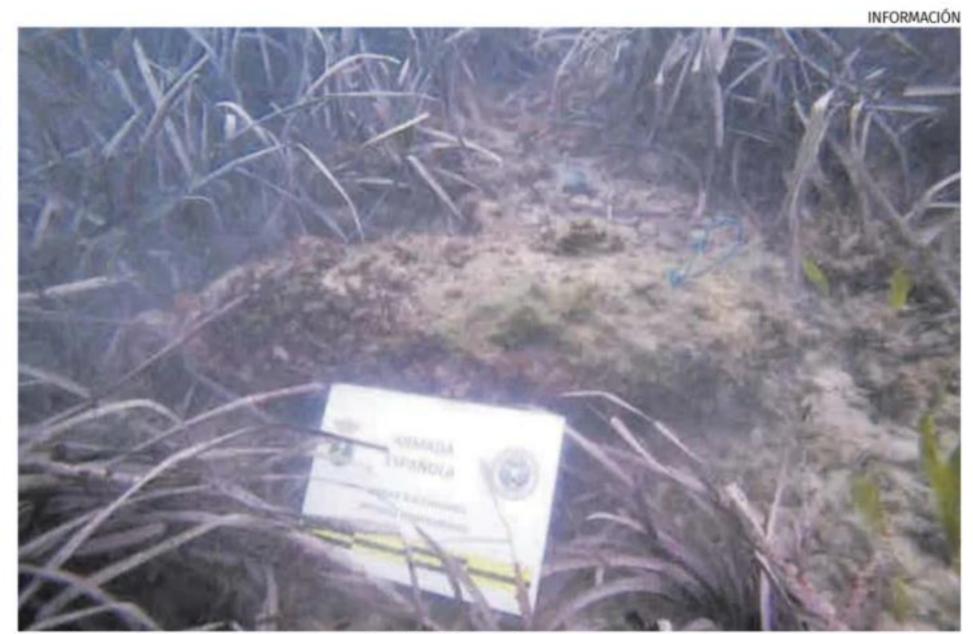

Artefacto hallado a nueve metros de profundidad frente al Postiguet.



El comandante naval de Alicante junto a varias personas que participaron en el operativo.

10 | INF+ Local Alicante Información

#### J. HERNÁNDEZ

La Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación publicó ayer las adjudicaciones de profesores del próximo curso escolar 2024-2025. En total se han ofertado 18.634 vacantes para los 7.939 participantes funcionarios de carrera y 45.177 participantes interinos. En 2020 se ofertaron 15.660 plazas; en 2021 fueron 18.790 plazas; en 2022 salieron a adjudicación 18.044 plazas; y en 2023 se ofertaron 21.516 porque estaban incluidos los estabilizados que este año han obtenido destino definitivo.

Los nombramientos derivados de estos procedimientos se iniciarán el día 1 de septiembre y finaliza-



«Queríamos que el proceso tuviese éxito y por eso adelantamos pruebas como las oposiciones»

«La solicitud telemática agiliza la incorporación del profesorado y posibilita una gestión eficiente»

SONIA SANCHO DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENTE

rán el 31 de agosto de 2025, según lo establecido en el acuerdo de 26 de mayo de 2016 por el que se modifica la duración de los nombramientos de los funcionarios interinos docentes.

La directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, indicó que «todo el proceso ha transcurrido con normalidad. Después de la situación del año pasado, derivada de un proceso lleno de trabas que nos dejaron los anteriores gestores, uno de nuestros objetivos era que este proceso transcurriese con éxito, y para ello durante todo el año hemos realizado las pruebas necesarias para que así fuese adelantando con éxito los procesos como el de las oposiciones». En este sentido, recordó cómo las adjudicaciones del año pasado «eran imposibles de publicar en tiempo y forma debido a que no hubo una correcta transición de equipos ya que abandonaron los puestos de gestión directiva. Además, las notas de las oposiciones no llegaron hasta el 31 de julio y no se había actualizado el programa informático».

Las adjudicaciones de docentes para el curso 2024-2025 se han pu-



Oposiciones a profesor el pasado año en Alicante.

#### Educación

# 18.634 plazas a adjudicar entre 7.939 funcionarios de carrera y 45.177 interinos

El Consell rebaja de 60 a 31 las aulas de Infantil y Primaria que se cerrarán el próximo curso al bajar la natalidad

blicado en la fecha prevista en el calendario inicial gracias a la planificación y organización de todos los procesos para que los docentes conozcan sus destinos lo antes posible, destacan desde Educación. Estas adjudicaciones se realizan de acuerdo con lo establecido en la resolución de 21 de junio de 2024 por la cual se convoca el procedimiento de adjudicación de destinos con carácter provisional, en prácticas e interino, en los cuerpos docentes no universitarios que imparten docencia para el curso 2024/2025.

El Consell afirma que este procedimiento de provisión de puestos para el inicio del curso escolar 2024/2025, mediante el sistema de solicitud telemática, «posibilita una gestión eficiente, cuenta con las debidas garantías procedimentales para el profesorado participante y permite agilizar la incorporación del personal funcionario de carrera, en prácticas e interino en los centros educativos con el tiempo suficiente La Generalitat afirma que las unidades del arreglo escolar están en constante revisión

UGT considera que la tasa de interinidad es adecuada para los maestros pero no en el resto del sistema

para participar en las tareas de inicio del curso escolar». Según el sindicato UGT, quedan para el profesorado interino de las diferentes bolsas de trabajo un total de 10.705 plazas, que se reparten en 2.778 para los maestros y 7.927 para el profesorado interino del resto de los diferentes cuerpos docentes, explica Javier González Zurita, de la federación de Enseñanza. UGT afirma que se aproximan bastante las tasas de interinidad exigibles en la legislación sobre reducción de la temporalidad en el empleo público (8%) en el caso del cuerpo de maestros y quedan lejos de ella las tasas que presentan el profesorado del resto del sistema educativo valenciano no universitario (26%).

Por otro lado, Educación ha rebajado de nuevo la cifra de unidades en Infantil y Primaria que se cerrarán el próximo curso en toda la Comunidad Valenciana «debido a la bajada de la natalidad», pues de las 60 previstas todo apunta a que finalmente serán 31. El departamento autonómico ya había reducido la cifra de la que alertaban los sindicatos, que situaban en más de 200 las aulas que se iban a recortar por parte de la Generalitat.

Fuentes del Consell señalan que siempre hay una propuesta inicial de arreglo escolar que se va modificando en función del proceso de admisión y las alegaciones de los municipios. El dato que se maneja puede variar de nuevo «porque siempre hay escolarización sobrevenida que atender». Según la Generalitat, «esto supone la recuperación para el inicio del próximo curso escolar de 29 unidades respecto a las 60 que se suprimieron en el curso 2023-2024 con el Botànic quedando solamente en revisión 31 unidades».

El director general de Centros



«Las cifras están en constante revisión por las necesidades de escolarización sobrevenidas»

«Damos respuesta a las zonas rurales y una adecuada oferta al alumnado de educación especial»

JORGE CABO DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DOCENTES

Docentes, Jorge Cabo, trasladó ayer a los sindicatos educativos las cifras del arreglo escolar y les recordó que «están en constante revisión para atender las necesidades de escolarización sobrevenidas». En este sentido, tras la propuesta inicial de arreglo escolar, que generó dudas a los sindicatos y AMPAS, «las unidades puestas en revisión se han reducido mucho, ajustándose a las necesidades que se han detectado en los centros después de la evaluación y promoción del alumnado al curso siguiente y en función de los datos de la admisión». Según Cabo, el arreglo escolar se ha efectuado basándose en tres pilares fundamentales, «dar respuesta a las zonas rurales y el despoblamiento; y ofrecer una oferta adecuada al alumnado con necesidades educativas especiales, que hasta ahora no tenía una oferta suficiente».

De este modo «se adecua el número de unidades para cubrir las necesidades de escolarización con rigurosidad y velando por el buen uso de los recursos públicos». El padrón de nacidos en 2021 es de 41.560, 887 menos que en 2020. Educación ofrece 46.478 vacantes.

#### MIRIAM VÁZQUEZ

El verano trae consigo una nueva edición del concurso fotográfico «El Rincón Más Bonito de la Provincia de Alicante», organizado por INFORMACIÓN en colaboración con la Fundación Mediterráneo. Esta iniciativa, que se ha convertido en una cita obligada para los amantes de la fotografía, invita a capturar y compartir los rincones más emblemáticos y encantadores de la provincia.

Participar en el concurso es sencillo, sólo hay que subir la foto a tu cuenta de Instagram utilizando el hashtag oficial del certamen #concursoelrinconmasbonito y mencionando a @informacion.es y a @fundacionmediterraneo. El plazo comienza hoy y está abierto hasta el 15 de agosto.

Además, este año el concurso introduce una novedad: la incorporación de cuatro categorías diferentes para que los participantes puedan mostrar la diversidad y riqueza de Alicante desde distintos ángulos. Por lo tanto, para indicar en la categoría que se participa habrá que añadir también el hashtag correspondiente: #mar, #gastronomia, #interior o #creatividad.

#### Cuatro categorías

Mar: Esta categoría invita a captar la esencia de la costa alicantina. Desde los tonos azules del mar Mediterráneo hasta los atardeceres dorados que bañan la arena.

Interior: Para aquellos que prefieren la tranquilidad y el encanto de los pueblos y montañas. Los participantes pueden compartir fotografías de paisajes rurales, senderos es-

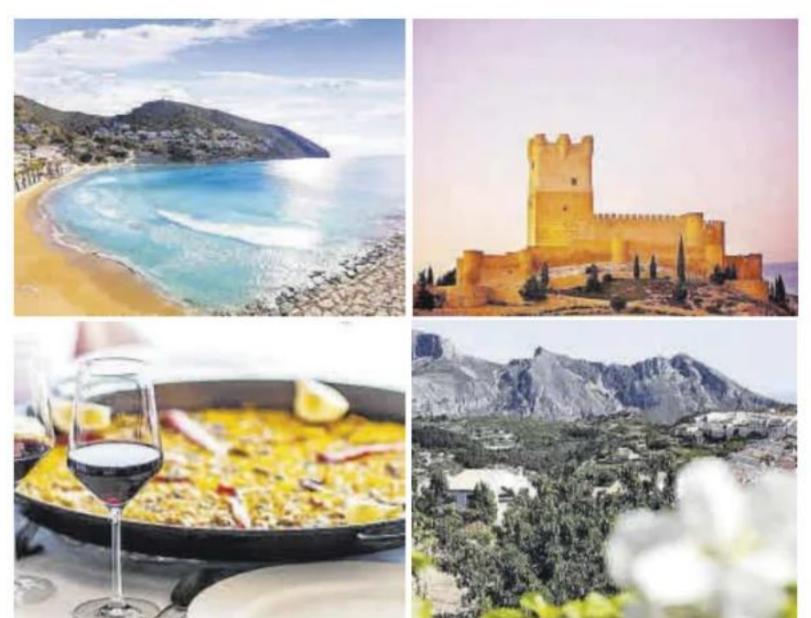

Participar en el concurso es sencillo, sólo hay que subir la foto a tu cuenta de Instagram.

### Captura el rincón más bonito de la provincia de Alicante

El plazo para participar en el concurso fotográfico del verano ya está abierto • Esta edición el certamen cuenta con cuatro categorías distintas

condidos y lugares históricos que revelen la riqueza cultural y natural del interior.

Gastronomía: Alicante es también sinónimo de buena comida. En esta categoría se invita a los participantes a mostrar platos tradicionales y momentos gastronómicos que reflejen la diversidad y sabor de la gastronomía de la zona.

Creatividad: Esta categoría permite una mayor libertad creativa. Aquí, los fotógrafos pueden enviar cualquier imagen que consideren que captura la belleza de Alicante sin restricciones temáticas pero sobre todo se valorará la creatividad de la fotografía.

#### Proceso de selección y premios

Una vez finalizado el periodo de presentación de fotos, el 16 de agosto todas las imágenes se publicarán en la web de INFORMACIÓN. Desde ese momento y hasta el 22 de agosto los lectores tendrán la oportunidad de votar por sus fotos favoritas en cada categoría. La participación de los lectores es fundamental, ya que sus votos determinarán las imágenes ganadoras.

Habrá un único ganador por cada categoría, que recibirá un premio de 150 euros. Aunque se participe en las cuatro categorías, solo se podrá ganar en una de ellas.

El 26 de agosto se anunciarán los premiados.

#### Redescubre la provincia

El concurso no solo es una plataforma para mostrar habilidades fotográficas, sino también una invitación a redescubrir los tesoros de la provincia. Así que, si tienes una cámara en mano y un rincón favorito en mente, jno dudes en participar! ■



12 | INF+ Local L'Alacantí

Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

#### Sant Joan d'Alacant

# Doble adjudicación para la reforma del mercado en unas obras contra reloj

El Ayuntamiento asigna los trabajos de rehabilitación y el traslado de los placeros a una ubicación provisional • La instalación debe estar al 60% el 31 de diciembre o perderá la subvención de 1,6 millones

L. GIL LÓPEZ

Las hojas del calendario van cayendo, las manecillas del reloj van dando vueltas,... el tiempo corre en contra del Ayuntamiento de Sant Joan. Tiene que tener terminada en diciembre el 60% de la obra de reforma del mercado municipal para no perder la subvención del Gobierno central, de 1,6 millones de euros.

Por ello, la Concejalía de Comercio ha engrasado la maquinaria y acelerado el proceso: doble licitación y adjudicación, por un lado, del traslado de los placeros a una ubicación provisional y, por otra, de los trabajos de remodelación del mercado.

La segunda parte del proceso, la reforma de la instalación, no se puede acometer si antes no está la primera, esto es, si los comerciantes no se mueven hasta el destino temporal, en la céntrica plaza de L'Ordana.

El Ayuntamiento sacó a licitación las obras por 1,7 millones de euros y se presentaron al proceso seis empresas, entre las que la unión temporal de empresas Alcudia-Intagua se ha llevado la adjudicación por un importe total de 1.512.163,62 de euros.

Por lo que respecta al traslado, consiste en el suministro, mediante arrendamiento, sin opción a compra del equipamiento para la instalación provisional en L'Ordana. La mercantil Proyectos y Construcciones Laquant es la única que se presentó y se ha hecho con el contrato por un importe de 241.247,42 euros.

#### Primero, a L'Ordana

El concejal de Comercio explica que la empresa encargada de la reforma no puede iniciar todavía los trabajos al no haberse trasladado los placeros, pero que está trabajando con el acopio de materiales o la máquina de climatización, «que tarda tres meses en fabricarse».

Mientras, la concejalía está adelantando todo el papeleo como la solicitud de permisos para retirar el amianto, con la fecha marcada en rojo en el calendario de



Clientes en varios puestos del mercado municipal.

primeros de septiembre para la entrada de los albañiles.

Los trabajos serán contrarreloj para no ver cómo vuela la subvención, pero el edil se muestra optimista: «Son cuatro meses, de septiembre a diciembre, los tiempos se acortan, pero vamos a poder terminar el 31 de diciembre prácticamente todo el mercado, el 90%». De hecho, destaca el nivel de las empresas adjudicatarias: «Estoy muy contento porque son potentes y con muy buenas referencias, muy comprometidas».

Sobre el movimiento de los placeros a las instalaciones provisionales, señala que los traslados «son complicados, no es fácil hacerlo», ya que aclara que no hay empresas especializadas en este tipo de actuaciones.

«Hay que fabricar las casetas y no se hace de un día para otro, se tarda entre tres y cuatro semanas, y luego hay que llevarlas», sostiene Nieto. La mercantil tiene treinta días para acometer el suministro, de modo que en las próximas «2-3 semanas» se procederá al traslado de los comerciantes a la instalación provisional.

Finalmente, son todos los placeros menos uno, al que se le indemniza, los que han aceptado el proyecto, que se adapta también a sus peticiones. «Cada uno pide una cosa, que si estanterías, mostrador, fregadero, termo, aire acondicionado, es mucho trajín, no ha resultado fácil».

#### Críticas de la oposición

El PSOE denunció ya en el mes de marzo el trabajo del PP «a la de-sesperada», en el que se reconocía por primera vez en un documento oficial «que el plazo de ejecución de obras se extendería mucho más allá del plazo para la justificación de la subvención».

Los socialistas recordaron que los comerciantes ya avisaron de que no querían marcharse y «dimos soluciones con alternativas técnicas que no han querido ser El concejal de Comercio se muestra optimista: «En cuatro meses tendremos el 90%»

La hoja de ruta: en dos o tres semanas el traslado y en septiembre, inicio de la rehabilitación

escuchadas y fueron rechazadas desde un inicio por parte del equipo de gobierno».

Las soluciones permitían, a juicio del PSOE, «que no nos viésemos en la situación actual, con un proyecto que no era realista con los plazos ni con las necesidades de los comerciantes del mercado municipal».

Durante estos meses, añaden, «hemos revisado minuciosamente los expedientes y hemos planteado numerosas dudas al equipo de gobierno. Hemos identificado contradicciones en los plazos, ya que las fechas establecidas por el proyecto no coinciden con las de la subvención».

Por ello, estas discrepancias sugieren «que es muy probable» que las obras del mercado municipal «no se completen a tiempo, lo que podría resultar en la pérdida de la subvención y perjudicar los vecinos y vecinas de Sant Joan».

En definitiva, «una vez más», el PP de Santiago Román actúa «sin planificación, llegando tarde y sin querer escuchar».

La reforma del mercado municipal de Sant Joan permitirá la transformación completa de los actuales puntos de venta. El edificio cambiará por completo para mejorar su sistema de calefacción y aire acondicionado, a los que se añaden la mejora del proceso de venta utilizando las nuevas tecnologías. INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024

L'Alacantí INF+ Local | 13



Imagen aérea del incendio en el vertedero de Xixona.

#### **Xixona**

# La oposición vota «no» a conocer las causas del incendio del vertedero

Los partidos se justifican por la falta de tiempo para leer la moción, que el equipo de gobierno les presentó seis horas antes del pleno y que aprobó

L. GIL LÓPEZ

El Ayuntamiento de Xixona reclama explicaciones al Consell, Diputación y Consorcio Terra por el incendio en el vertedero de Piedra Negra, que se produjo el 7 de julio y que tuvo en jaque a la localidad durante nueve días.

Todo el Ayuntamiento de Xixona no, solamente el equipo de gobierno, formado por PSOE y Més Xixona. La oposición, PP, Compromís y Jijona Nos Une, votó en contra de la moción, presentada por urgencia por el gobierno local.

El documento aprobado hace un repaso a la situación vivida durante esos días, con «falta de información y de medios suficientes» para combatir el fuego.

La moción sostiene que el Ayuntamiento y sus vecinos tienen «derecho a saber» las causas del incendio y si se podría haber evitado, si la salud de las personas ha corrido peligro por las sustancias que se han podido inhalar, si se podría haber apagado antes «dados los insuficientes recursos que se han destinado» y si las medidas adoptadas según los planes de emergencia de Generalitat Valenciana, Diputación y Piedra Negra «han sido las adecuadas».

La iniciativa propone que se proporcionen al Consistorio los informes sobre sus causas, superficie quemada, calidad del aire, recursos destinados a la extinción y expedientes de sanción. Además, reclama que se adopten medidas de prevención y que el Consorcio Terra presente en un acto abierto a los vecinos en Xixona el proyecto de gestión de la planta.

Por último, solicita que la Conselleria de Medio Ambiente instale una estación fija de calidad del aire en Xixona y que la Diputación, las consellerias de Justicia y de Medio Ambiente, PreZero (empresa encargada de la gestión de la planta) y el Seprona tengan conocimiento de la moción.

Los portavoces de la oposición votaron en contra de incluir la moción por urgencia. ¿Motivos? «No nos ha dado tiempo en seis horas a leernos la moción», justificaron.

La alcaldesa, Isabel López (PSOE), explicó que el equipo de go-

bierno local tomó la iniciativa de traer la iniciativa, «abierta a todos los grupos» porque considera que había que debatir sobre lo que ocurrió en el vertedero. «No necesitan dos semanas para pensárselo», añadió.

La urgencia se votó y salió adelante con los siete votos a favor del equipo de gobierno, seis del PSOE y

#### La medida reclama explicaciones a Consell y Diputación por si la salud de los vecinos ha corrido peligro

uno de Més Xixona, y los votos en contra de PP (tres ediles), Compromís (dos) y Jijona Nos Une (uno).

Acontinuación, se pasó al debate. El portavoz de Jijona Nos Une, Eduardo Ferrer, defendió que se debería haber convocado una reunión urgente para analizar la situación cuando el incendio estaba activo y echó en falta que no se invitara a la oposición a ver in situ el vertedero.

Reprochó que la moción recoja exigir medidas de prevención cuando «durante ocho años no se han tomado ni pedido» y consideró que la protesta vecinal convocada contra la planta «se ha politizado más de lo debido porque se quería que fuese una manifestación del pueblo».

El portavoz de Compromís, Lucas Sirvent, incidió en que el equipo de gobierno quiere «eludir la responsabilidad» y hacer un «uso partidista» con la moción, «que se presenta seis horas antes del pleno y no nos da tiempo a trabajarla».

Sirvent mostró su malestar por que se enterasen en el pleno de que el incendio estaba extinguido, reclamó que se constituyera la comisión especial de seguimiento de Piedra Negra y recordó que la alcaldesa ha sido «hasta hace nada presidenta del Consorcio Terra».

El concejal del PP José Manuel Vázquez, afeó a la alcaldesa la falta de información sobre el incendio, incluido cuándo se extinguió.

El edil de Residuos y Limpieza Viaria y portavoz de Mes Xixona, Marcos Ros, quiso rebajar la tensión y explicó que el pueblo «puede y quiere cambiar esta situación, es momento de trabajar juntos». Asimismo, destacó que se necesita un modelo «más sostenible, las plantas de reciclaje han de estar más integradas en el entorno».

La alcaldesa, visiblemente molesta por la decisión de la oposición, explicó que no tuvo conocimiento de la extinción del incendio por un conducto oficial: «Me enteré de la extinción por un tuit del 112».

Reconoció que podría haber enviado más guasaps a los miembros de la corporación durante los días que estuvo activo el incendio, pero no lo hizo porque estaba gestionando una situación «muy complicada, no me llegaban las comunicaciones».

#### «Es una propuesta de página y media, coherente y de sentido común», replica la alcaldesa

La regidora socialista puso como ejemplo que el tercer día llegó la estación móvil de la Conselleria y una carta del director general de Calidad Ambiental con una serie de recomendaciones, «como que hay que cerrar ventanas, pero no nos dicen nada de si podemos estar en la piscina municipal».

La alcaldesa admitió que «no daba abasto para gestionar algo que no me tocaba a mí, os informo yo cuando no soy ninguna directora de emergencias, me cojo el coche, voy a la planta y vengo, deseo que no pase nunca más en ningún sitio, no tengo ni información ni dirijo ni activo planes de emergencia, todo lo que me habéis preguntado lo he contestado».

«Tuvimos comisiones hace una semana y ningún grupo preguntó sobre el incendio, ninguna iniciativa por vuestra parte, es una moción de página y media, coherente y de sentido común», indicó.

Respecto a las críticas por haber acudido a la manifestación vecinal contra la planta, fue muy explícita: «Fui como vecina y me mantuve aparte, pero quería estar porque yo también soy xixonenca, no creo que eso sea politizar nada, entendí que cuanta más asistencia era mejor y daba más fuerza».

La moción fue aprobada, pero a continuación, el PP se sacó de la manga la presentación de una moción por urgencia, sin comunicar su contenido, acogiéndose al reglamento, que consistía en la creación de una comisión permanente sobre el vertedero.

La alcaldesa, perpleja, afirmó que la iniciativa era legal, pero «no coherente» y les recordó que se podía haber incluido en la moción que acababa de ser aprobada. Se votó la urgencia de la moción, a la que se adhirieron Compromís y Jijona Nos Une y que tumbó con sus votos el equipo de gobierno.

14 | INF+ Local Provincia Información

#### Incendio

# Vecinos desalojados de Penàguila por el fuego: «De repente vimos que teníamos las llamas muy cerca»

La chispa de una radial en unos trabajos cerca de la depuradora, probable causa del siniestro que ha quemado 320 hectáreas y que abarca ya 15 kilómetros de perímetro

A.VICENTE/P.CERRADA

Eran las 15 horas y la mayoría de vecinos de Penàguila estaban comiendo o haciendo la siesta en uno de los días de más calor de lo que va de verano. A muchos les alertó el intenso olor a humo que llegaba a sus casas y campos y, aunque parecía que aún estaba lejos, fue lo que desató las alarmas. Y fueron desalojados por la Guardia Civil ante el peligro inminente de que el fuego que se había iniciado en Benasau llegara a la localidad, pero muchos ya habían decidido irse por su propio pie.

Penàguila es hasta ahora la única localidad que tuvo que ser desalojada por el incendio que se declaró el martes por la tarde cerca de la depuradora de Benasau, en la pedanía de Ares del Bosc, por la chispa de una radial por unos trabajos en la zona, según la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. El viento y las condiciones meteorológicas (altas temperaturas y apenas humedad) hicieron que las llamas se propagaran rápidamente por todo el barranco y que Penàguila entrara en la zona de peligro.

El municipio tiene una población censada de cerca de 300 habitantes pero en meses como julio y agosto se puede llegar a las 1.000 personas, como así indicó el alcalde Salvador Català. Así que las cifras sobre el número de desalojados «baila» por aquellos que tienen segundas residencias y quizá justamente el martes no estaban en ellas. Lo cierto es que el pueblo quedó desierto por aquellos que decidieron irse antes de que les avisaran y los que lo hicieron después de que la Guardia Civil avisara puerta por puerta de que había que dejar las viviendas con lo imprescindible.

Los residentes se desplazaron a

pueblos vecinos donde se preparó un dispositivo especial. En Benifallim, Cruz Roja instaló un albergue; otro en Cocentaina. En ambos durmieron poco vecinos; otros decidieron ir a hoteles de Cocen-

#### **Apuntes**

#### Evacuación sin avisar al alcalde

El alcalde de Penàguila, Salvador Català (PSOE), fue uno de los que salió de casa para intentar apagar el fuego que llegaba al pueblo. La evacuación de vecinos del pueblo le pilló «por sorpresa» porque afirma que «cuando llegué estaban desalojando». Así que reprocha que el alcalde no fuera al primero que se avisara por parte de autoridades o cuerpos de seguridad: «Es una anécdota, pero me quejé para que no vuelva a pasar». El fuego se inició en Benasau pero el viento lo dirigió hacia Penaguila. «El incendio ha llegado a 60 o 70 metros de la pared del pueblo. Se ha quedado las puertas», afirmó el alcalde. La preocupación estaba en el Jardín de Santos, donde «ha entrado pero apenas nada. Es un alivio».

taina o a casas de familiares y amigos. Hay quien fue acogido por personas que no conocían de nada y algunos durmieron en el coche acompañados de sus mascotas.

Tomás Milán estaba en casa de su suegra en Penàguila cuando

empezó el fuego. «De repente vi que teníamos las llamas muy cerca», aseguró a este diario. Estos vecinos comían en la casa de la huerta que la mujer tiene en la zona del río, muy cerca de donde comenzó el incendio: «Estábamos comiendo en la huerta y vi una humareda. Les dije a todos que no les extrañara que tuviéremos que salir corriendo, pero decían que no». Hasta que el fuego estaba muy cerca y «nos subimos al pueblo, donde mi suegra tiene su otra casa. Le dije a mi mujer en un momento que teníamos que salir escopeteados».

Ayer esperaban para comer en el albergue de Benifallim pero no durmieron allí: «Fuimos al de Cocentaina que han instalado en un colegio. Allí hemos dormido mi sobrino y yo. Mi mujer, mi suegra y mi nieta han dormido en el hotel». No han podido volver a casa aún, solo a por medicinas que eran «muy necesarias». Su nieta pasó «mucho miedo», sobre todo, cuando «vimos la llamas tan cerca y encima te coge comiendo y no sabes muy bien cómo reaccionar».

Hay algo que repiten todos: la solidaridad de cualquier persona hacia los afectados del incendio. Es el caso del bar de Benifallim al lado del albergue. Muchos vecinos seguían desde allí ayer las últimas noticias en la televisión. «Estuvimos hasta las 2 de la mañana y hemos abierto a las 6 porque ya había gente en la calle esperando», indicó Mauro Maldonado, propietario del «Tierra y bar». Abrieron el martes por la noche «para dar café y para atender a gente que no había podido ni comer». Además, los festeros del pueblo y el Ayuntamiento colaboraron: «Los jóvenes fueron Alcoy a comparar pan para hacer bocadillos para todos».

Los ofrecimientos para que los afectados tuvieran donde dormir fueron muchos. Vecinos de Beni-





A la izquierda, tareas de organización, ayer, en el puesto de mando avanzado

fallim abrieron sus casas a gente que no conocían de nada, pero todo era por ayudar. Una vecina llevó hasta a nueve personas a su casa para que tuvieran donde pasar la noche.

Marta Blanes es vecina de Penàguila. Ella y sus padres están en casa de unos amigos de Benifallim, municipio donde antes llevaban el mismo bar que ahora acoge a los desalojados. Asegura que pasó miedo con el incendio: «Venían las llamas por los dos lados del barranco». A las 16 horas decidieron ya dejar el pueblo «porque ya vimos cómo venía el aire y como iban cambiando las llamas de sitio». Así apunta que «en Benifallim nos han acogido muy bien».

#### El origen

El incendio forestal declarado en Benasau ha arrasado ya más de 320 hectáreas, con un perímetro de 15 kilómetros. La causa que se investiga es que una chispa de una radial mientras se realizaban unos trabajos provocó el fuego en la pedanía de Ares del Bosc, en Benasau, según confirmó la delegada del Gobierno en la Comunidad, INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024 Provincia INF+ Local | 15

Fotografias de Alex Domínguez







instalado en Benasau. A la derecha, un grupo de vecinos siguen las noticias del incendio en un bar de Benifallim.

Benifallim acogió a la gran parte de vecinos desalojados en sus casas y en uno de los albergues montados

El fuego aún no se pudo dar ayer por estabilizado y sobre la zona se mantenían más de 100 efectivos Pilar Bernabé. Las personas implicadas fueron identificadas y la Guardia Civil les tomará declaración hoy para aclarar cómo empezó el incendio y si fue por una imprudencia o un accidente.

Alberto Martí, director general de Emergencias y Extinción de Incendios, indicó ayer que había al menos una vivienda afectada por el fuego en la que «no había nadie» en ese momento. Las carreteras que siguen afectadas por los cortes a causa del incendio forestal son las comárcales CV-781 y CV-785, según fuentes de la

Guardia Civil de Tráfico. Además, la delegada del Gobierno pidió a la ciudadanía que no se acerque al perímetro del incendio, una zona con ciclistas y de paseo, pero ha insistido en pedir «prudencia» y dejar «trabajar a los medios de extinción».

Durante el día de ayer, la principal preocupación estaba en las condiciones meteorológicas y el viento que podía volver a avivar las llamas y causar de nuevo problemas para estabilizarlo, según el Consorcio de Bomberos. Durante la jornada en la zona trabajaron codo con codo la UME, con 123 efectivos, 45 medios terrestres y cinco aéreos; además de seis medios aéreos del Consorcio de Bomberos y la Generalitat con 38 vehículos y 108 efectivos de bomberos forestales y provinciales.

Al cierre de esta edición, el Consorcio Provincial de Bomberos informó que la evolución continuaba siendo favorable, pero no se podría dar todavía por estabilizado. Durante la noche estaba previsto que se mantuviera sobre el terreno 102 efectivos y 30 dotaciones, de los que 50 de los efecti-

vos son efectivos provinciales junto a 44 bomberos forestales. Los ocho medios aéreos que participaron en la labores de extinción durante el día se retiraron para volver hoy «al alba». Según las mismas fuentes, por la noche se iban a concentrar los esfuerzos en los puntos críticos que se encuentran en el flanco izquierdo. La previsión meteorológica para este jueves sigue siendo desfavorable «por altas temperaturas y falta de humedad», lo que puede volver a complicar las tareas de extinción.

16 | INF+ Local Provincia Información



Los operarios realizando la poda del ficus en la Plaza de la Hispanidad.

#### Estrés hídrico

# Benidorm poda un icónico ficus para prevenir riesgos

El Ayuntamiento asegura que está revisando otros ejemplares en parques de la ciudad y envía un mensaje de tranquilidad

SARA RODRÍGUEZ

Menos sombra, pero más seguridad. Benidorm ha comenzado a implementar medidas para revisar los árboles de gran tamaño de la ciudad tras la reciente caída de un pino centenario en el interior de la Casa Museo l'Hort de Colón. El Ayuntamiento ha llevado a cabo labores de mantenimiento en uno de los ejemplares más emblemáticos de la ciudad para evitar cualquier riesgo ante el posible estrés hídrico. Se trata del ficus ubicado en la Plaza de la Hispanidad, que ha sido podado para reducir su peso, limpiar el ramaje y así permitir un mejor aprovechamiento del agua y los nutrientes del subsuelo. La sombra de este árbol brinda refugio a decenas de personas en los días más calurosos.

El concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, ha detallado que «en general hay un problema importante de falta de agua en muchas zonas del país. Ello se traslada a los árboles de la vía pública que no tienen riego por goteo y que se nutren del agua de lluvia para mantenerse».

La actual situación puede derivar en que el estrés hídrico provoque caídas de algunos ejemplares «y no solo por la falta de



Los bomberos retirando hace unos días el pino caído en l'Hort de Colón.

agua, sino porque en ocasiones los árboles están muy pegados y luchan entre ellos para captar el agua existente».

#### Más actuaciones

En el caso de Benidorm, la poda del conocido ejemplar en la Plaza de la Hispanidad no ha sido la única labor acometida y por ello el edil ha querido transmitir «tranquilidad y evitar las alarmas», ya que, según explica el responsable del área se han llevado a cabo revisiones en todos los árboles y también en zonas como en el parque El Moralet o el de la Séquia Mare «donde se ha limpiado, se han quitado ramajes y se han suprimido ejemplares que estaban muy pegados para que estén en una mejor situación y puedan aprovechar mejor el sol y el agua». González de Zárate ha querido «poner en valor» el trabajo realizado en los últimos años en este ámbito. Por ello, ha revelado que los técnicos externos encargados de revisar los árboles «nos han informado que las podas están muy bien hechas, al igual que las labores de separación y retirada de árboles. En general, los ejemplares están bien compensados en cuanto a su peso y separación, lo que les permite respirar y aprovechar el agua sin problemas».

El edil igualmente ha hecho hincapié en que «se puede pasear por todos los parques y aceras de Benidorm sin ningún problema de seguridad para los viandantes».■

#### **Estafas**

# Dos detenidos en Calp por timos del «tocomocho»

Los estafadores robaron a una mujer en La Vila Joiosa e intentaron engañar a otra

P. CERRADA

La Guardia Civil ha detenido en Calp a dos españoles de 40 y 43 acusados de intentar cometer dos estafas el mismo día mediante el timo del «tocomocho» a sendas mujeres, una de ellas en el municipio calpino y otra en La Vila Joiosa, a la que sí llegaron a robar joyas en su domicilio tras ofrecerle por 2.000 euros un décimo supuestamente premiado con 30.000 euros. Los presuntos timadores, que no residen en la zona, poseen numerosos antecedentes por estafas similares cometidas por todo el territorio nacional.

La detención tuvo lugar el pasado 4 de julio sobre las 12:30 horas, cuando los dos varones fueron sorprendidos por la Guardia Civil de Calp mientras trataban de estafar a una mujer de 73 años en una concurrida calle.

La intervención de los agentes permitió impedir que ambos consumaran el delito y al identificarlos comprobaron que ambos poseían numerosos antecedentes por hechos similares y que delinquían por todo el país.

Por ello, ante la sospecha de que pudieran estar involucrados en algún otro delito, realizaron una comprobación antes de dejarlos marchar y descubrieron que ese mismo día habían intentado estafar a otra mujer de 72 años en La Vila Joiosa.

La víctima de La Vila fue abor-

dada a las 9:30 horas de ese mismo día en el mercadillo de esa localidad. Tras ganarse su confianza, la acompañaron hasta su domicilio para que ella cogiera la cartilla bancaria. Una vez que los autores lograron acceder al interior de la vivienda, aprovecharon para robarle las joyas que localizaron, mientras la víctima cogía la cartilla.

Al salir de la casa la acompañaron a sacar dinero, primero en una sucursal de La Vila, aunque sin éxito. A continuación realizaron otro intento de extracción de dinero en un cajero en La Nucia, pero tampoco pudieron y acabaron desistiendo de esta víctima. Se conformaron con las joyas y optaron por ir a Calp en busca de nuevas víctimas, pero la intervención de la Guardia Civil lo evitó.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calp procedieron a la detención de los presuntos timadores, a los que intervinieron varios cupones falsificados, 2.000 euros en efectivo y el vehículo en el que circulaban, empleado para la actividad delictiva, y que había sido sustraído por uno de los estafadores a un conocido suyo.

La Guardia Civil les atribuyen dos estafas en grado de tentativa y un delito de hurto en interior de domicilio. Además, a uno se le imputa un delito de apropiación indebida de vehículo. Tras ser puestos a disposición judicial en Dénia, ambos quedaron en libertad con medidas cautelares.



Cupones falsos y otros efectos incautados a los detenidos en Calp.

INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024 Provincia INF+ Local | 17

INFORMACIÓN



Un momento de la Cridà a la fiesta de las reinas y rey infantil desde el balcón del Ayuntamiento de Calp.

#### **Fiestas Patronales**

Por primera vez, las celebraciones cuentan con un rey infantil, el niño Leonardo Bonaldo. Las calles se llenaron ayer de felicidad y color después de estar un año esperando los días grandes del municipio

### La «Entrà de la Murta» conquista Calp

SARA RODRÍGUEZ

Calp ya está sumida por completo en sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Nieves. El municipio comenzó ayer miércoles las celebraciones con el tradicional bombardeo aéreo de anuncio de fiestas y volteo de campanas. A este acto le siguió durante la tarde la «Entrà de la Murta», que a las 20 horas como cada año, reunió a decenas de festeros en la plaza del Arco Iris desde la que mayores y pequeños desfilaron por las calles del casco antiguo del municipio hasta llegar a la Plaza Miguel Roselló. La Entrada marca el comienzo de las festividades, y su nombre proviene del matorral típico de la zona, denominado Murta.

Festeros y festeras, ataviados con sus trajes tradicionales, realizaron el recorrido festivo llenando cada rincón de color y alegría. Después de 365 días de espera, la Entrada estuvo marcada por la emoción palpable en los rostros de todos los participantes.

Al término del recorrido, en la plaza Miguel Roselló, las reinas de las Fiestas, María Avargues y Martina Maragón, y, por primera vez el Rey infantil, el niño Leonardo Bonaldo realizaron la Cridà a la festa desde el balcón del Ayuntamiento en el que se dirigieron a los festeros, vecinos y visitantes para animarles a que se sumen a disfrutar de los actos y actividades de las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves que pondrán su broche final los conciertos del 14 y 15 de agosto con el Calp Pop Festival.

Hoy, Día del Fadrí, tendrá lugar la toma simbólica del Ayuntamiento, seguida del cambio de Vara de Mando por los festeros de 2006 que gobernarán las calles del municipio por un día. ■



Un grupo de jóvenes en la «Entrà de la Murta», ayer, en Calp.



La plaza del Ayuntamiento de Calp llena de festeros, ayer, durante el acto.

INFORMACIÓN

18 | INF+ Local Provincia Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN



Uno de los locales comerciales que se convertirán en vivienda en la calle Brigadier Algarra en Petrer.

#### Transformación urbanística

# La moda de convertir bajos comerciales en viviendas aterriza en Elda y Petrer

Los ayuntamientos conceden medio centenar de licencias en nueves meses, de las cuales más de la mitad se encuentran en el municipio petrerense

SARA RODRÍGUEZ

Elda y Petrer no se escapan de la tendencia al alza de transformar locales comerciales cerrados en viviendas particulares. Otras ciudades de la provincia, como Alicante o Elche, llevan meses adaptándose a esta nueva realidad, y ahora estos dos municipios del Medio Vinalopó se suman a este boom ante la falta de vivienda disponible y el encarecimiento de la misma. En particular, ciertos barrios de la capital de la provincia han experimentado una notable transformación, donde la mayoría de estos espacios se han reconvertido en viviendas turísticas.

En Petrer, un total de 44 locales comerciales sin uso se han transformado, o están en proceso de convertirse, en viviendas residenciales desde que en noviembre se aprobase esta medida en una comisión de urbanismo. Según datos facilitados por el



Bajos comerciales en la calle Doctor Rodríguez Fornos, en Elda.

concejal de Urbanismo, David Morcillo, esta alternativa se ha convertido en una opción muy popular, sobre todo entre los jóvenes: «Hay locales que llevan muchos años sin uso y que pueden transformarse en viviendas, ofreciendo una solución habitacional para personas que buscan o necesitan vivir en una planta baja debido a problemas de mo-

A diferencia de otras zonas, con los bajos se pretende paliar la escasez, no son para uso turístico vilidad. Este sistema ha surgido como una alternativa ante la falta de vivienda nueva», ha señalado el edil del área.

Fuentes municipales confirman que, en el caso de Petrer, prácticamente la mitad de los locales reconvertidos se encuentran en la zona de la Frontera, y la otra mitad en la zona centro y el barrio del Guirney. En cuanto a Elda, esta tendencia también ha aumentado significativamente en los últimos meses debido a la escasez de vivienda disponible. Recientemente, en la calle Doctor Rodríguez Fornos, varios locales comerciales serán transformados en cinco nuevas viviendas.

En ambos municipios recalcan que no todos los locales comerciales son susceptibles de convertirse en viviendas, ya que deben cumplir con ciertos requisitos. Entre las limitaciones se encuentran las condiciones de habi-

#### No todos los negocios pueden ser habitables, tienen que cumplir unas mínimas condiciones

tabilidad de las viviendas resultantes de la transformación, que deben contar con dimensiones mínimas adecuadas y una ventilación apropiada.

El responsable de Urbanismo de Petrer ha subrayado que se trata de una medida «fundamental para recuperar los locales vacíos que, debido a su ubicación, no tienen viabilidad comercial» y, además, permitirá «mejorar la imagen de la ciudad y revitalizar algunos barrios», al mismo tiempo que ofrece una «solución» a los propietarios de estos locales.

#### Ampliación

El Ayuntamiento de Petrer aprobó recientemente la ampliación de las zonas donde se pueden transformar locales comerciales sin uso en viviendas, específicamente en áreas que hasta ahora estaban catalogadas como «ejes comerciales». Según Morcillo, esta medida aún no ha entrado en vigor, pero se espera que se implemente en los próximos meses. «Es mejor tener un local habitado que uno sin uso, ya que esto contribuye a revitalizar los barrios y llenar de vida las calles», ha señalado el concejal.

En el informe elaborado por los servicios municipales de Urbanismo de Petrer se destaca que durante los últimos años ha habido un desplazamiento de los usos terciarios a las zonas residenciales de nuevo desarrollo y que hay un amplio sector de la población que pide destinar los locales en planta baja a un uso residencial, ante la escasa demanda para implantar usos terciarios. Según este estudio desde el año 2010 se han dado de alta 106 comercios, y se han dado de baja 40 en las siguientes zonas: avenida de Madrid, avenida de Elda, Leopoldo Pardines, Gabriel Payá, Cánovas del Castillo, País Valencià y José Perseguer.
■

Provincia INF+ Local | 19 Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

#### **Industria**

## **Elda inyecta** 100.000 euros para impulsar el Museo del Calzado

La firma del convenio supone la concesión de una subvención anual de Idelsa para mejorar la gestión y atraer más visitantes

SARA RODRÍGUEZ

Elda mantiene su apuesta por impulsar el Museo del Calzado y sacarle el máximo partido a su enorme potencial. Con tal fin, el Ayuntamiento firmó ayer miércoles la concesión de una subvención de 95.557 euros destinada a la Fundación Museo del Calzado. Una inyección económica de fondos propios que contribuirá a modernizar la actividad en el museo, atraer a más visitantes y mejorar la imagen turística de la ciudad.

La concejala de Industria, Empleo y Desarrollo Económico y responsable del Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos (Idelsa), Elizabeth Belda, y la directora del Museo del Calzado, Andrea Paños, firmaron el convenio que garantiza los recursos económicos necesarios para el buen funcionamiento de la entidad durante el presente ejercicio.

El Consistorio eldense, a través de Idelsa, persigue con este convenio de colaboración potenciar la industria del calzado y la imagen de la ciudad. Un objetivo para cuyo logro es fundamental seguir apoyando las actividades que desarrolla el Museo del Calzado. A través de este acuerdo,

aprobado en el último pleno municipal por unanimidad, se garantiza el mantenimiento y funcionamiento del emblemático edificio y también permitirá avanzar en nuevas estrategias, creando un relato que cuente la historia de la industria y el valor del trabajo artesano del zapato, para mejorar la experiencia del visitante a través de la revisión de la exposición museográfica, según fuentes municipales.

Cerca de 18.000 visitantes acudieron el año pasado al Museo atraídos tanto por su exposición permanente como por las muestras temporales, lo que supone un importante flujo de visitas turísticas a Elda. En la actualidad cuenta con 11.000 documentos, 4.400 zapatos y 350 máquinas, lo que ha convertido a esta entidad en un referente internacional desde que abriera sus puertas en el año 1992 como respuesta al grave riesgo de perder para siempre los trabajos artesanales, las piezas únicas y las técnicas de elaboración del zapato que han caracterizado una parte esencial de la historia de Elda como cuna mundial del zapato femenino.

Cabe destacar que todas estas actividades contribuyen a cumplir con lo establecido en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Elda y en el Plan Estratégico Elda



Andrea Paños (i), directora del Museo del Calzado y Elizabeth Belda (d), concejala de Industria.

Uno de los objetivos pasa por dar una mayor visibilidad al principal sector îndustrial de la ciudad

2030. Concretamente en el Patrón 1, que se refiere a Elda con identidad, cultural y proyección, «y cuyo objetivo principal -precisó la directora Andrea Pañoses poner en valor la riqueza patrimonial, material e inmaterial, empoderar la identidad eldense como factor diferenciador y fomentar su proyección al exterior».

Tal y como indicó Elizabeth Belda, la firma de este convenio demuestra el firme propósito del equipo de gobierno por fortalecer la imagen de la industria del calzado femenino, que es el emblema de la ciudad. «Nuestro Museo es uno de los buques insignia de Elda y por ello debemos seguir apoyándolo y potenciándolo» ha subrayado la concejala de Industria, Empleo y Fomento Económico. En definitiva, esta firma plasma el trabajo que se lleva desarrollando durante los últimos meses, en estrecha colaboración con la nueva directora del Museo del Calzado, para reforzar y dar una mayor visibilidad al principal sector industrial de la ciudad.

INFORMACIÓN

#### **Medio Ambiente**

#### Villena detecta la presencia de un hongo en dos pinadas del municipio

Villena inicia el tratamiento contra el «hongo soflamado» del pino carrasco detectado en algunas zonas del término municipal con el objetivo de acabar con el brote y de limitar su impacto en otras áreas.

Los primeros casos se han detectado en la pinada del castillo y el paraje de Las Cruces, y rápidamente se ha comenzado el tratamiento para evitar su propagación, según ha explicado este miércoles el edil de Medio Ambiente, Francisco Iniesta. El responsable del área ha destacado que, la afección, no termina con la vida del ejemplar, sino que «genera mucha masa forestal seca, lo que multiplica por mucho el riesgo de incendio».

#### AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

EDICTO
Información pública del expediente
3/2022/PLAN, "Modificación puntual n.º 1 del
Plan Parcial del Sector R-II del PGOU de Pilar
de la Horadada".

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada, en sesión celebrada el
día 23 de julio de 2024 ha acordado someter a
información pública durante 45 días hábiles
mediante anuncio en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana (DOGV), en prensa escrita
de gran difusión y en la página web municipal, la
Modificación puritual n.º 1 del Plan Parcial del
Sector R-II del PGOU de Pilar de la Horadada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
55 y 61 del de Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de
junio del Consell, de aprobación del Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana,
durante el plazo precitado, contado al partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, se podrán formular cuantas alegaciones y observaciones se estimen oportunas y se podrá consultar el expediente en el Area de Urbanismo de este Ayuntamiento y en la siguiente dirección: https://www.pilardelahoradada.org/areas/urb anismo/exposicion-publica

#### ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN Eco Ribera Baixa, S.L. (Sociedad absorbente) Alicantina del Frío, S.L.U. (Sociedad absorbida)

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/ 2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (en adelante, la Ley), se hace público que el 16 de julio de 2024, la Junta General de Eco Ribera Baixa, S.L. y el Socio Único de Alicantina del Frío, S.L.U., aprobaron la fusión por absorción de ambas sociedades, con disolución sin liquidación de Alicantina del Frío, S.L.U., como Sociedad Absorbida, y adquisición por sucesión universal de su patrimonio por Eco Ribera Baixa, S.L., como Sociedad Absorbente. Los acuerdos de fusión fueron adoptados conforme a lo dispuesto en el Proyecto de Fusión conjunto y único suscrito por el órgano de

El acuerdo fue adoptado en Junta General Universal y por unanimidad en Eco Ribera Baixa, S.L., y por el Socio Único de Alicantina del Frío, S.L., resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley. Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto integro del acuerdo adoptado, el proyecto y los balances de fusión.

Sollana (Valencia), 30 de julio de 2024. Marta Bellvis Vázquez, Administradora Única de Eco Ribera Baixa, S.L. José Juan García-Torremocha Checa, Administrador Unico de Alicantina del Frío, S.L.U.



La romería que trae a la Virgen de las Nieves a Aspe el 3 de agosto congrega a un gran número de vecinos y visitantes. | Áxel Álvarez

# La Virgen de las Nieves saca a todo Aspe a la calle

Al ser este un año par, las fiestas son especiales ya que la patrona regresa al municipio. El programa de actos está repleto de actividades hasta el 25 de agosto

M.V.

El municipio de Aspe ya se encuentra inmerso en sus fiestas patronales en honor a
la Virgen de las Nieves, que regresa a la localidad por ser año par. Las celebraciones
abarcarán hasta el domingo 25 de agosto.
Estas festividades, ricas en historia y tradición, ofrecen una programación variada
que incluye eventos deportivos, culturales,
religiosos y festivos para el disfrute de todos los vecinos y visitantes. El programa ya
ha comenzado y los actos siguen esta noche con la presentación de las Damas de
Honor de la Virgen de las Nieves en la Plaza
Mayor, acompañada por la banda del Ate-

neo Maestro Gilabert. Seguidamente, tendrá lugar el X Festival de Flamenco y la actuación de la orquesta Valparaíso.

Pero, sin duda, uno de los momentos más esperados es el pregón que da el pistoletazo oficial a los días grandes este viernes, 2 de agosto, a cargo de Antonio López Cerdán. La fiesta continúa con un concierto a las 23:30 horas en el Auditorio Alfredo Kraus y la actuación de la Asociación Musical La Esperanza y Khëlleden.

#### Romería, el acto más multitudinario

Este sábado, 3 de agosto, Aspe vive uno de los días más especiales, el municipio se llena de música, procesiones y actividades religiosas. «Todos coincidimos en que la romería es el acto más multitudinario, desde que la imagen sale de su Santuario de Hondón, a las 17:00 horas, va acompañada de un mar de personas hasta el termino de los dos pueblos, donde se hace la entrega, con acta notarial. La posterior entrada triunfal en la Plaza Mayor es el mayor exponente de la fe de un pueblo», explica el alcalde de Aspe, Antonio Puerto.

La jornada da inicio con un amanecer de campanas y autobuses gratuitos hacia Hondón de las Nieves. A las 16:00 horas, una procesión desde la Basílica de Nuestra Señora del Socorro hasta «El Collao» marca el comienzo de los eventos religiosos, con la tradicional suelta de palomas. La imagen de la Virgen será recibida en la Cruz de Orihuela, culminando con una procesión de entrada a la basílica a las 23:00 ho-

ras. Es un momento de gran emoción y fervor para todos los asistentes.

La virgen permanecerá en Aspe hasta el penúltimo domingo de agosto, y durante estas tres semanas se llevarán a cabo diversos actos en su honor.

#### Festividad de la Virgen de las Nieves

La mayor solemnidad llega el día 5 de agosto con la festividad de la Virgen de las Nieves. Volteo de campanas, pasacalles, misa y procesión son algunos de los actos en honor al día de la patrona. Y para terminar, el concierto de Rafa Sánchez, La Unión, y el tributo a Luis Miguel son el broche de oro perfecto para un día lleno de devoción.

#### Fiestas de Moros y Cristianos

El municipio también celebra la segunda semana de agosto las fiestas de Moros y Cristianos. Estos festejos, introducidos en 1978, no dejan de crecer en popularidad. «Las Fiestas de Moros y Cristianos están en su mejor momento con 1.300 festeros», destaca el alcalde, subrayando el valor cultural de las Embajadas, piezas literarias escritas especialmente para Aspe. A lo largo del tiempo, la localidad ha ido configurando sus Fiestas de Moros y Cristianos en torno a su historia y su muestra más palpable está en la denominación de las distintas

### El panettone hecho en Aspe, Alicante.



comparsas y en la identidad de sus textos de Embajadas.

El miércoles 7 de agosto la entrada de bandas en el castillo ubicado en el parque Doctor Calatayud marcará el inicio de esta semana que se sucederá con una serie de desfiles que incluyen las tradicionales Entradas mora y cristiana, el alardo, la Embajada y la retreta. Estos eventos no solo son un despliegue de color y música, sino también una muestra de la rica historia y cultura.

Además, la Unión de Moros y Cristianos organiza el próximo 9 de agosto una misa festera en honor a la patrona, reforzando el componente religioso de estas celebraciones.

#### Día de La Asunción

Otro día marcado en el calendario es el l 15 de agosto, día de La Asunción de la Virgen, el cual se celebra por todo lo alto en Aspe. La jornada comienza a las 12 de la mañana con una misa en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro. Por la tarde tiene lugar la Ofrenda de flores y alimentos que llena las calles del municipio de un ambiente único.

#### Actos durante todo agosto

La programación preparada continúa a lo largo de todo el mes de agosto, con numerosas actividades para el disfrute de todos, entre los que destaca el IV Open Internacional de Ajedrez el domingo 11 de agosto y el XVII Torneo de Fútbol Juvenil el viernes 16 de agosto. También será relevante el XI Festival Internacional de Cine Pequeño, que se llevará a cabo desde el 12 hasta el 16



Antonio Puerto, alcalde de Aspe.

de agosto, y que promete ser un evento imperdible para los amantes del séptimo arte.

Las fiestas se clausurarán el domingo 25 de agosto con la emotiva procesión de despedida para trasladar la sagrada Imagen a su Santuario de Hondón de las Nieves, marcando el fin de un mes lleno de celebraciones.

La mezcla de cultura, tradición y entretenimiento asegura que todos los asistentes vivan momentos inolvidables, consolidando así estas fiestas como una de las más esperadas y significativas. ■





La segunda semana de agosto tienen lugar los actos de las fiestas de Moros y Cristianos.

#### Programa de actos

#### Jueves 1 de agosto

- 22:00 h. Plaza Mayor. Presentación Damas de Honor de la Virgen de las Nieves.
- 23:30 h. Auditorio Alfredo Kraus. X Festival Flamenco. Actuación de los Sinay «Son de Timba».
- 00:00 h. Barraca (Recinto anexo al pabellón)
   Actuación Orquesta Valparaíso.

#### Viernes 2 de agosto

- 22:00 h. Plaza Mayor. Pregón de Fiestas a cargo de Antonio López Cerdán. Al finalizar, inauguración del alumbrado especial de fiestas y volteo general de campanas.
- 23:30 h. Auditorio Alfredo Kraus. Concierto a cargo de la Asociación Musical La Esperanza y Khëlleden.
- 00:00 h. Barraca Popular.

#### Sábado 3 de agosto

• Al amanecer, y a las 12:00 h. Volteo general de

#### campanas.

- Desde las 12:30 hasta las 17:30 horas. Autobuses gratuitos hacia Hondón de las Nieves, que saldrán de la Avda. Padre Ismael y Avda. Tres de agosto.
- 16:00 h. Plaza Mayor. Procesión desde la Basílica de Nuestra Señora del Socorro, acompañados de dulzaina y tamboril, en dirección a «El Collao», donde recibirán a la Venerada Imagen con las formalidades de rúbrica.
- 18:00 h. El Collao. En el momento de recibir a Nuestra Patrona la Virgen de las Nieves las campanas serán lanzadas al vuelo, se dispararán las 21 salvas de ordenanza y tendrá lugar la tradicional suelta de palomas.
- 21:00 h. La Columna. Salida de la imagen desde la columna para hacer su entrada en la Cruz de Orihuela.
- · 21:30 h. Basílica Nuestra Señora del Socorro.
- 22:00 h. Cruz de Orihuela. Llegada de la Imagen

- de la Virgen de las Nieves.
- A continuación, se lanzará una alborada en honor a Nuestra Patrona y dará comienzo la procesión de entrada.
- 23:00 h. Plaza Mayor. Entrada de la Virgen de las Nieves.
- 23:30 h. Auditorio Alfredo Kraus. Festival Sekarral - Rock.
- 23:30 h. Recinto Barraca. (Apertura de puertas).
   Concierto Depol.

#### Domingo 4 de agosto

- 11:00 h. Parque de la Coca. Juegos de agua.
- 11:00 h y 18:00 h. Visita calles engalanadas acompañados de Damas de Honor, Comisión de Fiestas y banda de música.
- 12:00 h. Basílica Nuestra Señora del Socorro.
   Santa Misa.
- 20:00 h. Basílica Nuestra Señora del Socorro.
   Misa solemne.

- · 22:00 h. Serenata a la Virgen de las Nieves.
- 23:30 h. Plaza Mayor. Zarzuela «La tabernera del puerto».
- 23:30 h. Barraca. Concierto Diagnóstico Binario y Nena Daconte.

#### Lunes 5 de agosto

- 12:00 h. Basílica Nuestra Señora del Socorro. Misa solemne.
- 13:30 h. Avda. Constitución. Cohetá y pasacalles.
- 19:00 h. Santa Misa en la basílica.
- 20:00 h. Solemne procesión.
- 22:30 h. Plaza Santa Bárbara. Verbena infantil
   «La pandilla de Drilo».
- 23:00 h. Barraca Popular. Concierto de Rafa Sánchez, La Unión.
- 23:30 h. Plaza Mayor. Tributo a Luis Miguel.

A partir del 7 de agosto comienzan las Fiestas de Moros y Cristianos. El 25 de agosto se celebra la procesión de despedida a la virgen, con su traslado a Hondón de las Nieves.



22 | INF+ Local Provincia Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

#### Infraestructuras

### Adif mejorará la cobertura para la línea Alcoy-Xàtiva

La actuación del Ministerio de Transportes, valorada en 9,4 millones, está dentro del Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana

ANA JOVER

Dentro de la renovación integral que el Ministerio de Transportes va a imprimir a la línea Xàtiva-Alcoy, Adif destinará una inversión de 9,4 millones de euros a la instalación del sistema de telecomunicaciones móviles GSM-R, el más avanzado de la red ferroviaria. La actuación se incluye en el Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana y desarrollará tanto las labores de despliegue de este nuevo equipamiento como su mantenimiento durante dos años

El GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railways) es un sistema de transmisión por radio de tecnología GSM que utiliza frecuencias exclusivas para el ferrocarril y sustituye al sistema analógi-

las pequeñas antenas desplegadas a lo largo de las vías, dota de una mayor capacidad de conexión a los convoyes y también dan la posibilidad de integrar nuevos servicios. Desde el Ministerio, también se apunta el alto nivel de fiabilidad y calidad, integrando todos los servicios de telecomunicaciones en una misma red. La instalación de este sistema se suma a la renovación integral de vía en 64 kilómetros en la línea Xàtiva-Alcoy, a la que Adif ha destinado 114 millones de euros, incluyendo los materiales. Con esta actuación se incrementarán las condiciones de eficiencia y fiabilidad de la explotación ferroviaria y la regularidad del tráfico, contribuyendo a reducir los tiempos de viaje. Los trabajos comprenden la sustitución de los elementos de la superestructura (carril, traviesas, balasto y apaco tren-tierra. Entre sus ventajas, ratos de vía) y la adaptación de es-

tructuras a la futura electrificación de la línea, renovando pasos superiores e incrementando la sección de los túneles. El proyecto incluye el aumento de la longitud de los andenes, se adecuará el pavimento y se pondrá en servicio una tercera vía en la estación de Ontinyent. Los trabajos se completarán con actuaciones sobre elementos de drenaje, taludes, trincheras y terraplenes, pasos a nivel, accesos y cerramientos antivandálicos.

Estas inversiones contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el mecanismo «Conectar Europa» de la Unión Europea



Un convoy de la línea Alcoy-Xàtiva, en imagen de archivo.

#### RETRATO DEL FIN DEL MUNDO CARLOS RUIZ CABALLERO





Una novela poderosa que relata la historia real de un matrimonio anarquista durante los meses previos al alzamiento franquista en Canarias convertido en el centro de la tragedia nacional.

ALBA CONTEMPORÂNEA



Información Jueves, 1 de agosto de 2024 Provincia INF+ Local | 23

#### **Emergencias**

# Denuncian la muerte de un ilicitano dos horas después de llamar al CICU

La familia urge respuestas después de dar varios avisos sin que se enviara un SAMU y viendo llegar a un primer médico sin oxígeno y andando desde el centro de salud

M. ALARCÓN

José Luis Gallego Vélez, un ilicitano de 62 años de edad, falleció en la planta baja en la que vivía junto a su madre, de 99 años, en la calle Arturo Salvetti Pardo, en el barrio de Carrús, el pasado viernes 19 de julio, en presencia de dos de sus hermanos que lo vieron agonizar entre la desesperación de una y otra llamada a los servicios de emergencias que fueron, dicen, aplazando el envío de un SAMU, una ambulancia medicalizada que, cuando llegó a la vivienda, no pudo hacer nada por salvarlo, pese a los esfuerzos del personal sanitario durante 45 minutos. Fueron más de dos horas de angustia, viéndole lentamente morir sin poder hacer nada, una historia que deja muchas lágrimas de impotencia pero también de rabia, de haber sentido poca comprensión, por el trato que recibieron al otro lado del hilo telefónico cada vez que llamaron a pedir ayuda al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), con sede en València, donde se centralizaron todos los servicios de la Comunidad Valenciana hace algo más de un año pese al rechazo del Sindicato Médico, que advirtió que esa decisión supondría graves problemas de coordinación, empeorando, en definitiva, la asistencia que deben recibir los ciudadanos sin una causa que lo justificara. El diario ya publicó este mismo mes la queja de médicos del SAMU por el funcionamiento del CICU y la descoordinación.

Ahora esta familia ha comenzado otro largo y tortuoso camino para que nadie más vuelva a pasar por este trance. No hay nada más que les mueva. Sin más objetivo que conseguir que alguien admita lo que ocurrió, el equívoco, pida perdón y se rectifique el protocolo de atención que aquel día amargo conocieron en primera persona. Será la única forma, dicen, de honrar la memoria de su hermano: evitar que haya otra muerte más en parecidas circunstancias por un retraso en poner a disposición de un paciente muy grave la medicina avanzada del siglo XXI y en el menor tiempo posible. Que nadie es-





Arriba, el CICU en València y sobre estas lineas, personal del SAMU llega a una ambulancia, en imagen de archivo.

pere una ambulancia que nunca llega cuando los segundos parecen minutos y los minutos horas y teniendo la certeza que los ruegos que realizaron a alguien al otro lado del aparato telefónico en el CICU no están cayendo en el vacío. El diario ha solicitado por escrito tanto a este servicio como a la Conselleria de Sanidad su versión sobre lo ocurrido sin encontrar respuesta a la hora de escribir esta información. Antonio Gallego y su hermana siguen en «shock». Llevan copia de la autopsia que se le realizó a José Luis en la que se dice que la muerte se produjo por un aneurisma. Exigieron la prueba forense y la muer-

te no se certificó como causa natural. Fue un doloroso paso más para intentar llegar al fondo del asunto, aunque será el cronograma de las llamadas que hicieron desde poco después de las 9 de la mañana, cuando comenzó a encontrarse mal, hasta las 11.30 horas, cuando se certificó la muerte, las que ahora les interesan. Eso y las grabaciones de las conversaciones que mantuvieron con el personal del CICU que les atendió y lo que este hizo a continuación para dar respuesta. Saber qué hizo este personal sanitario la primera vez que la mujer que cuidaba a su hermano y a su madre tocó el timbre de la teleasistencia, minutos después de las 9 de la mañana, advirtiendo de que José Luis prácticamente no respiraba, que parecía que se asfixiaba, y por qué no se envió de forma inmediata una ambulancia para atenderlo. Según el relato de los hermanos, se sucedieron, incluso varias llamadas a los servicios de emergencia cuando, «lo que debían haber hecho no era hablar con

INFORMACIÓN

#### Dos hermanos de José Luis Gallego, de 62 años, lo vieron agonizar en su casa sin poder hacer nada

nosotros sino mandar una ambulancia».

Los hermanos aseguraron que al menos se cruzaron cuatro conversaciones con el CICU antes de ver entrar por la puerta del domicilio a una médico y una enfermera. Venían desde el centro de salud del barrio de Carrús, andando, sin oxígeno pese a que les habían dicho que tenía problemas para respirar. Comenzaron a realizarle «sin mucho más medios», una reanimación cardiopulmonar (RCP) básica. A esa hora, cuando el facultativo estaba viendo a qué se enfrentaban, sí se envió una ambulancia medicalizada.

Cuando el personal de esta llegó el hombre estaba agonizando. Durante 45 minutos, dice el informe sanitario del SAMU, intentaron reanimarlo. En este informe se asegura: «La familia llama al 112 que envía a personal del centro de salud de Carrús por disnea y no poder ponerse en pie. Médico y enfermera acuden andando por no tener otro medio para venir, sin oxígeno (...) según nos comentan, por no tener orden de su centro de salud para sacarlo de allí». Se intentó una RCP avanzada, «llegó a pasar a ritmo propio y con pulso. Bloqueo auroventricular de tercer grado y cinco episodios de fibrilación ventricular que desfibrilamos. Exitus».

Elche logró este año tener dos ambulancias UCI permanentes durante el verano. El alcalde, Pablo Ruz, dijo que había sido un logro. ■ 24 | INF+ Local Provincia Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

#### **SUCESOS**



Máquinas de apuestas, en una imagen de archivo.

# Detenido un ludópata por tratar de estafar 67.280 euros a su banco

La policía descubrió que había sido él mismo quien dispuso del dinero en dos negocios de apuestas donde pasaba hasta 14 horas

M. ALARCÓN

Detenido y sin 67.280 euros en su cuenta. La Comisaría de Elche ha dado cuenta este pasado miércoles del arresto de un vecino de Elche, aunque de nacionalidad noruega y de 54 años de edad, que está acusado de intentar estafar a su propia entidad bancaria haciéndole creer a sus responsables que alguien había utilizado su tarjeta de crédito hasta en 184 ocasiones sin que él se percatase mientras iba menguando el saldo, algo de lo que les responsabilizaba por lo que pretendía cobrar del seguro. La investigación ha llevado a la Policía Nacional a la conclusión de que el único implicado en este asunto era él mismo y motivado por una enorme ludopatía. Una enfermedad, por desgracia, que va en aumento y que lleva a los enfermos a inventarse las excusas más inverosímiles para tratar de recuperar su dinero a costa de lo que sea. Casi siempre, para no tener que dar explicaciones a familiares y ocultar su vicio por apostar.

En la denuncia que presentó la supuesta puesta víctima aseguraba, dice la Comisaría en una nota, que «había sufrido una estafa consistente en multitud de cargos realizados usando su tarjeta de crédito, desconociendo, según manifestaba, cómo habían ocurrido los hechos». En principio, los agentes no daban crédito a su versión por la abultada suma y lo sucesivas que eran las extracciones de dinero, todos ellas relativamente pequeñas, alrededor de los 50 euros cada una de ellas.

Los agentes, tras consultar con la entidad bancaria para recabar información visitaron dos establecimientos en los que, al pare-

#### El denunciante aparecía en los vídeos de los dos negocios donde se utilizaba su tarjeta

cer, se habían producido los cargos, «ambos resultaron ser salones de juego y de apuestas de la localidad ilicitana», se dice en el atestado policial.

#### Imágenes

La Comisaría explica que relacionó a esta persona con la estafa a través de las imágenes del establecimiento porque aparecía en ellas. Esto les llevó a la conclusión «firme» de que el denunciante, «no había sido víctima de una estafa sino, que fue el mismo denunciante quien realizó en persona dichos cargos, eso era lo que se visualizaba en las imágenes por parte la Policía Nacional y estaba en consonancia con un testigo que fue igual de esclarece-

Añaden los agentes en el atestado, remitido ahora al juzgado que, «al parecer, el denunciante estuvo durante los meses en los que se produjeron los cargos, acudiendo asiduamente a los locales de juego, pasaba largas jornadas en el interior de los mismos, apostando y llegando a gastar hasta 20.000 euros en un único día».

La obsesión que tenía por apostar llego al punto de que «en ocasiones acudía a los establecimientos con comida para llevar, para consumirla en el interior del local y no tener que dejar de apostar durante las 13 o 14 horas que podía permanecer en el interior sin interrupción».

Una vez realizadas las averiguaciones y tras comprobar que este individuo había tratado de reclamar el importe a su entidad bancaria aludiendo al fraude del que decía haber sido víctima, los agentes, a la cabeza de la investigación, procedieron a su detención por los delitos de estafa y simulación de delito. Todo lo actuado ya se encuentra a disposición del juzgados de Instrucción en funciones de guardia de Elche. El detenido se encuentra en libertad hasta que sea citado para responder de estos hechos en los que le implica la Policía Nacional.

## Bajan por el balcón con una camilla a una mujer enferma

El inmueble carece de ascensor y la escalera era muy estrecha para realizar el porteo

M. ALARCÓN

Sanitarios del servicio de emergencias y bomberos del Parque de Elche colaboraron la madrugada de este miércoles en el rescate de una mujer enferma de 57 años de edad, a la que tuvieron que bajar de su domicilio por el balcón con la ayuda del vehículo escalera que se utiliza habitualmente para la extinción de incendios. El inmueble, un edificio antiguo situado en el barrio de Carrús, carecía de ascensor y la escalera era muy estrecha para poder bajarla con la camilla por los problemas que hubiera presentado y el peligro para la propia paciente, según fuentes consultadas por el diario. La mujer vivía en una sexta altura y fue una operación de mucho riesgo.

El servicio se inició de madrugada, pasadas las dos, a través de una llamada que se recibió en el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU). Desde allí se decidió enviar a la vivienda a un médico del centro de salud para saber cómo se encontraba la mujer. El facultativo a su vez, tras ver a la paciente, solicitó el envío al inmueble de una ambulancia SVB, un Soporte Vital Básico, dotación que va solo con técnicos y regresó a continuación a su centro de salud mientras los familiares esperaban junto a ella la llegada del vehículo asistencial. Cuando llegó la ambulancia, el personal de la misma vio muy grave y decidió volver a informar de ello porque consideraban que su vida peligraba y no por el hecho de que viviera en un edificio sin escalera, sino por el estado que presentaba. En ese momento se decidió mandar a una ambulancia medicalizada, a un SAMU.

El problema que se encontraron entonces estos fue cómo bajar

#### Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada en un edificio de seis alturas en Carrús

a la mujer del piso. Sin solución por la escalera por los problemas que presentaba, se decidió hacerlo a través del balcón con apoyo de los bomberos.

#### «112»

Se realizó una llamada al «112» informando de todas estas incidencias y se desplazó al lugar el vehículo escalera para poder sacarla por allí mediante el uso de una camilla para rescates. Algo insólito y muy poco habitual, pero no quedaba otra solución. La mujer fue trasladada hasta el servidio de urgencias del Hospital Universitario del Vinalopó en estado crítico.■

INFORMACIÓN

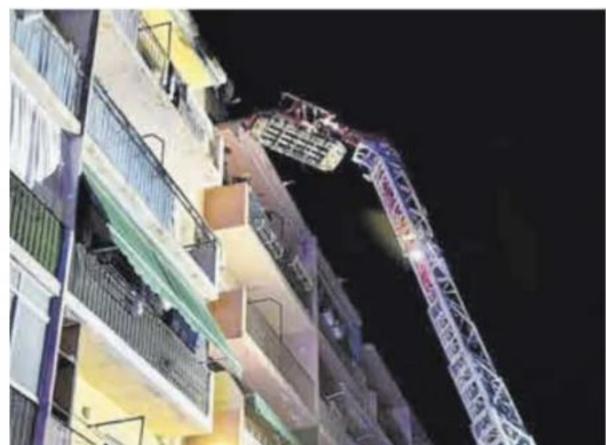

Un momento del rescate durante la madrugada del miércoles.

Información Jueves, 1 de agosto de 2024 Provincia INF+ Local | 25





Dos agentes de la Policía Nacional de Colombia escoltan a El Profesor y a El Matemático tras su detención en Bogotá y en Barranquilla. A la derecha, Pazooki Farhad.

#### Narcos en València

# El Profesor, detenido en Colombia cuando iba a dar explicaciones al cártel del Golfo

El cabecilla de la mayor red mundial de narcoveleros fue apresado cuando aterrizó en Bogotá y su contable y segundo lugarteniente, al atracar en Barranquilla

TERESA DOMÍNGUEZ

Solo quedaban ellos, El Profesor, líder indiscutible de la mayor red mundial de narcoveleros, red que ha dirigido desde hace décadas desde un modesto piso en Dénia, y su segundo lugarteniente, El Matemático, un profesor universitario de Química y Exactas en Oslo que lo era sin haber obtenido jamás titulación alguna y que era su contable y hombre de confianza en el ámbito internacional.

Los dos fueron apresados el pasado fin de semana en Colombia, cuando acudían a una cita con los máximos responsables del Cártel del Golfo que se iba a celebrar en suelo colombiano y ante los productores que solían servir la mercancía al Profesor.

Ese encuentro había sido exigido por los mexicanos, que no solo se habían quedado sin parte de su producto — los 1.500 kilos confiscados por la Policía Nacional española en diciembre pasado, en aguas internacionales del Atlántico próximas a Isla Martinica—, sino que además, con la caída de la red montada por El Profesor, veía comprometida una de las vías más seguras y fructifera de las usadas por el Cártel del Golfo en suelo estadounidense.

La doble pérdida exigía explicaciones y compromisos, y eso era lo que buscaban los mexicanos al exigir la cita.

Cuando la Policía Nacional dio públicamente cuenta de la desarticulación de la organización dirigida por Pazooki Farhad, un iraní nacionalizado noruego conocido con el alias de El Profesor porque se camuflaba en la Marina Alta impartiendo clases de noruego, omitió un dato relevante en la nota de prensa: ni ese hombre ni su segundo lugarteniente -el primero, un albanés altamente peligroso, llevaba semanas en la cárcel de Picassent tras ser detenido en València, tal como adelantó Levante-EMV en exclusivaestaban detenidos. No se encontraban entre los 50 arrestados en nueve países. Lo callaron.

Ni los medios españoles, incluido este, ni los extranjeros se percataron de ello, pero sí los narcos colombianos y mexicanos con los que El Profesor llevaba cerrando tratos de tú a tú – operaciones con grandes cargamentos de cocaína – desde hacía 20 años.

Los agentes de la sección de cocaína de la unidad antinarcóticos central (Udyco) de la Policía Nacional, con el permiso de la jueza de Arrecife (Tenerife) que instruye esta compleja causa, lanzaron un órdago: si anunciaban el desmantelamiento de la macrorred, podrían pescar a los dos peces gordos que les faltaban para tachar todas las casillas, ya que estaban seguros de que los mexicanos pedirían verse con ellos y saber de primera mano qué había pasado y cómo iban a operar en el futuro. Acertaron.

Farhad y El Matemático, Bernsten Bjarte, no estaban donde debían cuando se puso en marcha la fase final de la Operación Mentor. ¿Casualidad? ¿Fuga de información? Lo cierto es que El Profesor se había ido de Dénia unos días antes, a su país natal, Irán, pasando por Dubai, uno de los paraísos en la tierra para los grandes narcos de todos los países.

Puesto el cebo, cayeron los peces. Farhad, que estaba monitorizado por la policía española, voló impunemente con su identidad real desde Irán a Colombia, haciendo escalas sin que nadie le pidiera explicaciones en Dubai, nuevamente, y en Turquía. El domingo aterrizaba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde la policía colombiana le esperaba con los brazos abiertos.

Un día antes el sábado, había sido apresado en el puerto de Barranquilla, en el norte de Colombia, El Matemático, este sí, con un sello falso en su pasaporte noruego. Bjarte, un hombre con un impresionante coeficiente intelectual, había viajado solo, a bordo de uno de sus veleros, desde Panamá hasta Colombia. Como su jefe, tampoco llegó a la reunión con los del Golfo. Ahora, España espera su extradición. ■



# La mejor INFORMACIÓN cerca de ti





#### **PACTO EN CATALUÑA**

# Sánchez defiende el pacto con ERC como un paso en la «federalización»

El presidente del Gobierno ve en el entendimiento logrado «solidaridad» entre las diferentes comunidades autónomas y rechaza utilizar el concepto de «concierto económico»

IVÁN GIL

El presidente del Gobierno sigue sin entrar en el detalle del preacuerdo firmado entre el PSC y ERC, a la espera de que se pronuncien mañana en la consulta las bases de los republicanos. Si bien no refutó el documento filtrado por ERC ni su lectura de que supone un «concierto económico» similar al cupo vasco, con la salida de Cataluña del régimen común, Sánchez evitó esta terminología para referirse a una «financiación singular». Los socialistas están ahora en la fase de defender el pacto en términos de lo que supondría para la normalización con Cataluña la investidura de un presidente del PSC y dejar atrás la crisis institucional provocada por el procés. En esta línea, el jefe del Ejecutivo no ahorró en adjetivos para mostrar que está «muy contento y feliz» por un preacuerdo que es «muy importante» y «magnífico» no solo para Cataluña, sino para toda España.

Durante la tradicional rueda de prensa de balance del curso político, el jefe del Ejecutivo fue extremadamente cauto, no solo porque todavía deben ratificar el acuerdo los militantes de ERC, sino por las dudas y críticas que se han extendido en las filas socialistas. Su única concesión fue para destacar la parte del acuerdo en la que «también que se habla de solidaridad interterritorial».

#### Los recortes del pasado

«Lo importante es que un partido independentista se comprometa con la solidaridad interterritorial», trasladó para añadir que en el acuerdo se hace referencia también a la calidad de los servicios públicos «en todos los territorios». Otra de las bazas argumentativas de Sánchez para neutralizar las críticas de la oposición es que los populares, «con este mismo sistema de financiación, España vivió los mayores recortes». «Ellos suprimen impuestos a los ricos, eso sí que es un atentado contra la igualdad», señaló para desdeñar las «lecciones» de los populares en esta materia.

Sánchez también celebró que de



Sánchez durante su comparecencia ayer para hacer balance del curso parlamentario.

#### La oposición

# Gamarra: «Nada menos socialista y progresista que romper la caja»

Tras la rueda de prensa de final de curso político de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo decidió que

PILAR SANTOS

no sería él el que respondiera al presidente del Gobierno y pidió a su número dos, Cuca Gamarra, que lo hiciera. Minutos

después de que la comparecencia de Sánchez acabara en la Moncloa, la secretaria general compareció en la sede del partido en Logroño (La Rioja) y resumió el año escolar: el jefe del Ejecutivo empezó con el «escándalo» de la ley de amnistía, se quejó, y ha llegado a las vacaciones «reventando» la caja común de la financiación «con el único objetivo de comprar» la investidura de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña.

Para Gamarra, ese «concierto» supone el fin de la igualdad de los españoles a la hora de acceder a los servicios públicos, porque entiende que el resto de autonomías saldrán perjudicadas si Cataluña sale del régimen común. Esa comunidad es, junto con Madrid y Baleares, de las que más aportan al

resto de autonomías. «No hay nada menos socialista y menos progresista que intentar romper la caja común, el sistema de financiación que está pactado, es multilateral y afecta a todos los españoles», denunció Gamarra.

#### Presión a Page

La número dos del PP lamentó que Sánchez no se atreva a hablar del preacuerdo firmado con ERC ni tampoco a someterlo a votación entre las bases del PSOE. Gamarra aludió al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha cargado contra el pacto con los republicanos, y le pidió a él y a los críticos que dejen las palabras y pasen a los hechos. «Si no les vincula este preacuerdo del que todo el mundo habla y que [Sánchez] no les deja votar [en el seno del PSOE], que no lo voten cuando llegue al Congreso. Que ahí está la clave de la defensa de lo común», reclamó. «¿Qué van a hacer si esto se somete a las Cortes con reformas legislativas?», añadió sobre los cambios que serían necesarios para alcanzar ese «concierto económico». •

materializarse este preacuerdo «damos un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico». Algo que, añadió, «es incuestionable y una buena noticia». El 
temor de la mayoría de barones socialistas siempre fue que el acuerdo en financiación con Cataluña 
camine hacia un proceso autonómico asimétrico y que entierre la 
solidaridad entre territorios para 
dar «privilegios» a Cataluña.

Eduardo Parra / Europa Press

Sobre el rechazo expresado en público de algunos barones de su partido, las minimizó para acotarlas a Emiliano García-Page e ironizando con que «la noticia sería que diese una rueda de prensa apoyando al Gobierno». Durante los últimos días, coincidiendo con la recta final de las negociaciones, ya asomaron las dudas en varios territorios ante el temor a que se acordase un concierto económico como demandaban los republicanos. Tras anunciarse el preacuerdo, el mutismo de Ferraz y el hecho de que no se contradijeran los contenidos avanzados por ERC, puso en guardia hasta a los menos escépticos.

#### «Toca el bolsillo»

El sentir generalizado es que el acuerdo deriva en «un privilegio» difícil de encajar entre sus potenciales electores. Más incluso que la ley de amnistía, pues como resume un cuadro autonómico, se entiende menos «cuando se toca el bolsillo». En las últimas horas, algunos dirigentes manifestaban la esperanza de que el acuerdo relatado por ERC fuese una exageración que no se plasmaría sobre el papel. La filtración del documento no dejó lugar a dudas.

En lo referente a que lo acordado con Cataluña pueda extenderse a otros territorios que lo reclamen, como habían argumentado desde el Gobierno durante las negociaciones para insistir en el marco multilateral, Sánchez lo ha limitado a comunidades que recojan en sus estatutos ciertas competencias tributarias. «Lo que tenemos que hacer es negociaciones bilaterales con las comunidades», manifestó en referencia a que Baleares o Valencia cuentan en sus estatutos con mecanismos a desarrollar en este sentido. ■

Política | 27

#### **PACTO EN CATALUÑA**

## El concierto desconcierta a los sabios

Media docena de expertos en financiación valoran el acuerdo para un trato fiscal «singular» a Cataluña y evidencian la disparidad de criterios: desde la oportunidad para reformar el sistema a la ruptura de España

MATEO L. BELARTE

El preacuerdo entre PSC y ERC para una financiación «singular» a Cataluña ha sacudido el tablero político nacional. El texto ha recibido el rechazo frontal de las autonomías gobernadas por el PP, como la valenciana, e incluso el de algunas en manos socialistas. Sin embargo, esa unanimidad en las críticas se diluye algo al consultar a los expertos en la materia.

Este diario ha contactado con seis «sabios» en financiación para pulsar su opinión sobre el impacto que el concierto fiscal a Cataluña puede tener sobre la Comunidad, la gran perdedora durante más de dos décadas del mecanismo de reparto y que mira con atención cualquier cambio que pueda alterar el escenario actual. Hablan los exconsellers de Hacienda Juan Carlos Moragues (PP) y Vicent Soler (PSPV); el actual secretario autonómico del ramo, el popular Eusebio Monzó, y su antecesor con el Botànic, Francesc Gamero (Compromís); y dos miembros de la comisión de expertos de las Cortes, Juan Pérez y Rafael Beneyto.

Los diagnósticos son dispares, incluso opuestos en algunos casos. Monzó, por ejemplo, alerta de que el concierto fiscal «rompe España», mientras Gamero celebra que es «claramente positivo para los intereses» valencianos. Moragues no es mucho más optimista que Monzó y denuncia la «quiebra de la solidaridad interterritorial» y la detracción de recursos a la caja común, lo que afectará especialmente a las autonomías infrafinanciadas como la valenciana.

El número dos de la Conselleria de Hacienda centra sus críticas en que se use el sistema de financiación, un «dinero sagrado», como «moneda de cambio» para lograr objetivos partidistas. Monzó coincide en que pone en jaque la solidaridad territorial porque «en ningún caso» Cataluña continuará aportando a ese fondo al mismo nivel que hasta ahora. El popular, además, defiende que con este giro «de 180 grados» España se convierte en un Estado «confederal»

Pérez, investigador en el Ivie, afea también esa negociación «bilateral» del Gobierno en un asunto común, lo que «margina» al



«Es un error usar el sistema de financiación como moneda de cambio, es dinero sagrado»

EUSEBIO MONZÓ Sec. Autonómico de Hacienda



«Puede beneficiarnos si perfora el 'statu quo' vigente. Es una salida política a un problema político»

> VICENT SOLER Exconseller de Hacienda



«Desbloquea la reforma y abre la posibilidad de que la Comunidad solicite un concierto fiscal»

> FRANCESC GAMERO Ex Sec. Aut. Hacienda

resto de territorios, especialmente a esas comunidades maltratadas de forma crónica como la valenciana, añade reivindicando su «singularidad». Reclama, además, que la cuota solidaria a abonar por Cataluña se calcule como hasta ahora para que se mantenga al mismo nivel. De lo contrario, coincide con Monzó en que esa colaboración podría «tender a desaparecer», dice apoyándose en la experiencia del cupo vasco.

El exconseller Soler, que pide aparcar «prejuicios ideológicos» del análisis, es más cauto y destaca que el acuerdo «puede ser beneficioso» para la Comunidad si logra «perforar» el statu quo vigente, el culpable, recuerda, de que la autonomía registre «hasta un 30 % menos de financiación per cápita que alguna otra comunidad».

Monzócree que con el acuerdo España se convierte en un Estado «confederal» y Soler lo ve una «salida política»



«Habrá muchos menos recursos y eso perjudica en especial a las infrafinanciadas como la valenciana»

J. CARLOS MORAGUES Exconseller de Hacienda



«Es positivo porque recoge el fondo de nivelación y porque obliga al Gobierno a reformar el sistema»

RAFAEL BENEYTO Miembro del comité de expertos



«Si no concreta la aportación a la solidaridad, a medio plazo esta tiende a desaparecer»

JUAN PÉREZ Miembro del comité de expertos La tesis de que supone una oportunidad la comparte también Gamero, que defiende que el movimiento «desbloquea la reforma del sistema» y «abre un escenario de posibilidades» para la Comunidad, entre ellas el propio concierto fiscal, que ahora «se podría solicitar». Beneyto también entiende el paso dado por el PSOE como un acicate para la reforma: «Para desarrollar el acuerdo, el Gobierno, ahora sí o sí, tendrá que reformar el actual sistema».

Gamero recuerda además que el pacto obliga a modificar la ley de financiación (Lofca) en el Congreso, y ahí Compromís y otras fuerzas periféricas que abogan por la reforma del sistema pueden hacer valer sus votos y vincular el apoyo a ese cambio de modelo. «No será posible que se apruebe la Lofca sin reformar todo el sistema y, por tanto, sin que la discriminación valenciana se resuelva». Pérez y Beneyto destacan también que el período transitorio del texto recoge reivindicaciones valencianas como la «suficiencia» del sistema o el fondo de nivelación. ■

28 | Política | Información | Información | Política |

#### **PACTO EN CATALUÑA**

## Morant se desmarca de la mayoría de «barones» y cierra filas con Moncloa

La líder del PSPV y ministra respalda el acuerdo con ERC y responde a Mazón que «el golpe de Estado fiscal» es suyo por reducir impuestos a «los que más tienen»

A.G.

La consigna en estas horas en la dirección socialista es no molestar a las bases de Esquerra Republicana de Catalunya, que mañana han de votar el acuerdo de su dirección con la del PSC para investir a Salvador Illa presidente del Govern catalán. La clave de bóveda de ese entendimiento es la promesa de un concierto fiscal que otorga el control de todos sus impuestos a Cataluña y deja un reguero de incertidumbre sobre el futuro de la financiación del resto de autonomías. Entre ellas, la Comunitat Valenciana es la peor tratada por el modelo actual, en una situación peor que la de Cataluña en todos los informes.

Sin embargo, en este contexto, que ha provocado la división entre las federaciones socialistas, la nueva líder del PSPV tomó la palabra ayer (esperó a que hablara antes Pedro Sánchez) para alinearse con el presidente del Gobierno. Su equipo defiende que es una actitud meditada y argumentada, aunque es también un paso más en una posición de hermanamiento absoluto con Moncloa y Ferraz.

Así, mientras los responsables de importantes federaciones socialistas (Andalucía, Madrid, Cas-



Diana Morant, la semana pasada en un acto en Barcelona con el alcalde, Jaume Collboni (PSC).

tilla-La Mancha, Aragón, Extremadura) se mostraban críticos con el acuerdo por cuestionar el principio de igualdad, Morant ponía el foco en Cataluña y en las garantías de solidaridad territorial.

«Es positivo. Avanza por el camino de la convivencia en Cataluña y España», dijo en una declaración remitida por el partido tras la comparecencia de Sánchez. «Es importante que expliquemos que el acuerdo garantiza la solidaridad y por tanto es bueno para Cataluña y España», remarcaba Morant sobre el concierto fiscal y el trato económico especial a Cataluña.

Y hasta aquí la valoración de lo que se cuece en tomo al PSC y ERC en Cataluña. Lo siguiente era pasar al ataque y cargar sobre el PP y Carlos Mazón.

«Al PP le sobran hipérboles dijo-. Son profetas del desastre pero en realidad son un desastre de profetas. Han estado anunciado el desastre económico y España crece. Y España no se rompe, hay más convivencia que nunca. Menos hipérboles y más serenidad y alegría», reclamaba.

La ministra de Ciencia y Universidades insistió en el mensaje habitual de las aportaciones del Gobierno al territorio valenciano durante el mandato de Sánchez a pesar de no haberse reformado el modelo de financiación. «Con Sánchez de presidente la Comuni-



Efe/Marta Pérez

**FRASES** 

«El acuerdo [del concierto fiscal] garantiza la solidaridad y por tanto es bueno para Cataluña y España»

«¿Golpe de Estado fiscal? Imagino que Mazón habla del que él ha dado quitando impuestos a los que más tienen»

DIANA MORANT SECRETARIA GENERAL PSPV

tat Valenciana ha recibido la mayor financiación de su historia, 30.000 millones más que con el último gobierno del PP. Es un presidente socialista quien garantiza los recursos», remarcó.

Morant contestó asimismo a la acusación del presidente de la Generalitat de «golpe de Estado fiscal» por el concierto fiscal de Cataluña. «Imagino que habla del que él ha dado quitando los impuestos a los que más tienen, que son solo el 1% y ha restado 900 millones al resto de valencianos».

«¿Qué está haciendo con los millones de más que recibe del Gobierno? Perdonar los impuestos a los que más tienen. Eso sí que es un atentado fiscal y un ataque a la igualdad y a la solidaridad», aseguró en referencia a Mazón. ■

## El concierto parte el socialismo en dos

Los líderes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Extremadura y Castilla y León cuestionan el acuerdo catalán mientras los ministros Morant y Torres lideran el apoyo

EFE/A.G.

Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón) fueron los primeros el martes en expresar públicamente su disconformidad con el preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa que incluye una financiación «singular» para Cataluña.

Ayer, Luis Tudanca (Castilla y León), Miguel Ángel Gallardo (Extremadura), Juan Espadas (Andalucía) y Juan Lobato (Madrid) también manifestaron sus dudas o su rechazo al pacto.

García-Page, que lo calificó como un «grave atentado a la igualdad», salió ayer en una declaración institucional en la que llegó a decir que el preacuerdo no le vincula y que confía en que su partido «no lo tolere». «No podemos ser, el resto de territorios, los que paguemos otra investidura», dijo.

Otro de los críticos habituales con Pedro Sánchez es Lambán, que ha tachado el pacto de «inadmisible» por ser «una quiebra brutal de la igualdad».

Tudanca dijo ayer que no va «a tolerar ni a defender que haya un sistema singular que perjudique los intereses» de su comunidad.

Mientras, el secretario general en Madrid, Juan Lobato, cree que el pacto «no es el ideal» y defiende un modelo de «cohesión, proyecto común y de igualdad» acorde con «los valores socialistas».

Gallardo dijo que estará «radicalmente en contra» del preacuerdo si quiebra el principio de igualdad. Y Espadas confía en que su comunidad tenga en este nuevo escenario «las mismas condiciones que pueda tener Cataluña».

En el otro lado del tablero está la líder del PSPV, Diana Morant, y también otro ministro, Ángel Víctor Torres (Canarias). El secretario del PSOE de Murcia, José Vélez, y la presidenta de Navarra, María Chivite, han mostrado su «absoluto respeto» al preacuerdo. Gómez Besteiro (Galicia) ha adoptado una posición ecléctica.

#### A favor

#### Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias y Navarra

Es llamativo que los líderes socialistas de las dos comunidades peor financiadas (Comunidad Valenciana y Murcia), los dos en la oposición, han evitado las críticas. A su lado, Canarias, Baleares y Navarra.

#### En contra

#### García-Page vuelve a liderar el sector crítico

El presidente manchego ha vuelto a ser el más contundente. A su lado, los «barones» de Aragón, Andalucía, Extremadura, Madrid y Castilla y León, federaciones importantes del PSOE. Política 29

#### **PACTO EN CATALUÑA**



El president Carlos Mazón, reunido ayer en el Palau de la Generalitat.

# Mazón pasa al ataque contra el PSPV por apoyar el «golpe fiscal»

El presidente contrapone el malestar generado en otras federaciones por el pacto con el respaldo de Morant a la «singularidad» catalana

MATEO L. BELARTE

El presidente Carlos Mazón volvió a cargar ayer contra el preacuerdo PSC-ERC para un concierto fiscal en Cataluña. La letra pequeña que se ha ido conociendo no ha hecho moverse de su posición al jefe del Consell, que insistió en que se trata de un «golpe de Estado fiscal» que «consagra la ruptura de la desigualdad» entre territorios y entierra la progresividad. Mazón aprovechó el malestar generado en algunas federaciones socialistas con el paso dado por Pedro Sánchez para contraponerlo con el respaldo brindado por el PSPV de Diana Morant.

«Solamente Sánchez y el socialismo valenciano defienden el acuerdo», remarcó ante los medios tras un acto oficial en el Palau. «Sólo queda el sanchismo y el socialismo valenciano, no he escuchado a ningún otro líder del Partido Socialista de toda España defender esta sin-

#### **Perte Chip**

#### El Consell ve más tratos de favor

La consellera de Innovación, Nuria Montes, denunció ayer que el acuerdo PSC-ERC incluye también «un trato de favor» a Cataluña en el conocido como el Perte Chip. El texto señala que se «debe continuar con el compromiso inversor» del Govern en el sector de los semiconductores y «cerrar la financiación» a través del Perte para «tirar adelante la planta de preproducción».

guaridad», insistió para vincular a Morant, la secretaria general del PSPV y a la vez ministra, con la figura del presidente del Gobierno.

Para Mazón, que el Ejecutivo central no haya explicado el pacto a estas alturas es «impresentable». En todo caso, se guió por las declaraciones de ERC sobre el concierto y la gestión integral de los tributos por parte del Govern para afirmar que supone la «quiebra de la solidaridad interterritorial». Según explicó, «una cosa es hablar de un tramo del IRPF para mayor cogobernanza» o modificaciones puntuales del porcentaje a gestionar por las autonomías en el IVA o impuestos especiales y otra cosa «la segregación fiscal y la desigualdad» que se consagra por esta vía.

El barón popular incidió en que el pacto también acaba «con la progresividad» por esa apelación al principio de ordinalidad y aseguró que este era el objetivo del movimiento independentista: «Es por el dinero. Siempre ha sido por el dinero», afirmó.

Mazón mantuvo también la amenaza de los tribunales ante un «agravio intolerable» a los valencianos.■

#### Sumisión química

### Igualdad repartirá detectores de drogas para las bebidas

El Medusa Sunbeach de Cullera será el primer festival de la Comunidad que contará con estos dispositivos, que se distribuirán en los puntos violeta

JOAN PALACÍ MIRALLES

La Generalitat repartirá gratuitamente sensores químicos para detectar drogas de sumisión en los Puntos Violeta de los festivales musicales. Un dispositivo que sale del trabajo conjunto de la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), que busca prevenir las agresiones sexuales en el ocio nocturno en la Comunidad Valenciana.

Tanto científicos de la UPV como de la UV y del Laboratorio del Instituto de reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico han participado en la investigación. La vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, destacaba ayer «la contribución de las dos universidades a la búsqueda de elementos preventivos de delitos sexuales». Es una iniciativa pio-

nera que se estrenará en el próximo 'Medusa Sunbeach Festival' de Cullera (Valencia). Y está previsto que se incorpore también en más festivales de música y eventos en la Comunidad Valenciana.

La medida se suma al 'Protocolo de Actuación contra las Violencias Sexuales en espacios de ocio, adaptado por la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales a la situación actual «para hacerlo más ágil, eficaz y sencillo». Y ofrece el teléfono 900 22 00 22 ante delitos sexuales. Entre el 35 y el 40 % de las agresiones «atendidas de manera oficial» se dan bajo sumisión química, y Camarero añade que podría ser una cifra mayor, «más allá de los registros oficiales». Además, según Datos del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, en casi nueve de cada diez denuncias por agresión sexual se detecta alguna sustancia.





La vicepresidenta Susana Camarero, con los detectores, ayer.

30 | Política | Información | Información | Política | Política | Información | Política | Política

**BORJA CAMPOY** 

Este 31 de julio fue el día elegido tanto por el Partido Popular como por el PSOE para hacer sus particulares balances del curso político, con especial énfasis en el trabajo realizado en el Congreso y en la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque ambas formaciones analizaron el mismo periodo de tiempo, el diagnóstico fue diametralmente opuesto. Los populares recopilaron las 180 iniciativas que han presentando desde el arranque de la actual legislatura en la Cámara Baja, unas propuestas en las que han dejado patentes sus reclamaciones para la provincia de Alicante y sus reivindicaciones ante Pedro Sánchez, que pasan por cuestiones como la defensa del agua o de infraestructuras que consideran esenciales para el crecimiento de la provincia, como la segunda pista del aeropuerto.

La comparecencia de los populares, que volvieron a elegir la plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno para hablar, estuvo encabezada por su presidente provincial y también presidente de la Diputación, Toni Pérez, y contó con la presencia de sus cinco diputados alicantinos en el Congreso: Macarena Montesinos, César Sánchez, Joaquín Melgarejo, Julia Parra y Sandra Pascual. Los representantes del PP hicieron constantes referencias a los dirigentes del PSOE en Alicante, a los que acusaron de permanecer en silencio ante el «nuevo hachazo» de Sánchez a la provincia tras su acuerdo con ERC. Aunque la convocatoria se había realizado para ofrecer un balance del año político, lo cierto es que la cesión fiscal a Cataluña en el marco de la investidura de Salvador Illa estuvo presente en todo momento. Un par de horas después de que hablaran los populares, quizá porque también había elegido la fecha del 31 de julio para hacer balance, o por las constantes alusiones que hicieron desde las filas del PP, llegó la respuesta del secretario provincial del PSOE y presidente del PSPV, Alejandro Soler. Lo hizo a través de un comunicado en el que sacaba pecho de las inversiones del Gobierno de Sánchez en comparación con los números que ha ofrecido el Consell de Carlos Mazón.

Toni Pérez inició su intervención señalando que los tiempos actuales en la política española son de «incertidumbre y desasosiego», debido a la forma de actuar del Gobierno de Sánchez, y recordó que la provincia de Alicante lleva tres años a la cola de las inversiones estatales, recalcando que es la «52 de 52». También hizo alusión a algunos de los líderes territoriales del PSOE, como Emiliano **Balance** 

# Un curso político y dos formas de interpretarlo

El PP destaca sus cerca de 200 iniciativas en el Congreso con sus exigencias para Alicante y el PSOE defiende la gestión de Sánchez



Toni Pérez y diputados nacionales del PP comparecieron ayer.



LAS FRASES

«Conocemos la opinión de Page y Lambán pero no sabemos qué opinan los diputados del PSOE alicantino [del pacto PSC-ERC]»

TONI PÉREZ
PRESIDENTE PROVINCIAL DEL PP

«La negociación con ERC es una transición corrupta como ya lo fue la aprobación de la ley de Amnistía»

MACARENA MONTESINOS DIPUTADA NACIONAL DEL PP

Europa Press



Alejandro Soler, secretario general del PSOE, en una imagen reciente.

«El PP realiza declaraciones altisonantes para desviar la atención pero el PSOE cumple con esta provincia»

ALEJANDRO SOLER SECRETARIO PROVINCIAL (PSOE)

García-Page o Javier Lambán, quienes han mostrado con rotundidad su disconformidad con el acuerdo entre el PSC y ERC, y lo comparó con el silencio de los socialistas alicantinos y de la Comunidad Valenciana. Al respecto, Pérez añadió: «La opinión del PP siempre es una, no como sucede con los socialistas».

En una línea similar se pronunció Montesinos, que es la secretaria del grupo popular en el Congreso. La diputada calificó como «transición corrupta» el pacto del PSC y ERC y aseguró que es la segunda vez que se da esta situación en pocos meses, ambas auspiciadas por Sánchez, tras la aprobación de la ley de Amnistía a los responsables del «procés». Las referencias al presidente fueron constantes en el discurso de Montesinos, también a la hora de hablar de infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias. En su reivindicación de la conexión ferroviaria con el aeropuerto, la variante de Torrellano, la circunvalación de Torrevieja o el tercer carril de la AP-7 señaló que «la provincia recibe nuevas bofetadas del Gobierno de Sánchez». La labor de algunos de sus ministros, como Teresa Ribera o Fernando Grande-Marlaska, también fue afeada. Ribera volvió a ser centro de las críticas cuando se habló de recursos hídricos, mientras que a Grande-Marlaska se le

reprochó el estado que presentan buena parte de los cuarteles de la Guardia Civil y las comisarías de la Policía Nacional en la provincia y la falta de medios humanos en estos cuerpos de seguridad.

En el repaso a la batería de iniciativas específicas para Alicante que han presentando en el Congreso, los populares también pusieron en valor que han logrado una modificación del reglamento de Costas, que «perjudicaba» a playas de municipios alicantinos como Guardamar del Segura, Xàbia o Dénia. «Este reglamento ha sido desatendido por la ministra Ribera, que es incapaz de mantener lo que se aprueba», lamentó Montesinos. Por último, los populares volvieron a denunciar los «26 recortes» del Tajo-Segura, que, según uno de sus expertos en la materia, el diputado Joaquín Melgarejo, se han realizado «sin justificación técnica ni rigor».

#### Los populares critican el silencio de los socialistas de la provincia tras el acuerdo con ERC

Tras la comparecencia popular y a través de un comunicado, el secretario provincial del PSOE, Alejandro Soler, empezó haciendo alusión a las declaraciones de los representantes del PP. «Nos tienen acostumbrados a hacer aspavientos de lo que no gestionan. Aunque ellos miran hacia otro lado, la realidad les vuelve a dejar en evidencia. El Gobierno va a dar la mayor financiación de la historia a la Comunidad Valenciana», dijo el ilicitano. El presidente del PSPV recurrió en primer lugar para defender la gestión de Sánchez a los 15.883 millones de euros del sistema de financiación que recibirá la Comunidad el próximo curso.

La licitación de obra pública fue otro de los argumentos a los que recurrió Soler, que expuso que en la provincia se han invertido más de 1.700 millones en proyectos e infraestructuras desde que gobierna Sánchez. El socialista recurrió a la reforma laboral, apuntando que se ha pasado de un contrato indefinido por cada diez a uno por cada dos, y destacó las últimas cifras, que señalan que en la provincia trabajan 115.200 personas.

Soler también echó en cara la «baja ejecución» del Consell de Mazón, situada en torno al 8 %, y recurrió al informe de la patronal Seopan que señala que la licitación en obra pública del Gobierno en la provincia ha sido de 107 millones en mayo, frente a los 19,5 millones de la Generalitat. «Buscan distraer la atención con declaraciones altisonantes pero los socialistas cumplimos con la provincia», acabó. ■

## La primera, en la frente

Empezamos el mes de agosto, marcado necesariamente por el inicio del periodo vacacional por excelencia, con la necesidad del descanso merecido y poder ocupar el tiempo libre en las aficiones que cada uno quiera desarrollar. En un año marcado por los Juegos Olímpicos de París, el seguimiento del deporte ocupará buena parte de nuestros quehaceres. A partir del 16 de agosto empezará una nueva liga de fútbol en nuestro país que medirá la fuerza de los equipos y la potencia de sus nuevos fichajes. Con los primeros partidos, si alguno de los favoritos pierde, se podrá volver a utilizar, como en otras ocasiones, la expresión recurrente de «la primera, en la frente». Como decía el cineasta Billy Wilder, «las ilusiones son peligrosas, no tienen defectos», con lo que la derrota del equipo con quien confiamos puede romper las expectativas previstas y que nos han ilusionado hasta perder su confianza. Y es que la ilusión vale cuando la realidad la toma de la mano. De lo contrario, el dicho popular adquiere su principal sentido: la decepción.

Con «la primera, en la frente» indicamos que nada más empezar un proceso, algo ha salido mal y ha roto las previsiones del asunto. El origen de esta expresión tiene un sentido religioso; así en Breve instrucción de como se ha de administrar el sacramento de la penitencia (1581) se decía que todo fiel cristiano estaba obligado a tener devoción y «signar y santiguar, haziendo tres cruzes. La primera en la frente, porque nos libre Dios de malos pensamientos. La segunda en la boca, porque nos libre Dios de malas palabras. La tercera en los pechos, porque nos libre Dios de malas obras». Una simbología que ha llegado hasta nuestros días con la adaptación correspondiente que nos lleva a pronunciarla en situaciones como cuando nada más bajamos de un tren, nos roban la maleta: «la primera, en la frente». El salto de su uso llega incluso a incorporarse en



canciones populares como la de *Cruz de na-vajas* de Mecano: «sobre Mario, de bruces, tres cruces; una en la frente, la que más dolió». Tal vez porque la primera vez que vemos la realidad que supera nuestras expectativas es la que más dolor produce. Cuando perdemos la confianza en algo o en alguien a la primera de cambio, sentimos con mayor profundidad lo sucedido.

Así, cuando apoyamos a un líder y en un primer momento falla a sus promesas, aunque intente hacemos entender que no ha sido posible, nos sentimos traicionados. Por muchas explicaciones posteriores que recibamos, la desconfianza empieza a cuajar en nuestras apreciaciones sobre el tema o en cuestión o cualquier otro. La desconfianza es la base temática principal en la que se construye la tercera novela de la escritora británica Daphne du Maurier Rebecca (1938). El éxito de la historia llevó a Alfred Hitchcock a realizar el largometraje con el mismo título dos años después que popularizó un relato que recordaba en su ambientación romántica y gótica a otras obras de Jane Eyre o Charlotte Brontë. A medida que avanza la historia, se revelan oscuros secretos sobre la verdadera naturaleza de la primera esposa del protagonista, Rebeca, y los eventos que rodearon su muerte, aumentando la atmósfera de sospecha y desconfianza. Tras la primera duda, la seguridad con que se plantearon los argumentos de su traspaso empieza a ser puestos en tela de juicio. Nada provoca

continuado de desconfianza en las políticas de los partidos de gobierno que hemos ido teniendo en las últimas décadas. Por este motivo, estamos

Por este motivo, estamos en condiciones de exigir a nuestros representantes que asuman con responsabilidad sus promesas, que no las malbaraten desde el primer momento. Debemos exigir coherencia y valentía, como también es nuestra responsabilidad denunciar como ciudadanos responsables la falta de compromiso y las falsas propuestas sin posibilidad de ser vehiculadas. De esta manera, haremos posible el relevo entre quienes nos representan y optar por aquellas opciones que nos ofrezcan, de manera clara y responsable, la solución a nuestros problemas. Y no tengamos miedo de denunciar o de compartir aquellas situaciones que, más allá de ser promesas electorales infundadas, pueden provocar la hilaridad o el retraimiento de nuestras instituciones. Preguntemos

en nuestro entorno, tal vez no somos los

únicos que pensamos que nos han tomado el pelo y luchemos contra la resignación.

Otras formas de gestionar son posibles y, si

en el primer momento nos defraudan, nada

parece indicar que podamos recuperar la

adulto. La posición inicial del partido de

González varió; de defender la no incorpo-

ración en ninguno de los bloques militares

del momento, se pasó a su

defensa. «La primera, en la

frente» pensé; desde en-

tonces acumulé un hilo

Carles Cortés es catedrático de universidad y escritor

confianza perdida. ■

mayor inseguridad que los primeros indicios de fallo
o de planteamiento de
la mentira. ¿Os acordáis, por ejemplo, en el
referéndum que planteó
el gobierno de Felipe González para aprobar
o no la permanencia en la OTAN de nuestro
país en el año 1986? En mi caso, fueron las
primeras elecciones en las que tenía derecho a voto: se convirtieron en el primer momento de poder ejercer mi decisión como

# Árbol, vegetal de fábula

La vieja fábula retrocede. Género de naturaleza y de cultura, partía del animal, al que se atribuía un significado y se le sometía a una acción de la que se extraía una moraleja. Hasta los dibujos animados la practican cada vez menos. La fábula actual carga de ideología a los animales y define políticamente a sus defensores.

El toro es de derechas y las dudas que producía ver a las dos viejas españas en la plaza han sido borradas por la nueva izquierda, partidaria de la minoría de las reses de lidia y detractora de la de los taurinos. La tauromaquia exige latifundios e infraestructuras agrícolas con tal historia de crueldad social que es insensibles a la parte sangrienta de la fiesta. El lobo es un animal muy de cuento, de Carles Perrault o de Jack London, con pésima reputación en la lite-



ratura feminista, pero mucho predicamento conservacionista. Ahora vive polarizado entre la izquierda que le protege y la ultraderecha que prefiere el ganado. El lobo crea contradicciones internas: los que se sienten manada defienden al rebaño y viceversa.

La fábula politizada ha saltado del reino animal al vegetal y el árbol, tan de derechas en el campo, pasa a ser de izquierdas en la Hay una atmósfera polarizada entre la ideología y la climatología y una lucha enconada en las plazas duras

ciudad. Este ser vivo es exterminado en las reformas de ciudades regidas por la derecha y reivindicado por la oposición de izquierdas como un trabajador del clima que protege del sol, regula la humedad, descansa la vista y crea comunidad frente al desierto de las plazas duras, sedes de intemperie. Hay una atmósfera polarizada entre la ideología y la climatología y una lucha enconada en las plazas duras, tan pijas en los ochenta, ahora de ideología extrema. Hay que sacar el vegetal del argumentario político de algunos animales porque nos jugamos la vida en las ciudades en este proceso de privatización del espacio público que prefiere sustituir todos los árboles, de frescor gratuito, por sombrillas con refrescos de pago donde refugiarse del sol que arde en cielo y suelo. ■

32 | Voces y Miradas | Jueves, 1 de agosto de 2024 | INFORMACIÓN

# ¿Hay más crímenes machistas por un efecto llamada?

A veces no se respeta a las asesinadas de violencia machista ni después de muertas. La última, Rita, en Alicante. En la misa que se daba al agresor, el sacerdote hizo mención a que él llevaba con ella una vida de «sufrimiento». Insinuó, con otras palabras, que la noticia dada en los medios no era correcta y que pobrecito él. El mismo hombre que golpeó y pegó un tiro a Rita. El mismo al que compañeras de Rita señalaban, en comentarios, había provocado un cambio en ella, más infeliz que cuando llegó.

Cada verano se repite un pico de violencia machista. Es previsible, pero nunca se hace un reforzamiento de los protocolos de detección o de los centros de salud. Profesionales explican que ese crecimiento se debe a una cuestión tan sencilla como la llegada de las vacaciones. A más tiempo juntos, mayor riesgo. Esa es la verdad.

A esa situación de partida se añaden las disputas, en caso de parejas separadas o en proceso, por los días que los hijos o hijas deban pasar con uno u otro progenitor. Hay decenas de situaciones que pueden desatar en estas temporadas el pico máximo de violencia. Por eso no es solo el verano, también Sernana Santa o Navidad. Y aun así sabemos que los machistas no necesitan ni diferencias de criterios sobre un tema o una discusión para saltar. Cualquier tontería,

Hay que poner la lupa en una sociedad que ataca hasta a las asesinadas y que limpia la imagen de agresores



TRIBUNA
ANA BERNAL-TRIVIÑO

como el tono al decir un «buenos días», el cómo ha movido un objeto o una simple pose, es excusa para muchos de ellos.

Aun teniendo esto claro, siempre queda la sospecha de si estos asesinatos concentrados en unos días se deben a un efecto llamada. Todo por intentar encontrar una causa o razón. E incluso se plantea si no sería mejor no dar tanta difusión a tanto crimen. Uno de los estudios científicos más recientes, que presentó el propio Ministerio de Igualdad con datos de los últimos quince años, comprobó que no había una relación entre los asesinatos que se pudiera achacar a un efecto imitación. Otros estudios anteriores se manifestaban de igual forma. Por ejemplo, el publicado en Plos One, indicaba que estadísticamente «no hay evidencia que apoye la necesidad de

censurar la cobertura mediática sobre feminicidios». Otras investigaciones realizadas en años anteriores llegaban a la misma conclusión.

Si nos ceñimos al día en el que hubo seis crímenes machistas era imposible un efecto llamada, pues los crímenes se cometieron a las 23:00, a las 6 de la mañana y a las 8:00. En algún caso, incluso cuando la noticia no era aún pública. En el fin de semana de la Eurocopa tampoco hubo en algunos casos mucho margen. Y, a decir verdad, con una prensa dedicada a Trump, Alcaraz y la Eurocopa poca opción había de que se enteraran de esos crímenes, pues casi apenas estaban en la agenda mediática.

Quizás surge esta duda para intentar explicar los crímenes machistas porque nos negamos a que la realidad pueda ser tan sencilla. Pero la respuesta está desde hace tiempo y es probable que, como no nos agrada, busquemos otras preguntas como excusa. La única respuesta es el machismo. Que este no es excepcional, ni uno o dos casos aislados, sino que está arraigado en la sociedad y en la educación. Que seguimos en un sistema donde cada día 500 mujeres denuncian y otras tantas están en un entorno imposible que se lo impide. Que son muy pocas a las que sitúan en nivel de riesgo alto y otras quedan desprotegidas. Que aunque parezcan pocos, los agresores son demasiados y el machismo está vivo en cada rincón de muchas casas y en múltiples formas.

Quizás más allá de ver el efecto llamada de agresores hay que poner la lupa en una sociedad que ataca hasta a las asesinadas y que limpia la imagen de agresores. Porque si te llevas mal con tu pareja, hay una cosa que se llama divorcio. Y tomar medidas legales, si es preciso. Pero eso no se produce en quienes consideran que las mujeres son de su propiedad y tienen que obedecer como esposas. Lo que está claro es que ninguna diferencia de pareja se arregla golpeando y pegando un tiro.

Quizás avanzaremos más si reconocemos que no hay «llamada», sino que el machismo es así, y que forma parte de lo cotidiano. Que nos matan en packo en lotes porque hay machismo a kilos. Y algunos lo limpian, justifican y respaldan, haciendo una llamada a que nada cambie. ■

Ana Bernal-Triviño es profesora de la UOC y periodista

## Galia y Andrea, hijas de los dioses

Matar al padre. O a la madre. Hacerlo cuando ya no están. Cuando solo queda la admiración de los otros. Los que nunca se sentaron en esa cocina y compartieron tazones de leche y palabras amargas. Los que nunca sintieron que su vida dependía de esa voz que consolaba o vomitaba desprecio. La mirada alzada buscando la aprobación o el castigo de su dios particular.

Matar a la madre cuando su nombre aparece en los lomos de tantas librerías. Páginas y páginas idolatradas por legiones de lectores. La literatura postrada ante su nombre. Decidir qué papel juegas entre la gloria ajena o tu corazón herido. Conformarte con ser un personaje más de esa biografía admirada o reivindicarte como la hija herida de came y hueso.

Matar al padre cuando las seis letras de su nombre y apellido están asociadas a la lectura más excelsa. Cuando sus palabras son utilizadas para convocar la paz y el entendimiento. Callar y mantener incólume la herencia o atreverse a hablar. Porque necesitas Matar al padre (o a la madre) es un proceso psicológico imprescindible para la maduración



TRIBUNA EMMA RIVEROLA

vivir una catarsis. Porque solo así podrás respirar en libertad.

Un par de años y miles de quilómetros separan a la hija de Amos Oz y a la hija de Alice Munro. Galia Oz nació en Israel en 1964 y Andrea Robin Skinner en Canadá en 1966. Ambas, una vez muertos sus celebrados progenitores, se han atrevido a rasgar públicamente su imagen impoluta. La primera publicó un libro donde denunciaba un maltrato continuado: «Cuando era niña, mi padre solía golpearme, maldecirme y hu-

millarme. Me decía que era basura. Un maltrato rutinario lleno de sadismo». En el caso de Robin Skinner, acusa a su madre de seguir apoyando a su marido a pesar de confiarle que el hombre había abusado sexualmente de ella cuando era una niña. Mientras que el testimonio de Galia Oz ha sido puesto en entredicho por sus hermanos (aunque afirman algunos episodios de maltrato), el relato de Andrea Robin es incuestionable, su padrastro fue condenado años después por un tribunal. Matar al padre (o a la madre) es un proceso psicológico imprescindible para la maduración. Gritos, llantos y dolor cuando la ruptura es abrupta o un simple tira y afloja cuando se revisan las normas, las opiniones o los corsés familiares. A medida que el autoritarismo ha dejado de ser el único modo de educar, también el tránsito al mundo adulto se ha revestido de mayor serenidad. El proceso es necesario para que los hijos adquieran autonomía y el control propio de la vida. A los padres les toca morir y resucitar en otro tipo de relación, superada una jerarquía que ya no tiene sentido en el mundo adulto.

Pero no siempre se puede. El infierno se esconde en muchos hogares y, en ellos, no hay rastro de Satanás. Tan solo hombres y mujeres que no saben o no quieren establecer relaciones de confianza y respeto con sus hijos. O algo peor. Entonces, el ídolo de la infancia se rompe y ya no se sabe qué hacer con los pedazos. Galia y Andrea han querido mostrarlos al mundo, aunque sabían que no serían sus nombres los que coparían los titulares. Sus fantasmas permanecerán eternos en las páginas de los libros. ■

Emma Riverola es escritora

#### INFORMACIÓN

Director: Toni Cabot. Subdirectora: Mariola Sabuco. Redactores jefes: Mercedes Gallego, María Pomares y Rogelio Fenoll. Jefes de sección: Francisco J. Bernabé, Rafa Arjones, Manuel Alarcón, Gregorio Bermúdez, Carmen Lizán, Lorena Gil y Carolina Pascual.

#### Depósito Legal

Alicante: A 2-1954. ISSN 1131-8309 Elche: A 2-1954. ISSN 1131-82600 **Controlado por OJD.** Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles. Voces y Miradas 33

# Del supuesto mundo de «los deplorables» a los umbrales de la Casa Blanca



Dentro de cuatro años, si no antes porque se hubiese producido otro intento de magnicidio como el que sufrió Donald Trump, un político supuestamente salido del mundo de «los deplorables» podría llegar a la Casa Blanca.

Me refiero por supuesto al político elegido por el ex presidente y de nuevo aspirante republicano a la presidencia de EE UU para acompañarle en el camino hacia el que es todavía el puesto más poderoso del mundo.

Pero escribí adrede «supuestamente» porque si J.D. Vance nació en el seno de una familia que llamaríamos «disfuncional», abandonado por el padre, con una madre drogadicta y recogido por sus abuelos matemos, no corresponde ni mucho menos a esa descripción toda su biografía.

Se crió en Ohio, en el que llaman en inglés «Rust belt» (Cinturón del Óxido), región manufacturera del Nordeste y Medio Oeste de EE UU, que a partir de la década de los setenta sufrió un marcado proceso de decadencia industrial y económica, al que el cineasta Michael Moore dedicó su extraordinario documental Roger and me.

Vance creció próximo, aunque no exactamente en medio de ese mundo que la ex aspirante demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton, calificó despectivamente de «montón de deplorables»: gente de poca educación, sexista, homófoba y racista y por ello votantes de su entonces rival republicano Donald Trump.

Aquel insulto, que mucha de la gente así señalada no ha olvidado todavía, contribuyó con seguridad a la derrota en 2016 de Clinton frente a Trump pese a que ella tratase de explicarla por supuestas injerencias rusas en la campaña: el más tarde desmentido «Russiagate».

Pero en una república algunos de cuyos padres fundadores como George Washington, Thomas Jefferson o James Madison, eran propietarios de esclavos y que
es hoy sobre todo una plutocracia, Vance
no podría haber llegado primero al Senado
y ahora a los umbrales de la Casa Blanca, al
margen de su esfuerzo personal o su talento literario (1), sin apoyo financiero.

Y el ex marine, que trabajó como corresponsal de combate en Irak antes de graduarse por la universidad de Ohio State y la Facultad de Derecho de Yale, algo normalmente vedado a los verdaderos «deplorables» se interesó pronto por la industria tecnológica como capitalista de riesgo.

En esa lucrativa actividad tuvo como mentor al multimillonario estadounidense de origen alemán Peter Thiel, ex director ejecutivo de PayPal, inversor en Facebook y en la empresa de software Palantir, 
vinculada a la CIA y al Pentágono y acusada de dedicarse al espionaje de los ciudadanos.

Y como la política es capaz de extraordinarias transformaciones, el mismo J.D. Vance que en su día llamó «idiota» y «farsante» a Trump, le calificó de «heroína cultural» e incluso llegó a compararle con Hitler es hoy, pocos años más tarde, su compañero de papeleta.

Vance lidera un sector del partido totalmente entregado a Trump, que, al menos en política exterior, la que más nos interesa como europeos, está mucho menos ideologizado y es más pragmático que el que representan, por ejemplo, los «halcones» intervencionistas Lindsay Graham o Ted Cruz.

Es del máximo interés de Estados Unidos, afirma Vance, la protección de sus propias fronteras y no malgastar el dinero de todos en aventuras que no le afectan como la guerra de Ucrania. Israel, por supuesto, es otra cosa.

«Nunca dije que (el presidente ruso)
Putin fuera una buena persona», declaró
Vance en la última conferencia de Seguridad de Múnich, pero «eso no quiere decir
que no debamos empeñamos en la vía diplomática, anteponiendo siempre a todo
los intereses de EE UU».■

(1) Su libro «Hillbilly Elegy, memoria de una familia y una cultura en crisis», que trata de la gente común de las regiones cultural y socioeconómicamente atrasadas de los Apalaches, ha sido criticado por algunos por obedecer a estereotipos elitistas.

#### **CARTAS**

#### ¡Suciedad, ruido, caos! Juan Paredes Valero

Ayer leía un artículo en este periódico sobre los problemas en la limpieza de diversos barrios de Alicante como La Florida, Carolinas, Benalúa...y varios presidentes de asociaciones de vecinos hacían alusión al desvío de personal de limpieza hacia zonas de playa, pues bien, les anuncio que este problema de limpieza es general, ya que yo vivo en playa de San Juan y la zona es asquerosa. Aquí parece que no exista ley alguna, los ruidos de los tubarros de coches y motos ensordecen a vecinos y turistas como si estuviéramos en medio de un circuito de velocidad. La cercanía de zonas de ocio como la del «Golf», propicia botellones en las cercanías como en el parque Florista Inmaculada Pérez, en donde cada mañana se amontonan restos de botellas, vasos...y qué decir de los olores tanto a alcohol como a desechos corporales varios, y todo esto frente a un pedazo de hotel de 4 estrellas que bien imagino la de quejas que habrá sufrido de sus clientes.

Junto a las diversas zonas de contenedores se puede apreciar en el suelo los restos de líquidos de olor nauseabundo que gracias al calor y a la no limpieza de estos restos da la sensación de estar lindando con un auténtico vertedero. Ni que decir de las aceras «compartidas» con ciclistas y patinetes que ya han causado daños varios a peatones, pero lo dicho, Alicante se ha convertido en un estercolero y una ciudad sin ley que cada uno campa a sus anchas y ninguna autoridad hace nada al respecto. ■

#### Se necesitan medidas urgentes, ¡ya!

María Cristina Espinosa Cóppola

Quisiera denunciar el lamentable servicio que está ofreciendo el tranvía que une Alicante/Denia, Línea 1/Línea 9. Considero que los pasajeros que utilizamos esta línea no nos merecemos la forma tan humillante en la que estamos viajando. Hacinados como ganado, con un aforo seguramente muy superior al permitido, algunas veces con averías en el aire acondicionado, el trayecto se ha convertido en un viaje de riesgo, acompañados de maletas (no hay sitio suficiente donde ubicarlas), patinetes, bicicletas, animales, etc.

Imposible comprender cómo un medio de transporte con destino a lugares tan turísticos como Benidorm/Altea/Dénia, no refuercen sus servicios en épocas de verano. Como también es imposible comprender que la Línea 9 tenga una frecuencia de un tren cada hora, frecuencia que existe desde los comienzos de este servicio y no se ha modificado durante todos estos años, a pesar del aumento considerable de población en este trayecto. Es una verdadera vergüenza la ausencia de consideración hacia los pasajeros, una falta de respeto y un desprecio hacia unas personas que pretenden llegar a su destino en un medio de transporte público. ■

Las cartas que los lectores envien a esta sección deberán ser originales y exclusivas y no excederán de 250 palabras mecanografiadas. Se pueden enviar a lectores@informacion.es o, por correo ordinario: Cartas al Director, Avda. Dr. Rico, 17. 03005 Alicante. Es imprescindible que conste el nombre y apellidos, domicilio, teléfono y número de DNI o pasaporte. INFORMACIÓN se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno.

#### **LA VIÑETA**

LA RECETA DEL DÍA
PUCHERAZO ELECTORAL

MI PLATO
TRADICIONAL

montecruz

Siguenos en:
Facebook: @diarioinformacion
Instagram: @informacion.es
X: @informacion\_es
www.informacion.es

#### Información TV

Doctor Rico, 17. 03005 Alicante. 965 989 100. www.informaciontv.es Correo del departamento comercial: publicidad@informaciontv.es

#### Resultados del primer semestre

# «No tenemos ni la intención ni la necesidad de mejorar la oferta al Banco Sabadell»

El consejero delgado del BBVA, Onur Genç, asegura que la integración prevista generará 5.000 millones adicionales de crédito al año • La previsión es cerrar unas 300 sucursales de la entidad combinada

AGUSTÍ SALA

El consejero delegado del BBVA, Onur Genç, pasó ayer a la ofensiva tras las numerosas críticas surgidas por la oferta hostil (opa) lanzada en mayo sobre el Banco Sabadell. Durante la presentación de resultados del primer semestre de este año -que la entidad cerró con 4.994 millones de beneficio, un 28,8 % más-, Genç aseguró que la integración generará 5.000 millones adicionales de crédito al año, lo que contrasta con muchas de las críticas, como la protagonizada por diversas patronales en todo el páis. Y reiteró que la oferta al banco con sede en Alicante es «extraordinariamente atractiva», ya que supone una prima del 30%, por lo que aseguró que no tienen «ni la intención ni la necesidad» de mejorarla. También señaló que supone un aumento del beneficio por acción del 27 % para los accionistas del Sabadell, con lo que trata de desbaratar lo que afirman desde el banco presidido por Josep Oliu para defenderse de la operación.

A su vez defendió que la unión generará ahorros «muy relevantes», por un total de 850 millones. De la cifra total, 450 millones corresponden a costes administrativos y de tecnología; 300 a gastos de personal; y 100 millones, en costes financieros, según explicó. También defendió que la previsión, en caso de prosperar la fusión una vez superada la opa, sería cerrar un total de 300 oficinas de la entidad combinada, que suponen el 10 % del total de la red de ambas entidades, según Genç, con la idea de identificar unas 870 oficinas localizadas a menos de 500 metros.

Preguntado por los analistas por la cifra de 300 oficinas, y teniendo en cuenta la operación entre CaixaBank y Bankia que supuso una cifra mayor de reducción de la red, Onur Genç remarcó que tanto BBVA como, Sabadell reali-



El consejero delegado del BBVA, Onur Genç.

#### 9,7 Euros la acción

El BBVA rozó durante la primera mitad del año los 5.000 millones de beneficios, al situar sus ganancias en 4.994 millones de euros, con un alza del 28,8 % con respecto al periodo enero-junio de un año atrás. El incremento es del 37,2 % excluyendo el impacto de la evolución de las divisas. Las ganancias se elevan a 2.794 millones, con un aumento del 38 %. Sin embargo, las acciones de la entidad han protagonizado la tercera mayor caída del día en el Ibex, el 4,63 %, hasta los 9,704 euros en una jornada de pérdidas.

zaron en 2021 procesos de reestructuración que ya redujeron tanto las plantillas como el número de sucursales.

«El objetivo es mantener y hacer crecer la franquicia de Sabadell, sobre todo la de pymes
en España. En este contexto, quiero resaltar que
nuestras previsiones en
cuanto a la racionalización de sucursales en
España se limita a menos del 10 % de la red
del
de combinada equivalente», aseveró.

Cabe destacar que,
por el lado de los costes,
BBVA anunció un impacto de capital de 30 puntos
básicos, que incluiría un
gasto por reestructuración de
1.450 millones de euros.

Durante su presentación afirmó que, si no se produjera la fusión -a la que el Gobierno, que tiene la última palabra, se opone- no habría muchos cambios en cuanto a los ahorros o sinergias previstas, explicó el consejero delegado del BBVA. Eso sí, atribuyó una «probabilidad muy remota» a esta posibilidad. Recordó que Banesto funcionó muchos años como filial del Santander, aunque siguió descartando que se produzca un rechazo a la fusión y añadió que, en ese supuesto, también habría ahorro de costes «porque no es lógico que haya dos personas que hagan la misma función».

#### Apoyo masivo

Genç afirmó «el apoyo masivo» por parte de los accionistas del BBVA para la ampliación de capital para llevar a cabo la operación y aseguró que la opa supone «poner el foco en ganar escala en los principales mercados» en los que opera la entidad. A su juicio, la operación «avanza» de manera positiva y según el calendario previsto.

El consejero delegado del BBVA, pese al rechazo por parte del tejido económico y social de los territorios donde tiene más implatación el Sabadell, como Cataluña o Alicante, destacó aspectos positivos en cuanto a que se apruebe la fusión. Además, recordó que con la integración tampoco serán el mayor banco en España, ya que contarán con una cuota de mercado del 21 %. Genç subrayó que el español es un «mercado enormemente competitivo» comparado con otros como el alemán, en materia de tipos de interés de las hipotecas, por ejemplo.

El consejero delegado de BBVA también puso el énfasis en el incremento del beneficio por acción para los accionistas de Sabadell en 2026, que estiman que será del 27%, basándose en el consenso de mercado y considerando una ejecución del 100 % del programa de recompra de acciones de Sabadell, que la entidad financiera con domicilio social en Alicante dejó en suspenso en mayo por la anuncio de la opa.

Economía | 35 INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024

#### **Balance** hasta junio

## CaixaBank insta a desatascar la falta de suelo ante el «problema de la vivienda»

La entidad gana 2.675 millones hasta junio, un 25,2 % más, gracias al empuje de la actividad • Gortázar evita valorar la soberanía fiscal catalana

JOSÉ L. ZARAGOZA /AGUSTÍ SALA

El consejero delegado de Caixa-Bank, Gonzálo Gortázar, calificó ayer como «muy positivo el nivel de actividad comercial» de la entidad financiera con sede social en València y destacó que el incremento del PIB de España de 2024 «hace prever un tirón en la demanda del crédito y la inversión». Tras presentar los resultados del primer semestre de 2024 de CaixaBank, en el que registró un beneficio neto atribuido de 2.675 millones de euros, lo que supone un incremento del 25,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, con crecimiento en crédito y en recursos de clientes y a la vista de la evolución del precio del dinero del Banco Central Europeo (BCE), Gortázar apuntó que «si los tipos de interés bajan las hipotecas a tipo fijo se podrán más atractivas».

CaixaBank mantiene cerca de 2,5 millones de clientes con una hipoteca, de los cuales aproximadamente la mitad, 1,3 millones, va a ver este año cómo comienzan a bajar sus cuotas, como reflejo del retroceso del euríbor. De media, el banco estima que se registrará una caída de cuotas de unos 10 euros al mes este año, si bien algunos clientes verán todavía cómo repuntan los pagos, mientras que otros tendrán caídas de cuota de hasta 40 euros, en función del momento en el que hagan la repreciación de sus hipotecas. En su opinión, las hipotecas irán a la baja. «Es la tendencia», puntualizó el consejero delegado de CaixaBank.

Respecto a la escasez de viviendas en el mercado, según Gortázar, el problema hipotecario, sobre todo para los jóvenes, va más allá de las entidades financieras porque hay un desequilibrio grande en la sociedad. «Tiene que ser una prioridad de la sociedad para que no se produzcan desequilibrios. Hace falta oferta de suelo que se pueda desarrollar, lo que requiere agilidad que se debe «tener mucho cuidado administrativa por parte todas las administraciones públicas» incluida la Unión Europea.

#### Opa «desde la barrera»

Respecto a la opa del BBVA sobre el Sabadell, Gortázar tan solo se avino a decir que CaixaBank la ve «desde la barrera» y que no quiere anticipar las decisiones de la CNMC ni cuantificar el impacto de la posible fusión. «Competimos -afirmócon todas las entidades. Estamos en forma y nos va bien». Además, tampoco prevé más actividad transfronteriza, ni doméstica, de CaixaBank.

Respecto a la posición del FROB en la participación de CaixaBank, cuya valoración se ha multiplicado por 4,1 veces al pasar de valer 2.000 a 8.000 millones de euros, explicó que «es una satisfacción para todos los contribuyentes y para el Tesoro, es decir, el Estado. La (posible) desinversión se tendría que tomar en otras esferas», comentó en respuesta a la prensa. Como se recordará, el Gobierno central tiene previsto permanecer en el capital de CaixaBankhasta 2025 tras prorrogar el Gobierno en otros dos años el plazo límite para acometer la desinversión en esa participación, que actualmente es del 17,63%.

Por otro lado, Gortázar avisó con los impuestos al capital» ante la posibilidad de aumentar la fiscalidad de los fondos de inversión y los planes de pensiones.

Gortázar no valoró el retraso en la incorporación a su puesto por parte del nuevo gobernador del Banco de España. Ni quiso opinar el pacto PSOE-ERC de cara designar al socialista Salvador Illa como próximo presidente de la Generalitat de Cataluña.

De los beneficios de CaixaBank Gortázar indicó que esa tendencia positiva se debe, según la entidad a una notable mejora de la actividad, con crecimiento en crédito y en reaixaBank

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzálo Gortázar.

cursos de clientes. El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha señalado que el primer semestre ha sido «muy positivo en todas las líneas de negocio» y ha celebrado el incremento de la actividad que ha tenido el banco.

En este sentido, Gortázar incidió en que «el incremento de la actividad ha sido una de las mejores noticias de los últimos seis meses: los recursos de clientes han aumentado en 37.095 millones y la cartera de crédito sana en 7.648 millones.

Este crecimiento de casi 45.000 millones en el semestre nos ha llevado a continuar mejorando nuestras cuotas de mercado y consolidar el liderazgo del sector». La entidad señaló que su cuenta de resultados muestra «la mejora de la actividad en un entorno de dinamismo económico y de la estabilización de tipos de interés», lo que ha permitido mejorar la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) hasta el 14,4 % y la ratio de eficiencia hasta el 39 %. ■

Ana Escobar / Efe

#### Negociación

### Acuerdo inicial para la reforma de la jubilación parcial y activa

La patronal avala el texto, los sindicatos también ultiman su «sí» y el Gobierno podría mandar el texto al Congreso en septiembre

**GABRIEL UBIETO** 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un acuerdo con patronal y sindicatos para la reforma de la jubilación parcial y activa. Tras ocho meses negocian-

do, las cúpulas de los agentes sociales están acabando de votar un acuerdo tripartito. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones logra un nuevo acuerdo. El comité ejecutivo de la CEOE ha votado «sí» a la última propuesta de la ministra Elma Saiz. Mientras CCOO y UGT han emitido sendos

comunicados en los que han mostrado su apoyo a la reforma.

La reforma de la jubilación busca redondear los cambios que introdujo el anterior ministro Escrivá. Quedaron pendientes en dicha reforma cuestiones como la jubilación parcial y ahora las partes han acabado de rematarlas, con con-

senso y bajo el prisma de alargar las carreras profesionales.

El espíritu de la reforma es, por un lado, aumentar las fórmulas posibles y con mayores incentivos para que los trabajadores alarguen su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, asegurar reemplazos con garantías y habilitando salidas escalonadas, como es el caso de la jubilación parcial. También hay cambios en la jubilación activa, que permite combinar pensión y salario y cuya fórmula han venido utilizando especialmente los autónomos (que suelen tener pensiones más escasas).

Y, por el otro, habilitar salidas anticipadas del mercado laboral en los oficios especialmente peligrosos y penosos, pero a costa de que estos profesionales y sus empresas coticen más durante la vida laboral.

En consonancia, el preacuerdo también incorpora un nuevo protocolo para el tratamiento de las bajas traumatológicas de origen no laboral, en el que las mutuas privadas podrían asumir las pruebas y rehabilitación para acelerar la reincorporación del enfermo a su puesto de trabajo.

Uno de los principales cambios que introduce la reforma es en la jubilación parcial. «Con carácter general, el acceso a la jubilación parcial, con el correspondiente contrato de relevo, podrá producirse hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación que corresponda en función de la carrera de cotización (el primer año la reducción estará entre un 20 % y un máximo del 33 %). Es decir, se mejora un año», ha destacado la UGT en un comunicado. ■

36 | Economía | Información

#### **SEGURIDAD VIAL**

# La provincia de Alicante contará con cinco nuevas estaciones fijas de ITV

El consejo de Sitval aprueba el nuevo plan estratégico de la compañía pública para los próximos diez años, que también prevé más plantilla

DAVID NAVARRO

Una vez encauzada la situación de colapso que sufrió el servicio tras su reversión al sector público, Sitval, la empresa dependiente de la Generalitat que se encarga de gestionar las ITV, empieza a planificar su futuro. Y lo hace apostando por crecer, tanto en número de instalaciones, como en plantilla, para garantizar que no se repitan las escenas de los últimos meses. en los que encontrar una cita disponible para pasar la revisión se convirtió en misión casi imposible. Al menos así lo contempla el nuevo plan estratégico para el periodo 2024-2034 que el consejo de administración de la compañía ha aprobado inicialmente este miércoles con el objetivo de «acabar con las ineficiencias» detectadas en el servicio, según ha anunciado al finalizar el mismo la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.

De esta forma, a corto y medio plazo – es decir, en sus primeros cinco años de vigencia- el plan contempla elevar en un 20% el número de líneas de inspección existentes, que actualmente suman 96 en toda la Comunidad Valenciana repartidas en las 27 estaciones fijas y otras nueve móviles con las que



Varios vehículos esperan para pasar la l'TV en Elche, en una imagen de archivo.

cuenta Sitval.

Según ha explicado la consellera, dado «el tiempo y recursos económicos que se requieren para realizar dicho aumento se ha propuesto comenzar con la instalación de líneas de inspección portátiles de l'TV, que en la mayor parte de los casos serán eliminadas en el medio-largo plazo, siendo sustituidas por estaciones de la l'TV fijas».

De esta forma, a largo plazo, es decir, al finalizar el plan aprobado este miércoles, el objetivo es que la provincia de Alicante cuente con cinco nuevas estaciones fijas, que se sumarían a las once que ya existen en Alicante, Alcoy, Benidorm, Elche, Novelda, Ondara, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, Torrevieja y Villena. Por su parte la provincia de Castellón duplicaría el número actual de instalaciones fijas, al pasar de tres a seis, y valencia sumaría cinco estaciones de ITV fijas más a las 13 con las que ya

cuenta.

Igualmente, para esa fecha se espera que la cifra total de líneas de inspección se haya incrementado hasta las 128. De momento, lo que todavía no se ha decidido son las ubicaciones de estas nuevas instalaciones.

Por otra parte, Nuria Montes ha señalado que «se van a cubrir todas las vacantes del organigrama de Sitval. De hecho, se ha detectado que el déficit de personal es de 109 personas, que se corresponden con los contratos temporales que se extinguieron en junio de 2023». Además, serán plazas fijas, según ha añadido la consellera, y se sacarán este mismo año. Hasta ahora se hablaba de cubrir 90 plazas, pero los análisis realizados han elevado esa cifra hasta las citadas 109.

Con este aumento de recursos, desde la empresa pública confían en alcanzar un coeficiente del 82%, es decir, que cada año pasen por sus instalaciones el 82% de los vehículos matriculados en la Comunidad Valenciana, que es el que se considera óptimos, si se excluyen los vehículos que aún no deben pasar la revisión porque son nuevos. Esas cifras se suelen situar al-

Áxel Álvarez

#### La empresa prevé realizar 109 contrataciones fijas para cubrir las plazas que estaban vacantes

rededor del 75% por los vehículos que ahora prefieren desplazarse a otra autonomía para superar el exameno, directamente, no se someten a la inspección.

Otras mejoras son las relacionadas con la optimización del servicio de reserva de citas (tanto telefónicas como por medio de e la plataforma web) y la lucha contra el fraude por medio de webs que suplantan a la original. En este sentido, Nuria Montes ha señalado que «estamos moderadamente satisfechos del resultado de la nueva plataforma que se puso en funcionamiento el día 15 de julio, gracias a la cual ya hay citas en todas las estaciones y parece que estamos empezando a normalizar la situación de monumental atasco que encontramos heredada».

Pese a tener cita, Daniel Aguilar no pudo pasar la ITV a tiempo por la protesta de los trabajadores y ahora debe afrontar una multa de 200 euros. Se siente «desamparado»

### El daño colateral de la huelga

Daniel Aguilar se siente completamente «desamparado» y considera que el sistema administrativo
ha fallado por completo. Como
muchos otros ciudadanos, a finales del año pasado trató de conseguir una cita para pasar la ITV y se
encontró con que no había huecos
disponibles. Durante semanas lo
intentó a través de la web y del teléfono hasta que, al ver que vencía
el plazo, se personó en una estación y consiguió que le dieran turno. Sin embargo, la mala suerte
hizo que la cita coincidiera con uno

#### D.NAVARRO

de los días de huelga que protagonizaron los trabajadores de este servicio para reclamar la equiparación salarial, por lo que no pudo pasar la inspección y en la estación se limitaron a darle una nueva cita.

Fue en este tiempo cuando la policía local le paró en Mutxamel y, al ver que no tenía la ITV al día, le puso una multa de 200 euros, como marca la Ley de Seguridad Vial, a pesar de las explicaciones que el conductor trató de dar a los agentes. «Vivo en Benidorm y trabajo en Mutxamel, ¿qué hago si no puedo coger el coche?», se pregunta, muy molesto por la situación.

Asegura que «entiende el derecho de los trabajadores a hacer huelga», pero también considera que la Administración debería tener en cuenta todas las circunstancias antes de imponer sanciones como la suya y no está dis-



Daniel Aguilar, con la multa.

puesto a conformarse. Ha puesto hojas de reclamaciones ante Sitval y ha tratado de recurrir, sin éxito, ante el Ayuntamiento de Mutxamel y la DGT, que no ha admitido sus recursos.

Se considera «víctima de una estafa por parte de la administración pública» y considera un fracaso que el sistema no sea capaz de 
dar soluciones a situaciones como 
la suya. Sus siguientes pasos son 
reclamar ante Consumo y luego lo 
hará ante el Defensor del Pueblo, 
pero si nada funciona está dispuesto a llegar hasta los tribunales.

«No sé si han fallado los funcionarios o han fallado los políticos. El caso es que tengo una multa de 200 euros y la tengo que pagar yo, cuando he seguido los cauces que la ley indica para poder pasar la ITV», concluye. ■ INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024



Imagen de la firma del convenio en Fempa.

# Convenio laboral

# Fempa y sindicatos cierran una subida salarial del 8,5 % en dos años con la vista puesta en el IPC

Más de 38.000 trabajadores del metal se beneficiarán del acuerdo con el que se recupera parte del poder adquisitivo perdido desde 2020

ANA JOVER

La crisis de la etapa pos covid parece quedar atrás. El metal alicantino acaba de firmar un nuevo
convenio para este ejercicio y el
que viene con aumentos del 4,5 %
y 4 % respectivamente. Así, más de
38.000 trabajadores de la provincia comenzarán a recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido
en los últimos tres años, debido a
que el acuerdo colectivo tenía tope
y carecía una vinculación con el
IPC como en otras provincias.

Tanto desde la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) como desde los sindicatos UGT-PV y Comisiones Obreras han celebrado el pacto alcanzado por los avances que representan en los aspectos económicos, sociales y formativos. El convenio de la industria, los servicios y las tecnologías del sector metal incluye a empleados ligados a las actividades como la fabricación mecánica, tratamiento de metales, talleres de reparación de vehículos, instaladores eléctricos y de telecomunicaciones, instaladores de fontanería frío y calor, ascensoristas, puertas metálicas, y un largo etcétera.

Hay que ir hasta antes de la crisis de 2008 para ver un incremento superior al 4 % anual. Tal y como han reconocido desde la patronal, el principal hándicap es que se ha modificado la subida y pasa a estar ligada al Índice de Precios al Consumo (IPC) como ocurre en pro-

### Las empresas que no cuenten con plan de formación abonarán 30 euros al mes a cada trabajador

vincias vecinas como Valencia. Es más, desde Comisiones, han destacado que se ha previsto que en caso de que los precios superen el incremento pactado se actualizarán los salarios con un tope máximo del 1% al final de cada ejercicio. Además, los atrasos generados, desde principios de años, se podrán abonar hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo que medie acuerdo.

#### Novedades

Entre las cláusulas que conllevan novedades, CC OO ha destacado el hecho de que se «establece la obligatoriedad de evaluar las condiciones ambientales, utilizando métodos debidamente homologados para adoptar medidas con las que hacer frente a las altas temperaturas». Las jornadas de calor extremo son cada vez habituales y Fempa y los sindicatos han acordado trabajar en medidas preventivas con las que hacer frente al estrés térmico para mitigar o eliminar los riesgos laborales.

Otra de las medidas que se incorporan es el aumento del «capital del seguro de accidentes obligatorio» en 3.000 euros, llegando hasta los 27.500 euros en caso de incapacidad o muerte. Entrará en vigor el próximo 1 de octubre. También se incorporan al texto del convenio nuevas licencias y permisos derivados de la denominada ley de familias.

Por otra parte, trabajadores y empresariado han decidido dar un impulso firme a la formación continua. En este sentido, se incorpora un sistema en el que las empresas que no cuenten con «planes de actuación en los que se señalen como objetivos la mejora, actualización y capacitación de los puestos de trabajo, concretándose en planes de formación continua, ocupacional o de libre acceso», deberán abonar un plus de formación de 30 euros mensuales a cada trabajador de la plantilla.

# **Energías renovables**

# Iberdrola expone su planta fotovoltaica para Alcoy de 27 millones

La compañía prevé una potencia de 49 MW, equivalente a las necesidades de 20.000 hogares

ANA JOVER

Iberenova Promociones ha sacado a información pública el proyecto de la planta fotovoltaica de Alcoy (FV Alcoi). Con este paso, Iberdrola avanza en su planes de contar con una central de 49 megavatios de potencia en la comarca alcoyana.

El anuncio recoge las principales características de una actuación en la que se prevé una inversión de 26.964.241 euros. Además de la información básica para los afectados, Iberdrola confirma su propuesta de 87.000 módulos fotovoltaicos en estructura fija que producirá energía verde y autóctona para dar suministro a una población equivalente a más de 20.000 hogares.

Desde la empresa, se indica que su puesta en marcha permitirá evitar la emisión a la atmósfera de más de 10.000 toneladas de CO<sub>2</sub>. Por la potencia, la administración encargada de dar el visto bueno será la Generalitat Valenciana.

Por otra parte, la información coincide con la autorización administrativa de construcción para sus plantas fotovoltaicas Cofrentes I (184 MW) y Ayora 1 (182 MW), ambas en la provincia de Valencia, que generarán energía limpia y autóctona para abastecer a aproximadamente 200.000 hogares y evitar la emisión a la atmósfera de 124.000 toneladas

de dióxido de oxígeno al año.

La inversión prevista para FV Cofrentes es de 130 millones y se calcula la generación de hasta 650 empleos en los periodos punta de construcción. Respecto a FV Ayora 1 su construcción se emplearán en periodos pico a unos 650 empleos.

Además de los puestos de trabajos necesarios para la instalación de la planta, la puesta en marcha conllevará la creación de empleos para tareas de gestión y mantenimiento, a lo que habrá que añadir el beneficio económico para los propietarios de las parcelas en las que se ubican las fotovoltaicas y a los propios ayuntamientos, por lo que la implantación de ambas plantas ayudará al desarrollo económico de la zona, según destacan desde la compañía energética.

#### Tercera central en Alicante

A estos proyectos habría que sumar los otros dos que Iberdrola está tramitando en la provincia de Alicante (FV Alhorines Villena, con 50 megavatios y FV Biar con 45,5 megavatios), y con previsión de seguir creciendo en la Comunidad Valenciana. Así, la planta alcoyana se convertiría en la segunda en potencia en territorio alicantino.

Iberdrola cuenta con una potencia instalada de generación de más de 4.840 megavatios de los que más de 3.000 MW son libres de emisiones de dióxido de oxígeno. ■

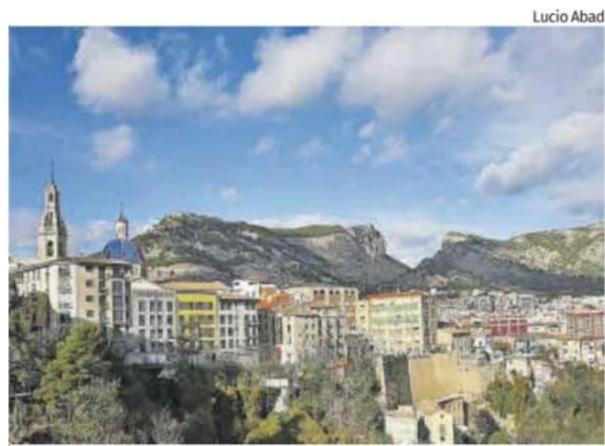

Vista panorámica de Alcoy.

38 | Economía | Información |

# Salud laboral

# Los trabajadores alicantinos cogen más bajas y más largas que el año pasado

La duración media de los procesos por incapacidad temporal alcanza los 55 días en el primer cuatrimestre de 2024, nueve más que el año pasado

DAVID NAVARRO

Los trabajadores alicantinos no parecen andar demasiado bien de salud este año, al menos a tenor de las últimas estadísticas sobre incapacidad temporal que publica la Seguridad Social. Según estos informes, en los primeros cuatro meses de este ejercicio la cifra de bajas laborales tramitadas en la provincia se ha incrementado en un 4,3%, pero, sobre todo, lo más llamativo es el aumento de la duración de esas bajas, que se prolongaron de media alrededor de nueve días más que en el mismo periodo de 2023.

Una evolución que, eso sí, estaría más relacionada con las demoras y las listas de espera que existen para numerosas pruebas diagnósticas, que con la gravedad de las enfermedades contraídas por estos trabajadores, según las fuentes médicas consultadas.

Así, los trabajadores alicantinos se cogieron entre enero y abril de este año 79.934 bajas, lo que supone 3.340 más que en los mismos meses del pasado ejercicio, es decir, un aumento del 4,3%, algo por debajo del incremento medio registrado a nivel nacional (5,7%). Esto provocó la que la prevalencia —el número de profesionales en

situación de incapacidad temporal por cada mil ocupados - también ascendiera ligeramente, hasta situarse en 25,9, una décima más que en 2023.

Sin embargo, el dato que más destaca es el considerable aumento de la duración media de estos procesos, que pasó de los 45,8 días del año pasado a 55,1, un 20,3% más. Lo cierto es que se trata también de una tendencia que se registra en el conjunto del país, aunque de una forma menos acusada.

Por ejemplo, en el caso Castellón el tiempo que los trabajadores están de baja se ha incrementado de 47,3 a 58,6 días y en Valencia sube de 45,2 a 49,3 jornadas. En el conjunto del país el repunte ha sido de 37,7 a 40,1 días.

En cuanto a los motivos, todo apunta a que la principal causa sería la situación de la sanidad pública. «Una razón que justifica esta duración más larga es que no podemos dar de alta a los pacientes por las demoras hospitalarias y en primaria en las pruebas y en las intervenciones quirúrgicas. Y, en general, en nuestras propias demoras», asegura la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, María Ángeles Medina.

En este sentido, hace unos meses la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) pro-



La sede del INSS en Alicante.

ponía al Gobierno que le permitiera prestar asistencia sanitaria o realizar pruebas diagnósticas para acelerar la recuperación de los trabajadores y recortar estos tiempos, como también vienen reclamando las organizaciones empresariales. Una propuesta que no ha tenido buena acogida por parte del Gobierno.

Más allá de este tema, otro de los factores que también estaría influyendo en estas cifras es el envejecimiento de la población activa, ya que la edad media de los trabajadores cada vez es más avanzada, lo que propicia que presenten más patologías de tipo osteomuscular. Basta recordar que la cifra de profesionales en activo en la provincia mayores de 55 años ha pasado de 115.000 a 206.900 en solo una década y que este colectivo

Héctor Fuentes

# Entre enero y abril se tramitaron 79.934 incapacidades temporales en la provincia

ya supone más del 20% de todos los ocupados.

En cuanto al análisis por tipo de ocupación, cabe señalar que los autónomos tienden a cogerse muchas menos bajas – algo lógico, si se tiene en cuenta su menor cobertura-, aunque, cuando lo hacen, suelen pasar más tiempo en esta situación. Así, mientras el proceso medio de un trabajador del Régimen General dura unos 50 días, la de un trabajador por cuenta propia se dispara hasta los 117 días, según los datos de la Seguridad Social.

Por otra parte, las bajas por enfermedad común representan hasta un 90,9% del total en la provincia, mientras que las derivadas de una enfermedad profesional fueron el restante 9,1%, de acuerdo con las mismas fuentes.

visto afectado por los paros parciales convocados por la seguridad privada a lo largo de este verano y que son de una hora por la mañana (8:30 a 9:30 horas) y otra por la tarde (18 a 19 horas).

Los trabajadores comenzaron los paros el pasado 13 de julio y, salvo que se alcance un acuerdo por parte de la empresa, prevé durar hasta el 1 de septiembre. Los más de 290 trabajadores del servicio reclaman a Sureste Seguridad una mejora de las condiciones que pasan por acabar con la precariedady, sobre todo, aplicar estrictamente el convenio y la legislación vigente en materia de descansos entre jornadas y proporcionar el cuadrante anual que permita la conciliación, así como la adecuación de las instalaciones para el personal operativo. ■

# Movilidad

# El aeropuerto Alicante-Elche prevé 1.940 vuelos en el inicio de agosto

Los paros parciales de la seguridad privada en el Miguel Hernández, previsto para todo el verano, apenas registran incidencias en las salidas

ANA JOVER

La operación 1 de agosto se ha puesto en marcha en el aeropuerto de Alicante-Elche y, fiel a las mejores registro que lleva acumulando la infraestructura este año, Aena prevé 1.940 vuelos desde este miércoles 31 de julio hasta el próximo domingo 4 de agosto, lo que se traduce en un aumento del 16 % respecto a las mismas fechas del año anterior. En este sentido, el aeródromo alicantino registró el último día de julio 367 movimientos; este jueves abrirá agosto con 394, seguido de 389 el viernes. El sábado será el día con más vuelos programados: un total de 417 frente a los 373 del domingo.

#### Huelga

El incremento y, por lo tanto, el mayor trasiego que soporta la terminal Miguel Hernández no se ha



Alex Dominguez

Accesos al aeropuerto.

INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024

Publicidad | 39

Gourmet



INFORMACIÓN



Tres grandes blancos para disfrutar del verano y para compartir con la mejor gastronomía. Un Gran Vino de Rueda de uva verdejo, un albariño de viñedo emparrado y una verdil, variedad redescubierta para tu deleite.

Gran Vino de Rueda

De Alberto 80 Aniversario 2021 DO Rueda 100% verdejo El proyecto de Matarromera en Rías Baixas

Viña Caeira Albariño 2022 DO Rías Baixas 100% albariño Una variedad singular recuperada

Clos Cor Ví Corsalvatge 2022

DO Valencia
100% verdil



# COMPRA ESTA SELECCIÓN O HAZTE SOCIO DEL CLUB DE VINOS

para recibirla sin gastos de envío y, además, tener estas ventajas:

- REGALO DE BIENVENIDA para nuevos socios y socias
- PRECIOS EXCLUSIVOS solo en Casa Gourmet
- SIN GASTOS DE ENVÍO para socios en la selección de vinos mensual
- SIN PERMANENCIA. Puedes anular la entrega del 1 al 5 de cada mes











Jueves, 1 de agosto de 2024

# LA INVESTIGACIÓN A BEGOÑA GÓMEZ



La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante su comparecencia en Logroño.

PILAR SANTOS IVÁN GIL Madrid

El PP considera que la querella que la abogacía del Estado ha presentado contra el juez Juan Carlos Peinado por su decisión de negar que Pedro Sánchez declarara por escrito es una muestra de que el presidente del Gobierno intenta «amedrentar» al magistrado. Peinado está instruyendo la investigación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Sánchez, por su parte, justificó ayer la presentación de la querella para defender la «dignidad» de la institución de la presidencia del Gobierno y para reclamar una «separación de poderes»

«Vemos cómo este curso empezaba con Podemos cuestionando a los jueces en España y vemos cómo termina el curso político con un Pedro Sánchez cada vez más radicalizado, que es capaz de presentar querellas contra jueces para intentarle amedrentar en las investigaciones judiciales que en materia de corrupción les afectan a su entomo, su partido y su familia», lanzó Cuca Gamarra, secretaria general del PP, en una intervención en La Rioja.

La número dos de Alberto Núñez Feijóo considera que el jefe del Ejecutivo «usa y abusa de todas las instituciones a su alcance», en este caso utilizando, en su opinión, a la fiscalía y la abogacía como si

# El PP acusa a Sánchez de querer «amedrentar» al juez Peinado

El presidente justifica su querella y afirma que es para defender la «dignidad» de la institución y la «separación de poderes»

fueran «su bufete de abogados personales».

Gamarra salió ante los medios de comunicación en Logroño una hora después de que Sánchez acabara su tradicional rueda de prensa de cierre de curso en la Moncloa, en la que justificó la presentación de la querella contra el juez Peinado, que el martes acudió a La Moncloa para tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo.

Sánchez, quien hizo uso de su derecho a no declarar, calificó la toma de la declaración como un «montaje» e ironizó sobre la escena de las «asociaciones ultras pelándose por ver quien entraba en el Palacio de la Moncloa». Algo que calificó de «patético» y «bochornoso». «La democracia española, afortunadamente, es mucho mejor que eso», añadió. Pese a seña-

lar a Vox, que forma parte de la acusación popular, por «judicializar la política y politizar la justicia», Sánchez puso el foco en que el «problema» no sería tanto el partido de Santiago Abascal «co-

El dirigente socialista culpa a Feijóo de «estar a rebufo de lo que dice y hace Vox»

mo el PP». A Alberto Núñez Feijóo lo acusó de «estar a rebufo de todo lo que dice y hace Vox».

El jefe del Ejecutivo hizo un balance triunfalista del curso político desde la investidura. Tanto en materia de iniciativa legislativa como a nivel económico, al incidir en que «la economía va como un tiro», y laboral, con unas «cifras récord» en empleo, según destacó. «En estos ocho meses no hemos parado», defendió frente a la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición en minoría v los diversos reveses en el Congreso. Para ello puso en valor grandes acuerdos con la oposición, como la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también medidas aprobadas en las Cortes como el decreto anticrisis.

#### Acuerdos parlamentarios

En el colofón de su intervención sí reconoció la «dificultad para llegar a acuerdos» en las Cortes, ante lo que pidió al resto de partidos que acepten el mandato del 23J. «Ahora no es el momento de seguir haciendo campaña, sino de hablar y dialogar». En el capítulo de tareas pendientes, Sánchez incidió en que se agotará la legislatura para desplegar una agenda social y progresista. Con la vivienda como una de las prioridades.

Como última pata de su balance, el presidente del Gobierno hizo énfasis en la «paz social» lograda a nivel territorial tras heredar en 2018 «la mayor crisis» institucional por el procés. Frente a
ello, defendió «pasos valientes»
para la «normalización» de las
relaciones con Cataluña, sin
mencionar directamente la ley de
amnistía pactada con los independentistas. ■

# Hazte Oír y Vox demandan al presidente del Gobierno y a Bolaños

TONO CALLEJA Madrid

La asociación Hazte Oír y Vox presentaron sendas querellas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por varios delitos, entre ellos el de malversación, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por recurrir a la Abogacía del Estado para interponer una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por supuesta corrupción y acusándola de varios delitos por haberse beneficiado de la condición de su marido.

«Ha utilizado medios públicos para ejercitar una acción penal que no tiene relación alguna con intereses públicos, sino con fines y caprichos estrictamente particulares», explica en la querella de Hazte Oír. «Sánchez sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal. La última ha sido la Abogacía del Estado, que ha presentado una querella contra el juez Peinado en nombre de Pedro Sánchez», explicó por su parte Vox en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

#### Iustitia Europa

«Por desgracia, solo Vox seguirá haciendo todo lo posible para evitarlo. Estamos ante un nuevo atropello y un intento de someter a la justicia, que Vox lleva de nuevo ante los tribunales», completa la nota de prensa de la formación liderada por Santiago Abascal, que también anunció que se querellará contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En el mismo sentido, la asociación Iustitia Europa, que está personada en el caso Begoña Gómez, interpuso ayer una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra le presidente del Gobierno y otras autoridades por los supuestos delitos de prevaricación y malversación en relación a la querella interpuesta por la Abogacía del Estado.

Nacional 41

# **Bloqueo**

# El nuevo CGPJ no consigue elegir presidente en una segunda votación

El bando conservador acusa a los vocales progresistas de absoluta «intransigencia»

TONO CALLEJA FLÓREZ Madrid

El pleno del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la elección de presidente se reanudará el próximo lunes, 5 de agosto, a las 11.00 horas. Los vocales acordaron ayer reiniciar entonces el proceso de elección con los siete candidatos propuestos en la sesión constitutiva celebrada el pasado 25 de julio. Los nombres que están sobre la mesa son los de Pilar Teso, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Antonio del Moral, Pablo Lucas, Carmen Lamela y Esperanza Córdoba.

La votación de los v20 vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre los candidatos progresistas Pablo Lucas y Pilar Teso se volvió ayer a encallar y una primera consulta, que tuvo lugar desde las once de la mañana finalizó con empate a 10 votos. Por eso, el pleno se reanudó a las 12.00 horas, dando el mismo resultado.

El martes el CGPJ ya se enfrentó a su primer bloqueo al no haber sido capaz de conseguir la mayoría necesaria de tres quin-

**Proceso judicial** 

tos –12 votos – para elegir al que será su presidente los próximos cinco años. Según informa Europa Press, los vocales votaron varias veces, hasta siete, para ir descartando nombres de la lista de siete candidatos. Finalmente, la votación se redujo a dos: Teso y Lucas. Al momento de medirse entre ellos, cada uno consiguió 10 votos. Los mismos que ayer en la que es la octava votación.

#### Dos progresistas

Las fuentes consultadas explican que el principal escollo es la determinación de los 10 vocales progresistas de que sea nombrada presidenta la progresista Pilar Teso, en detrimento de Pablo Lucas, quien también es de esta sensibilidad, pues fue propuesto en su día por los progresistas para el Tribunal Constitucional. Las mismas fuentes acusan a los progresistas de tratar de imponer a su candidata, por lo que han anulado una posible negociación al respecto de otros candidatos.

El bloque conservador del nuevo CGPJ advierte que «su indignación crece» ante la «intransigencia» de los vocales progresistas, que «se han nega-



Los nuevo 20 vocales del CGPJ, durante el primer pleno del octavo mandato, el pasado 25 de julio.

El próximo lunes se reiniciará el proceso de votación en el que será ya el tercer pleno do a negociar» una alternativa a la elección como presidenta de la magistrada Teso, que sería la primera mujer elegida al frente del organismo responsable del gobierno de los jueces, según explican las fuentes consultadas.

Estos vocales conservadores tienen la sensación, después de celebrarse dos plenos con un empate entre los 20 vocales, que los progresistas quieren «imponer» a Teso, cuando ellos, los conservadores, ya han dado un paso relevante en la negociación: han aceptado que un vocal progresista, en concreto Pablo Lucas, pueda ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial.

«Están empecinados», prosiguen estos vocales, que lamentan que la actitud inflexible de los progresistas está llevando al CGPJ a dar «un espectáculo bochornoso», es decir, a tener que convocar un tercer pleno, en el que se tendrá que reiniciar el proceso de elección con los siete candidatos propuestos en la sesión constitutiva del pasado 25 de julio.

Europa Press

El sistema de elección pasa por realizar una primera votación en la que caen el candidato o candidatos menos votados, trámite que se irá repitiendo hasta que queden solo dos nombres sobre la mesa, entre los que se designará al que primero obtenga al menos 12 votos, ya que solo podrá ser elegido el que logre reunir una mayoría de tres quintos.

Como ninguno, de momento, ha conseguido esa mayoría, el pleno se repetirá para realizar una nueva votación entre los candidatos. El del lunes será el tercer pleno en el que se tendrá que volver a elegir entre los siete magistrados propuestos en el pleno de la semana pasada.

Europa Press

# La Audiencia Nacional avala la causa por el espionaje a Podemos

El tribunal rechaza la apelación presentada por el exsecretario de Estado Francisco Martínez, contra la investigación del juez Pedraz

T.C. F. Madrid

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez contra la causa abierta por el juez Santiago Pedraz para investigar una querella de Podemos contra aquel, contra el ex director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre determinadas personas de aquella organización política.

En su recurso, Martínez señala que no debía admitirse a trámite la querella al basarse en 23 conversaciones mantenidas por Whatsapp que fueron obtenidas en el marco de la causa de la operación Tánden que se investiga en el Juzgado de Instrucción 6 de Madrid y en la que ya se había acordado la retirada de



El juez Santiago Pedraz.

esos 23 chats y la prohibición de acceder a ellos.

La Sala argumenta que la querella no solo se basa en los chats sino también en los otros documentos aportados por la querellante y en noticias publicadas en prensa. Añade que el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Pedraz, ya ha acordado la práctica de diligencias, entre ellas solicitar al Juzgado Central número 6, cuyo titular es Manuel García Castellón, la información precisa para analizar la posibilidad de la unión definitiva de los chats a la causa.

En otro auto, la Sala desestima el recurso de Podemos contra el auto de la admisión de la querella al haber dejado fuera de la instrucción determinados hechos y personas que la formación política pretendía que se investigaran.

Rehan Khan / Efe

Jueves, 1 de agosto de 2024

# EL POLVORÍN DE ORIENTE PRÓXIMO

# Los ataques de Israel prenden la mecha de un conflicto regional

Hamás clama venganza tras el asesinato de su líder político y asegura que la muerte de Haniya será «un punto de inflexión» • Teherán calibra la respuesta a esa agresión en su suelo

ANDREA LÓPEZ-TOMÀS ADRIÀ ROCHA CUTILLER Beirut / Estambul

Apenas diez horas tardó Israel en sembrar el caos en Oriente Próximo. Tras meses con el latente temor a una guerra regional, dos ataques en dos capitales convirtieron ese miedo en una realidad próxima. El martes por la noche, mientras se ponía el sol sobre Beirut, un avión no tripulado israelí bombardeó un edificio en los suburbios sureños de la capital. Su objetivo era matar a Fuad Shokur, número dos de la milicia-partido político libanés Hizbulá, pero, a su paso, arrasó con la vida de dos mujeres y dos niños. 24 horas después, Hizbulá confirmaba la muerte de Shokur. Al cabo de diez horas, Israel atacó de nuevo, esta vez, con más éxito. Otro ataque aéreo en Teherán -sin aún haber sido reivindicado por Tel Aviv-mató al líder político de Hamás, Ismail Haniya, y a su guardaespaldas. Ahora, millones de ciudadanos de Oriente Próximo aguantan la respiración ante las inevitables respuestas de las dos milicias y su aliado iraní.

En Israel, muchos se preguntan el porqué. Entienden y defienden el ataque en Beirut, a modo de represalia por la agresión a un pueblo druso de los Altos del Golán ocupados el pasado sábado que mató a 12 niños y que las autoridades israelíes atribuyen a Hizbulá. Pero no encuentran la justificación para acabar con Haniya. «¿Por qué, ahora que hay un acuerdo sobre la mesa, decidieron matarlo?», se pregunta Sharon Lifshitz, hija del rehén Oded Lifshitz, en el diario israelí Haaretz.

Las familias del más de centenar de rehenes que aún quedan en la Franja de Gaza, ampliamente apoyadas por la sociedad israelí, temen que el asesinato de Haniya descarrile las conversaciones para el acuerdo del alto el fuego que permitiría la liberación de sus seres queridos. «El asesinato de Haniya en Teherán es un punto de inflexión que llevará la guerra a otra dimensión y tendrá consecuencias en toda la región», dijo ayer en un comunicado la Brigada Qasam —el brazo armado— de Hamás.

Haniya es el segundo dirigente



Manifestación en Pakistán contra el asesinato del líder de Hamás.

«Si ellos apuntan a Beirut, nosotros apuntaremos a Tel- Aviv», alertan dirigentes de Hizbulá

de Hamás afincado en el extranjero que es asesinado, después de que Saleh al-Arouri muriera en un ataque en enero en Beirut. Allí, de alguna forma, respiran más tranquilos. Sabían que las amenazas de Israel por el ataque contra los Altos del Golán podían llevar a una escalada mucho mayor que otro ataque selectivo en zonas afines a Hizbulá. Pero ahora la pelota está en el tejado de Hizbulá. «Si ellos apuntan a Beirut, nosotros apuntaremos a Tel Aviv», alertaron varios dirigentes del grupo a los diplomáticos occi-

dentales en los últimos días. Los chiís han dejado claro que ellos no quieren una guerra total, así que la respuesta probablemente sea de gran calibre pero contenida. De momento, todos los ojos están puestos en Irán. De su principal aliado también dependerá la respuesta.

#### Grandes aliados

Teherán ha visto como uno de sus grandes aliados regionales, el líder político de Hamás, ha sido asesinado en el corazón de la capital iraní y, aún peor, tan solo unas horas después de haberse reunido con el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian, y el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Según los expertos, Teherán se ve obligada a responder al ataque del Estado judío, lo que hace que todas las alarmas en las capitales de Oriente Próximo suenen con más fuerza. «Al asesinar en el territorio de la República Islámica a nuestro huésped, el mártir Haniya, el régimen sionista se ha preparado un duro castigo para sí mismo. Consideramos nuestro deber vengar su sangre», dijo Jamenei ayer.

«La muerte de Haniya afectará a las negociaciones y las pospondrá. Normalmente no se mata al líder político con el que se está en guerra. Lo que está pasando ahora es una invitación por parte de Israel de extender el conflicto», escribe Abdolrasool Divsallar, investigador estadounidense del think tank Middle East Institute. «Esta operación, de hecho, ha mostrado otra vez la inferioridad de los servicios de inteligencia iraníes, y su vulnerabilidad. El fracaso de la inteligencia iraní es grave: la protección de Haniya era responsabilidad de la Guardia Revolucionaria iraní, y su asesinato parece indicar seriamente que hay un gran número de infiltraciones

dentro de este cuerpo de élite», continúa el experto.

Además de Irán, la gran mayoría de países de la región han criticado duramente el ataque israelí contra Teherán, y han pedido contención ante un conflicto, el de Israel con Hamás y Palestina, que amenaza con extenderse por todo Oriente Próximo.

«El asesinato de Haniya es un crimen horrendo, un acto peligroso y una clara violación de las leyes internacionales y humanitarias. Tan solo servirá para destruir la posibilidad de llegar a la paz [en Gaza]. ¿Cómo puede la mediación para un acuerdo de paz ser efectiva si un lado asesina el negociador del otro lado?», dijo ayer el primer ministro y ministro de Exteriores catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Haniya, hasta ahora, vivía en Doha, donde recibía protección diplomática del Gobierno catarí.■

Internacional | 43 Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

# EL POLVORÍN DE ORIENTE PRÓXIMO

Perfil Ismail Haniya El líder político de Hamás murió ayer en Teherán tras un atentado israelí. Nacido en Shati (1962), llevaba años autoexiliado entre Turquía y Catar, lo que le permitía ser la cara visible de la diplomacia externa del grupo armado

# De «terrorista global» a nuevo «mártir palestino»

A. L.-T. Beirut

Desde el exilio, el líder político de Hamás, Ismail Haniya, vio a su familia menguar. En abril, el Ejército israelí mató a tres de sus hijos y cuatro nietos en un bombardeo contra el coche en el que circulaban por el campo de Shati en el norte de la Franja de Gaza. Hace poco más de mes y medio, 10 miembros más de su familia, incluida su hermana, cayeron víctimas de un ataque en la misma zona. Entonces, dijo que más de 60 parientes habían sido asesinados desde el 7 de octubre. Ahora, le ha tocado su turno. Ismail Haniya murió ayer en Teherán «como resultado de una redada traicionera sionista», según Hamás.

Era uno de los rostros más conocidos del grupo palestino. A sus 62 años, estaba a cargo de liderar las conversaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Casi 10 meses de ofensiva militar israelí han causado la muerte de más de 39.400 gazatíes y la destrucción generalizada del territorio. La respuesta hebrea llegó tras el ataque de Hamás del 7 de octubre que acabó con la vida de 1.139 israelíes. Ese ataque estuvo liderado por el brazo militar de Hamás, las Brigadas Ezzedin al Qassam. Haniya, al frente del brazo político del grupo, celebró la operación diluvio al Aqsa con mucha sorpresa. Parece que el líder, de carácter más moderado, no sabía nada de antemano sobre esa operación.

«Todo nuestro pueblo y todas las familias de los residentes de Gaza han pagado un alto precio con la sangre de sus hijos, y yo soy uno de ellos», recordó en abril. A cargo del liderazgo de Hamás desde 2017, Haniya lleva años autoexiliado de su tierra. Durante este tiempo, ha vivido entre Turquía y Doha, la capital de Catar, lo que le permitía ser la cara visible de la diploma-

cia externa de Hamás. Ayer, se encontraba en su residencia de Teherán para la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

Nacido en el campo de refugiados de Shati, en la costa de la Ciudad de Gaza, Haniya era hijo de padres refugiados de la ciudad palestina de Asqalan, ahora conocido como Ashkelon, tras la formación de Israel en 1948. Dedicó su juventud a estudiar literatura árabe en la Universidad Islámica de la Ciudad de Gaza y allí militó como activista estudiantil. Eran los años previos a la creación de Hamás. En 1983, se

Mohhamed Saber / EFE



El líder del movimiento islamista Hamás, Ismail Haniya, durante una intervención en el año 2017.

En 2006, ocupó brevemente el cargo de primer ministro de la Autoridad **Palestina** 

unió al Bloque Estudiantil Islámico, una organización considerada por muchos como la precursora del grupo que acabaría gobernando de facto la Franja de Gaza. Cuatro años después, en plena primera intifada, Haniya estaba en las calles participando en las protestas. En ese 1987 se fundó Hamás y Haniya fue uno de sus miembros más jóvenes.

#### En las cárceles

Pasó por las cárceles israelíes en tres ocasiones. Su condena más larga duró tres años y, después, fue deportado al Líbano en 1992. Un año después, tras la firma de los Acuerdos de Oslo, Haniya volvió a Gaza y se convirtió en el asesor más cercano del fundador Ahmad Yas-

> 2003, ambos sobrevivieron a un intento de asesinato, el primero de muchos. Meses después, Yassin cayó víctima de otra emboscada israelí.

La popularidad de Haniya se disparó en 2006 cuando Hamás ganó las últimas elecciones palestinas convocadas en los territorios. Ese mismo año ocupó brevemente el cargo de primer ministro de la Autoridad Palestina. Occidente no reconoció los resultados y se abrió un breve período de guerra civil entre los islamistas y el secular Al Fatá. Finalmente, Hamás acabó gobernando la Franja hasta el día de hoy.

En mayo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra tres dirigentes de Hamás, entre ellos Haniya, así como contra el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra. Cuando asumió el liderazgo del grupo en 2017, EEUU pasó a considerarlo un «terrorista global especialmente designado». Después de defender la resistencia «en todas las formas: resistencia popular, resistencia política, diplomática y militar», Haniya se convierte en el nuevo «mártir» de la causa palestina, como tantos otros lo hicieron antes que él. ■

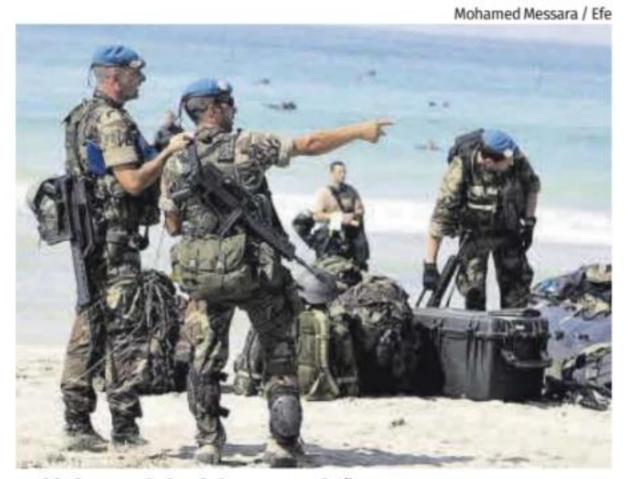

Soldados españoles de la ONU, en el Líbano.

# Defensa evalúa la misión de los cascos azules en el Líbano

Robles despacha con altos mandos militares sobre la situación de la FINUL

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ Madrid

Las posibilidades reales de interposición de los cascos azules españoles en el Líbano, y el riesgo que corren con el nuevo escenario de tensión en la zona forman parte de una reflexión crítica en la cúpula de Defensa sobre la misión FINUL, según fuentes de las Fuerzas Armadas. La ministra Margarita Robles recibió ayer información puntual sobre la situación creada con el ataque, el sábado, supuestamente de Hizbulá, que mató a 12 menores en la localidad drusa de Majdal Shams, y la respuesta israelí del martes con un bombardeo de precisión en Beirut y ayer aniquilando al líder político de Hamás, Ismail Haniya, en Teherán.

En una visita clave al Mando de Operaciones (Mops) de las Fuerzas Armadas, en la base madrileña de Retamares, la ministra, entre otros asuntos de agenda, trató con el teniente general nuevo jefe de ese organismo, José Antonio Agüero, las previsiones que manejan en la frontera libanesa. No estaba prevista en un principio una videoconferencia con los mandos españoles en la zona, según sostenían fuentes de Defensa el martes, pero finalmente los reunidos contactaron con el jefe del Estado Mayor de la misión UNIFIL, el teniente coronel Javier Romera

para que les diera la última hora. En torno a las fuerzas a su cargo tuvieron lugar 27 incidentes ayer.

Una fuente al tanto de la perspectiva que le trasladan los militares al Gobierno advierte sobre la lógica de estas misiones de interposición: los cascos azules «tienen un mandato que cumplir acordado con ambas partes. Si se ve que no pueden cumplirlo o que los riesgos son inasumibles, se considerará la retirada».

#### «Chupando búnker»

Hace 18 años, la ONU consiguió acordar con las partes en conflicto la presencia de una fuerza de 10.000 (hoy son 10.587) soldados de 40 naciones. En la actualidad manda todo ese contingente un general de División español, Aroldo Lázaro, con cuartel general en la base libanesa de Naqura. El despliegue vigila la llamada Blue Line en la frontera.

Un alto oficial del Ejército resume así la última hora de la que se ha convertido en misión más peligrosa de tropas españolas en el exterior: Uno, «están bien, aunque chupando mucho búnker»; dos, «no está previsto que se vuelvan»; y tres, «tampoco está previsto que cambie la misión». Pero eso era este martes y dicho desde Marjayún, antes de la respuesta israelí en Beirut. «El escenario puede cambiar en solo 24 horas», advierten las fuentes mencionadas al principio.

44 Internacional Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

## El conflicto venezolano se encona

# Maduro militariza las calles de Venezuela y llama a movilizaciones

El dirigente invoca el fantasma de la «guerra civil» mientras acelera la maquinaria represiva, que ya ha dejado 11 muertos en las protestas

ABEL GILBERT Buenos Aires

La crisis política venezolana se desarrolla con signos de previsibilidad inquietantes: las ciudades se militarizan con un toque de queda fáctico después de las expresiones de rechazo a la proclamación oficial de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones. Mientras, la oposición asegura lo contrario y esgrime las copias de las actas como prueba de un triunfo «abrumador» de Edmundo González Urrutia.

Los incidentes que tuvieron lugar tras las elecciones han provocado hasta el momento 11 muertos. Dos de las víctimas son menores. Fueron arrestadas 749 personas, de acuerdo con la propia fiscalía general. La misión de la ONU para Venezuela detectó una «reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada». Maduro intenta hacer valer el peso del Estado, a través de las fuerzas de seguridad, e invoca el fantasma de la «guerra civil». También dijo que recurrirá nuevamente a movilizaciones para «ganar la calle».

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia colombiana -quien, desde su asunción, en 2022, intentó sin suerte mediar en el conflicto interno venezolano - sugirió otra alternativa que, por estas horas, tiene la forma de la cuadratura de un círculo. «Proponemos respetuosamente llegar a un acuerdo entre Gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. Dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de seguridad de las Naciones Unidas».

#### El papel de Estados Unidos

Ante la posibilidad de que Estados Unidos responda a la crisis con nuevas sanciones económicas, el presidente colombiano solicitó también a Washington «suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezola-



Manifestación de los partidarios de Maduro, en Caracas, el martes.

nos» que solo generan «más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos». Por último, Petro consideró que Maduro «tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de (Hugo) Chávez, y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido».

El Centro Carter, que ha participado de numerosos comicios en Venezuela, cuya observación de la reciente contienda fue en principio celebrado por el Gobierno, emitió en la noche caraqueña una declaración lapidaria. «El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en

### El centro Carter dice que las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales

ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional». Los comicios se desarrollaron «en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación».

Maduro respondió al Centro Carter con la presentación de un rcurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, históricamente favorable al Gobierno. ■

Rafiq Maqbool / AP

### Catástrofe natural

# Los muertos por los lluvias en la India ascienden a más de 150

Los trabajos de rescate se desarrollan en condiciones muy complicadas mientras los desparecidos pasan de los 200

ADRIÁN FONCILLAS Pekín

India acelera las tareas de rescate en las condiciones más complicadas mientras crece el número de víctimas de los deslizamientos masivos de tierra en la madrugada del lunes. Son ya 158 muertos y 220 desaparecidos, según el último recuento oficial, lo que acerca esta tragedia a los 400 muertos que causaron las torrenciales lluvias en 2018. El Parlamento ya estudia declarar estos corrimientos de tierra en Kerala, el estado más castigado, como un desastre natural. El Gobierno ha prometido pagos del equivalente a 2.200 euros a las familias de los fallecidos y de 550 euros a las de los heridos.

Los trabajos de salvamento se reanudaron ayer por la mañana después de que tuvieran que ser pausados en la noche anterior. Más de 3.000 personas fueron puestas a salvo en una cincuentena de refugios temporales, según Nueva Delhi. Los equipos lidian con aguaceros inclementes, falta de electricidad en buena parte del distrito de Wayanad, orografía abrupta e infraestructuras arruinadas.

La caída de un puente recomen-

dó el uso de helicópteros a pesar del riesgo en un contexto tan adverso. La crecida del río dejó aisladas Mundakkai y Chooralmala, lo que obligó al Ejército a cruzarlo a pie con cuerdas. La tragedia convocó a todas las divisiones castrenses (terrestre, aérea y marítima), la Fuerza de Respuesta ante Desastres Naturales, el cuerpo de bomberos y el de policía.

#### Mientras dormían

La zona había acumulado mucha agua cuando a primera hora del martes se sucedieron tres desprendimientos masivos desde las colinas. Muchas víctimas fueron sor-



Equipos de salvamento en Chooralmala, en el estado de Kerala.

prendidas mientras dormían y carecieron de tiempo para ponerse a salvo, reveló el ministro en jefe de Kerala, Pinarayi Vijayan. Un lugareño reveló a los medios locales que vio varios cadáveres cubiertos de barro en sus camas. Otros muchos fueron arrastrados por las aguas desbordadas y aún hoy los equipos de rescate remontaban la corriente en lanchas y barcazas con remos. La mayor parte de las víctimas son trabajadores del té, por el que es célebre Kerala. ■ Jueves, 1 de agosto de 2024











Recogió su bolsa, ganó el centro de la pista y saludó a su Philippe Chatrier como si no fuera la última vez. Pero lo más probable es que lo fuera, aunque él solo reconozca la posibilidad de que así sea. Con el semblante roto, pero también lleno de «agradecimiento», como verbalizó después, Rafa Nadal se fue de su casa tras perder en cuartos de final del torneo de dobles, junto a Carlos Alcaraz, cuyo gesto de cariño cuando el balear enfilaba

va el vestuario sintetizó la belleza de esta breve historia generacional que han compartido.

Fue el hito más doloroso de un día que lo fue mucho para España. Con Mar Molné y Fátima Gálvez sin medalla en tiro tras ser las dos mejores de la clasificación, con los judocas Tato Mosakhlishvili y Ai Tsunoda acariciando un bronce que les escapó entre los dedos. Hasta con Hugo González sufriendo para clasificarse para la final de

SERGIO R. VIÑAS Paris



200 espalda. Pero, escrito queda, ningún dolor mayor que el de Nadal, cuyo discurso suena inevitablemente a retirada. «Se ha terminado una etapa, me fijé un ciclo hasta los Juegos y se ha acabado. Y en frío, cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, cuando tenga

claras mis motivaciones, sea con una raqueta en la mano o sin ella, os lo haré saber», dijo sereno y triste, con la sensación de anticipar un adiós que, faltaría más, quiere anunciar a su manera.

«Estoy en paz», continuó el que quizá sea el mejor deportista español de la historia, tras caer derrotado «en el lugar que más me importa», esa pista central de Roland Garros en la que ha cimentado una historia monumental que ya se

agota, en una ciudad que durante estos días de fervor olímpico le ha venerado como a ningún otro.

Y, mientras empieza a llorarle, España sigue en París sostenida únicamente por la solitaria medalla de bronce del judoca Fran Garrigós. Racha que puede quebrarse hoy, con hasta siete opciones claras de cortar la sequía (marcha, vela, boxeo, judo...). Pero ya no será con Rafael Nadal Parera. Y, por tanto, ya no será lo mismo. ■

46 Deportes

Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN



OO Juegos Olímpicos

### **Tenis**

# Nadal y Alcaraz despiertan de golpe de su gran sueño olímpico

Los estadounidenses Krajicek y Ram, dos reputados doblistas, acabaron (6-2, 6-4) en una hora y 38 minutos con la ilusión que habían generado las dos estrellas españolas

SERGIO R. VIÑAS París



Este oro solo existía en nuestra imaginación y no teníamos ni idea. Lo deseamos y creímos en él con tanta fuerza que

nos convencimos de que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz habían venido a París a recogerlo por nosotros. Pero el deporte tiende a retorcer los guiones más bellos, los que dibujaban al mejor tenista que jamás conocieron las pistas de Roland Garros besando un oro olímpico junto a su heredero natural, abrochando con una corona de laurel una carrera irrepetible.

Lo deseamos con toda nuestra alma y creímos en este oro que nunca será. Porque ayer, en uno de los días más negros que recuerda España en unos Juegos Olímpicos, Nadal y Alcaraz se despidieron del torneo de dobles en cuartos de final. Austin Krajicek y Rajeev Ram, dos reputados doblistas estadounidenses, cinco Grand Slams entre ambos, rompieron (6-2, 6-4) el embrujo de los dos mejores tenistas españoles de todos los tiempos en apenas una hora y 38 minutos.

#### Un clínic de cómo jugar

Incluso, qué demonios, lo deseó Francia, lo deseó una París entregado a su tótem extranjero y a su joven pupilo. Pero iba a ser un imposible, en un día de esos en el que todo se sale del revés, en el que si escupes hacia abajo te puede caer el rebote del cielo aunque las leyes de la física digan que es imposible. La insoportable humedad de la Philippe Chatrier terminó de redondear una indescriptible sensación de ahogo por saber que, más allá de la medalla, más allá de España, quizá haya sido la última vez que Nadal hay puesto un pie esta tierra prometida.

Nunca parecieron capaces los españoles de poder superar a sus sincronizados rivales, aunque en el

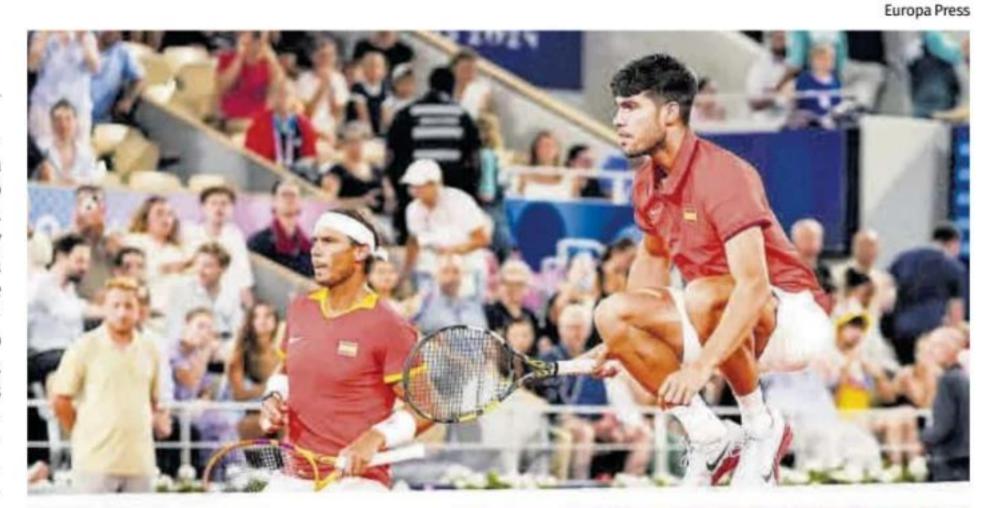

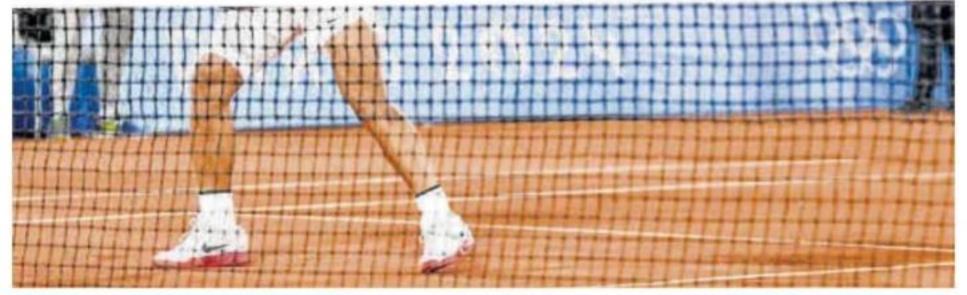

Nadal y Alcaraz, durante el partido de ayer en la pista central de Roland Garros.

Individuales. Paul, próximo rival

# El murciano accede a cuartos sin problemas

Unas horas antes de su eliminación en el torneo de dobles, Carlos Alcaraz selló su pase a los cuartos de final de individuales. A las 16.16 horas, el murciano cerró su partido (6-4, 6-2) ante el ruso Roman

S. R. V. París Safiullin, bajo bandera neutral en estos Juegos, que había comenzado exactamente una hora y media antes. El arranque de Alcaraz fue voraz, tras conceder un 40-0 con dos restos iniciales horribles. Su res-

puesta fue apuntarse 12 de los 13 puntos siguientes, elevando el 3o en el marcador en apenas 11 minutos. Todo ello sin aparente esfuerzo. Safiullin se apuntó el siguiente juego, rompiendo su servicio en blanco, en uno de aquellos momentos de desconcentración del murciano. Nada que fuera preocupante, pues no tuvo problemas en atar el primer set. Misma dinámica para el segundo, de nuevo con iniciado con un *break* a favor de Alcaraz, que cerró el pulso de forma cómoda. Mayores complicación tendrá en cuartos ante el estadounidense Tommy Paul, número 13 del mundo. ■ circuito lleven vidas separadas. Krajiceky Ram ofrecieron un clínic de cómo jugar un partido de dobles y, en cierto modo, dieron una lección de humildad a quienes pensaban que esta disciplina bastante con juntar a dos buenos tenistas.

La tarde ya empezó con muy malas sensaciones, con Nadal cediendo el servicio inicial. Malas vibraciones que se incrementaron en el segundo, ganado en blanco por los estadounidenses. Y no, no era un mal comienzo fruto de la agresividad y las altas revoluciones impuestas por Krajiceky Raav. Era algo mucho más preocupante.

Porque más allá del remarcable buen hacer de sus rivales, Nadal y Alcaraz cometían fallos impropios de su nivel tenístico. Muchos errores no forzados, malas decisiones continuadas en la red, también descoordinaciones que sí habían emergido en el debut y parecieron ya corregidas en el duelo de octavos frente a Países Bajos.

Las señales de alarma se encendieron en la tórrida Philippe Chatrier, con un Nadal que fallaba muchísimo en la red y un Alcaraz que se precipitaba en exceso cuando los estadounidenses subían su línea de defensa tras servicio, sobre todo tras el de Krajicek, un auténtico cañón. Intimidados incluso en algunos tramos, la pareja española confirmó su desastre de set perdiendo el definitivo servicio, el del octavo juego (6-2).

#### Bola ajustada para el «break»

Los españoles necesitaban hacer terapia sobre la marcha, sin bajar-se del tren, con la presión añadida de saberse a un set de que el mayor sueño olímpico del país se fuera por el sumidero en cuartos, una ronda prematura dada la expectación generada a su alrededor.

Pero no era el día, como demostró el octavo juego que iba a resultar decisivo. Con Alcaraz al servicio, España se vio de repente con 0-40 en contra, hábiles Krajicek y Ram

# Nunca pareció capaz la pareja española de poder superar a un dúo muy sincronizado

para encontrar siempre los lugares en los que sus rivales dudaban de si ir uno o el otro. El break se resolvió con una bola ajustada que, en ausencia del ojo de halcón, Nadal y Alcaraz intentaron discutir durante un par de minutos con la árbitra del partido. El intento fue baldío.

#### La caldera de la Chatrier

Se resistieron hasta el final los españoles, con un décimo juego que fue pura pasión. Nadal avivaba con aspavientos la caldera de la Chatrier, de su propia casa, a cada punto que conseguían Alcaraz y él. Pero no había manera, no era el día, y menos con Krajicek al servicio en el juego decisivo. Salvó España una pelota de partido de los estadounidenses, pero a la segunda murieron en la hoguera y, con ellos, las ilusiones de un país que soñaba con su medalla como con ninguna otra.

Nadal se marcha, quizá para siempre. Alcaraz permanece para jugar los cuartos de final del individual, misma ronda que Sara Sorribes y Cristina Bucsa en el cuadro de dobles femenino, la otra opción de medalla que aún tiene el tenis español. Porque no, ese oro que tanto deseábamos no existía. Solo lo hacía en nuestra imaginación y no teníamos ni idea. ■

Deportes | 47 Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

# Juegos Olímpicos 👓





#### SERGIO R. VIÑAS Paris



Si se repasan las previsiones medallas españolas saltará enseguida a la vista que Nikoloz Sheraza-

dishvili, más conocido como Niko Shera (Tiflis, Georgia, 1996), era un nombre destacado en todas ellas. A la anterior cita olímpica, el judoca nacido en Georgia y afincado en Madrid desde los 14 años llegó como líder mundial de la categoría de -90 kilos y, por tanto, como máximo favorito al oro.

El séptimo puesto, en cambio, fue su techo. «Fue tan duro que pensé en dejar el judo», rememora, recuperada la confianza en sí mismo, sanada también la rodilla que se le quebró en el camino entre Tokioy París. Más grande y más fuerte, en una categoría superior, -100 kilos, hoy perseguirá de nuevo el sueño olímpico y no vacila cuando se le pregunta qué se puede esperar: «La medalla de oro».

#### – ¿Sería el único resultado con el que se iría contento de París?

 Yo me iría contento si consigo disfrutar de mi judo, disfrutar de la competición y si lo doy todo. Entonces, si yo lo doy todo y lo disfruto, llega esa medalla de oro. Seguro.

#### En este ciclo olímpico ha decidido cambiar de peso.

 Creo que ha sido la decisión correcta, porque sufría mucho bajando el peso. Mi cuerpo, mi altura [1,91 metros] y mi masa muscular no me permitían quedarme tanto tiempo en menos de 90 kilos.

#### Llegó a decir que pasaba mucha hambre.

 Sí y, además, cuando haces tantas bajadas de peso llegan las lesiones y eso termina por acortar tu carrera. Confiaba en que podía estar en menos de 100 kilos mejor que en menos de 90 y podría conseguir los mismos resultados. En ello estoy.



Niko Shera, en la capital francesa antes de su debut de hoy.

# **NIKO SHERA**

El judoca hispanogeorgiano buscará en París el título olímpico que no pudo lograr hace tres años, pese a que llegaba como líder del «ranking» mundial. Ahora ha subido de categoría, a la de menos de 100 kg

# «Si lo doy todo y lo disfruto, ganaré el oro. Seguro»

#### — El peaje es que ahora se enfrenta a rivales más grandes, más fuertes ymás pesados.

 No estaba acostumbrado a enfrentarme a gente de mi altura o más altos y ahora tengo que hacerlo. He cambiado un poco mi estilo de judo y también han cambiado los rivales a los que tengo que estudiar. Son deberes nuevos, por así decirlo.

 Llega sin la presión de ser el número uno del «ranking», sin esa etiqueta de tener la medalla casi asegurada. ¿Le ayudará a liberarse?

 Realmente nunca sentí presión por lo que se dijera de mí, soy yo el que se pone la presión, no hay nadie más exigente que yo. Ahora mi perspectiva ha cambiado, por la forma de tomarme las cosas, y espero que eso se muestre en París.

#### — ¿En qué sentido?

 En la exigencia que yo tenía conmigo mismo, en el hecho de no disfrutar de cada resultado. Yo ganaba una competición y era tan exigente que estaba mirando en cualquier detalle el más mínimo fallo sin darme margen para disfrutar. Este año he conseguido disfrutar más con mis resultados. Con una medalla de plata, cuando competía en menos de 90 kilos, estaría muy mal conmigo mismo. Estaría mirando los vídeos y no llegaría a disfrutar. Este año he estado presente en tres finales, he conseguido un bronce en el Mundial, resultados bastante buenos que he aprendido a disfrutar. He encontrado el equilibrio, disfrutar de los resultados mientras aprendo de los errores que cometo.

#### – ¿Ese bronce mundial es el que le ha llevado a estar convencido de que puede ser campeón olímpico?

- Totalmente. Porque yo me puedo sentir entrenado, pero es la competición la que determina si de verdad estás preparado. Y eso ha ocurrido en el campeonato del mundo, que es la competición más importante que tenía antes de los Juegos. El combate que perdí fue muy ajustado, contra el azerbayano, al que hemos estudiado más. Me ha permitido acceder a los Juegos como cabeza de serie. Los objetivos que nos habíamos marcado tras la lesión los hemos cumplido. Y ahora queda el último de todos, que es, ahora sí que sí, el top1.

#### – ¿Cómo le ha marcado el tener un padre que fue judoca?

 A mí me ha marcado para bien, porque no ha sido un padre obsesivo. Sí que quería proyectar en mí lo que él no pudo conseguir, por circunstancias de la vida, por la guerra, por el trabajo, por formar una familia con 19 años... Él sí que quería que yo hiciese judo, pero realmente en lo que más me ayudó es en intentar ser honesto conmigo mismo. ■

# Judo

# Mosakhlishvili y Tsunoda pierden sus batallas por el bronce

FRANCISCO CABEZAS Paris

Salió corriendo del tatami Tristani Mosakhlishvili (-90kg), como si quisiera que aquello acabara cuanto antes. Salió con el semblante triste, reflexiva, pero paciente, Ai Tsunoda (-70kg), como si quisiera ver que el camino continúa. El hispanogeorgiano y la ilerdense (de padre japonés y madre francesa), que batallaron ayer todo el día por una medalla, acabaron cediendo en el último escalón.

Mosakhlishvili, tras perder la semifinal, tampoco pudo superar la final de consolación, quedándose con el cuarto puesto. Mientras que Tsunoda, que llegó desde la repesca, también acabó perdiendo el combate con el que hubiera obtenido uno de los dos bronces en disputa.

Mosakhlishvili, a quien llaman Tato, nacionalizado por carta de naturaleza en enero de 2022, llegó a las semifinales tras una matinal en la que venció sus tres combates con una notable superioridad. Cayó en la semifinal ante el número uno y oro en Tokio, el también georgiano Lasha Bekauri. No se repuso de esa derrota. El griego Tselidis, doble bronce europeo, supo defenderse tras apuntarse un rápido waza-ari. A Tsunoda, de 22 años, su determinación obligaba a tenerla en cuenta. Perdió en el combate definitivo de la repesca contra la austriaca Polleres, que no le dio opciones con un ippon. ■

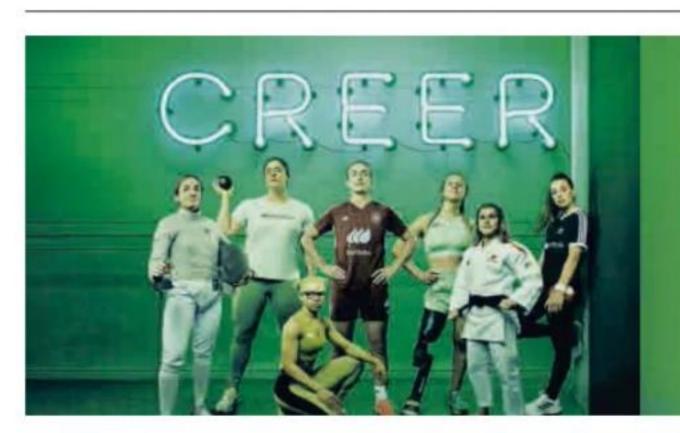

La fuente de energía más poderosa del mundo.





48 Deportes

Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

# ( ) Juegos Olímpicos

#### **Baloncesto**

# Dos tiros libres de Laura Gil sellan el pase a los cuartos

REDACCIÓN

La selección española venció a Puerto Rico (62-63) en el segundo partido del Grupo A gracias a dos tiros libres finales de la murciana Laura Gil. El apurado triunfo, unido al primero ante China (90-89) en la prórroga, garantiza al equipo de Miguel Méndez el acceso a los cuartos de final del torneo antes de jugar ante Serbia pasado mañana.

Los puntos de Gil resultaron decisivos al ser los finales, en la última posesión de España. Fueron los dos únicos que sumó la jugadora murciana, superviviente de la plata de Río 2016, pero España gozó de las aportaciones clave de la nacionalizada Megan Gustafson (18 puntos y 13 rebotes) y Leo Rodríguez (17 puntos).

#### Vela

# Echegoyen, la abanderada, se queda fuera de las medallas

REDACCIÓN

El 49er FX español, con Támara Echegoyen como timonel y Paula Barceló de tripulante, se quedó fuera de la regata que decidirá las medallas entre los diez barcos mejor clasificados.

Echegoyen, campeona en Londres 2012, y Barceló, que ya fue compañera suya en Tokio 2020, donde quedaron cuartas, finalizaron su participación en decimotercer lugar. La abanderada de España en estos Juegos dijo que se sintió «liberada» al ganar la última carrera, lo que no evitó la eliminación. Admitió que había vivido «una semana dura» en la que ha «aprendido mucho y no solo en lo deportivo» y aclaró que se despedía de «la carrera olímpica pero no de la deportiva profesional». ■



Léon Marchand, durante la prueba de 200 mariposa en la que ganó ayer uno de sus dos oros en La Défense.

# Natación

# Marchand inicia un tiempo, Ledecky perpetúa el suyo

El gran ídolo de Francia protagoniza un momento icónico doblando triunfos en mariposa y braza. La estadounidense logra su octavo oro.





La leyenda de los Juegos se construye a partir de pedazos icónicos. De aquellos que nunca nadie más olvida.

Léon Marchand, a sus 22 años, inicia un tiempo que se presume inolvidable. Katie Ledecky, a sus 27, insiste en perpetuar el suyo.

Marchand sumó dos oros más en estos Juegos - ya son tres junto al de 400 estilos-. Y los consiguió en pruebas que hasta entonces debían ser antagónicas, los 200 mariposa (1.51.21, con récord olímpico) y los 200 braza. Como si, puestos a romper con la historia, quisiera también hacerlo con las leyes de la naturaleza. Ese viraje cuando todo parecía ya perdido será difícil de olvidar. Ese nado subacuático. Esos últimos 50 metros en los que, con su aleteo, sobrevoló sobre el plusmarquista mundial húngaro Milak, que se vio engullido tanto por el alumno aventajado de Phelps como por una afición cuyos gritos hacían temblar las sillas.

Marchand, a quien la victoria en los 200 braza se daba ya por descontada (con 2.05.82 incluso batió el récord olímpico del australiano Stubblety-Cooken Tokio), tenía en el 200 mariposa la verdadera prueba. La que permitiría saber si es solo un nadador genial y superdotado, o si tiene la capacidad suficiente para convertirse en leyenda.

El suelo comenzó a temblar. Y Milak, que había dominado los primeros 150 metros, se encontró de repente con la cabeza de Marchand a su altura. El francés lo había cazado al emerger del viraje. A partir de ahí, el

# Hugo González sufre el pase para la final del 200 espalda y Zhanle sella un récord del mundo

húngaro se vio condenado. Mientras Marchand nadó el último largo como si casi acabara de comenzar (29.76), a Milak los brazos se le encogieron (30.23). La plata, en su caso, debería ser consuelo. No le ganó un simple rival. Le ganó quien inicia una era. Extrema la suya Ledecky, que continúa disfrutando con la misma sonrisa estrenada con 15 años en los Juegos de Londres. La estadounidense no solo se revolvió contra su presunto crepúsculo, sino que superó (15.30.02) en cercade cinco segundos su récordolímpico de los 1.500 logrado en Tokio (15.35.35). Lo hizo nadando sola hasta conquistar su octavo oro olímpico, igualando así Jenny Thompson como la nadadora con más oros de siempre.

El español Hugo González salió de La Défense con peor cara. Se metió en la final de los 200 espalda, prueba de la que es campeón del mundo. Pero lo hizo con el peor tiempo (1.56.52). Saldrá hoy en la calle ocho. Difícil horizonte.

Quien pudo despedirse en paz fue Jessica Vall. A sus 35 años, y tras nadar la semifinal del 200 braza, pudo decir adiós como merecía, disfrutando de sus terceros Juegos.

El colofón llegó con el chino Pan Zhanle rompiendo su récord mundial, el primero en París, en los 100 libre con una increíble marca de 46.40 (en febrero la fijó en 46.80). Zhanle, de 19 años, le sacó más de un segundo al australiano Chalmers (plata) y al rumano Popovici (bronce).

# Waterpolo

Ashley Landis / AP

# Triunfo sobre Grecia, el tercero de las chicas de Oca

REDACCIÓN

Tercera victoria de la selección de Miki Oca, esta vez frente a Grecia (10-8). El próximo rival en el, hasta ahora, desfile imperial de España, será Italia el domingo, con el objetivo de mantener el liderato del grupo por delante de Estados Unidos, el ogro al que derrotaron en el anterior partido.

El duelo con Grecia estuvo presidido por la igualdad hasta el descanso (2-2 y 3-3), pero las españolas cobraron ventaja en el tercer parcial (4-2) y
la ampliaron en el último cuarto antes de que las helenas empataran otra vez (1-1). Judith Forca fue la máxima anotadora con cuatro goles. La acompañaron Bea Ortiz y Elena Ruiz con dos tantos cada una. 

■

#### Tiro

# Dos diplomas que saben a poco para Molné y Gálvez

REDACCIÓN

Mar Molné y Fátima Gálvez quedaron cuarta y quinta, respectivamente, en la final de tiro al plato. Estaban contentas por el resultado, aunque las expectativas de medalla se habían multiplicado cuando en la ronda clasificatoria matinal habían terminado primera y segunda. pero se quejaron de algunas condiciones bajo las que celebró la competición.

La ganadora de la final en el campo de tiro de Chateuraux, reservada solo a las seis mejores, fue la guatemalteca Adriana Ruano, que logró el primer oro de la historia olímpica de su país y la tercera medalla de siempre. Lo logró con 45 aciertos, estableciendo un nuevo récord olímpico, que era de 43.

Deportes | 49 Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

# Juegos Olímpicos









Alexia Putellas saluda a la grada tras marcar el segundo gol de España.

### **Fútbol**

# Ni las malas artes de Brasil tumban a una sólida España

El conjunto de Tomé se sobrepone a un encuentro trabado (0-2) y blinda su pase a cuartos de final donde se enfrentará a Colombia

LAIA BONALS



A paso firme. España se repone a todo, hasta al juego sucio que Brasil intentó imponer (o-2). Ni las perdidas de tiempo exage-

radas ni las entradas con extrema dureza hicieron tambalearse al conjunto de Montse Tomé, pese a que no tuvo su mejor día. En su debut en unos Juegos se plantan en cuartos de final y empiezan a hacer buenos los pronósticos. Colombia será el rival de España el sábado a las 17.00 horas en Lyon.

El partido fue descoordinado. España propuso y Brasil improvisó, pero ninguno de los dos conjuntos dominó. El primer tiempo fue especialmente espeso y accidentado. Muchos parones y demasiadas faltas torpedearon el ritmo que quería imponer la selección de Tomé. El once estuvo plagado de rotaciones. Aitana, Alexia, Mariona y Salma empezaron desde el banquillo. Y España las echó de menos. Y mucho.

La primera parte tuvo poco en-

canto. Más allá de un remate el poste de Brasil y un error a bocajarro de Eva Navarro, el marcador no tuvo intención de moverse. Pese a eso, el primer tiempo del Brasil-España será recordado. Fue (probablemente) el adiós a una leyenda.

### Marta se va con una roja

Marta Vieria vio la tarjeta roja por una entrada con la pierna excesivamente alta que impactó en la cabeza de Olga Carmona. El colegiado no dudó y le enseñó la tarjeta que ponía punto y final a su participación en el encuentro. Marta se echó a llorar. Lágrimas de pena, de frustración.

Tanto las futbolistas españolas como las brasileñas se quedaron estupefactas al ver lo que acababa de pasar. Marta, de 38 años, se marchó resignada, con un dolor descomunal directamente proporcional al tamaño de su leyenda. Solo si Brasil llega a semifinales podría volver a jugar con la canarinha, algo que se plantea complicado.

El partido llegó al descanso destemplado. La desesperación atusó a las españolas, que a medida que iban pasando los minutos y veían cómo la guardameta brasileña se abonaba a las males artes parando el

partido cada 20 minutos. Pese a eso, y ya con Alexia, Aitana, Mariona y Salma sobre el césped, España empezó a reconocerse.

Patri Guijarro se tuvo que marchar con molestias, como Cata Coll minutos más tarde tras un rodillazo en la cara que le abrió una brecha en el pómulo. Brasil jugó pasado de vueltas, con una agresividad innecesaria que puso en peligro la integridad de las españolas en diferentes momentos del partido.

Mientras Brasil ponía la dureza, España intentó poner el fútbol. No acababa de fluir, pero con futbolistas de tanto nivel en sus filas, tarde o temprano, tenía que llegar una genialidad. Y nació de las botas de Mariona Caldentey, que puso un balón con música al punto de penalti para que Athenea se encontrara el esférico y con tan solo empujarla, el primer tanto para España subió al marcador. Por delante en el marcador, la urgencia desapareció y Montse Tomé respiró en la banda.

En los 16 minutos de añadido, tras las incesantes perdidas de tiempo de Brasil, Alexia puso el puntoy final a un encuentro surrealista con un zurdazo desde fuera del área que sellaba la clasificación.■

### Natación en el Sena

# El triatlón acaba disputándose y con más polémica

Los jueces no hicieron repetir una salida nula en la prueba acuática. «La federación se ha reído de nosotras», dice Godoy

LETICIA FUENTES Paris

A las 8 de la mañana, las 55 triatletas saltaban al río Sena en la primera competición en sus aguas, después de que se hubieran anulado dos sesiones de entrenamientos por la toxicidad provocada por las lluvias. Una imagen para la historia de Francia tras 100 años de prohibición del baño pero que se ha visto empañada por la polémica desde el primer segundo de la competición, cuando varias atletas saltaban al Sena antes de tiempo.

«Creo que la Federación Internacional se ha reído un poco de nosotros. Ha habido salida nula y no se ha repetido. Ha sido exagerado, incluso yo me he quedado parada pensando que sería una salida nula», afirmó la española Anna Godoy al acabar la prueba y sentenció: «Está pasando en cada carrera, que se tiran antes, y no puede ser porque nos perjudican a las legales». Las imágenes eran clarísimas.

#### La corriente y los resbalones

Otro punto negativo fue la fuerte corriente del río, que dificultó la prueba de nado, y que provocó un desgaste mayor a las nadadoras

porque las llevaba a los muros de piedra laterales. Con la bicicleta, la prueba no resultó más fácil. El suelo de adoquín, mojado tras las lluvias de la noche, provocó varias caídas. «Han tenido ocho años para preparar estos Juegos. Cada año vamos a peor», criticaba Godoy ante la prensa.

La calidad del agua del Sena era la máxima preocupación. A la organización le preocupaba otra jornada de lluvias, con la alerta naranja por tormentas que azota a Francia estos días, que iba a imposibilitar el nado en el río parisino. El plan B era mutar la competición de triatlón a duatlón. Un fiasco, puesto que competir en el río más famoso de Francia era uno de los principales reclamos de estos Juegos. La amenaza no se cumplió y, al final, las atletas de triatlón rompían la maldición de más de cien años de un Sena no apto para el baño. Ganó la medalla de oro la francesa Cassandre Beaugrand para regocijo local. Godoy quedó 17º. Míriam Casillas, la 33a.

Las dificultades fueron menos en la categoría masculina, disputada dos horas más tarde. Alberto González fue el mejor clasificado de los tres españoles al terminar octavo. El británico Alex Yee se alzó con el oro. ■

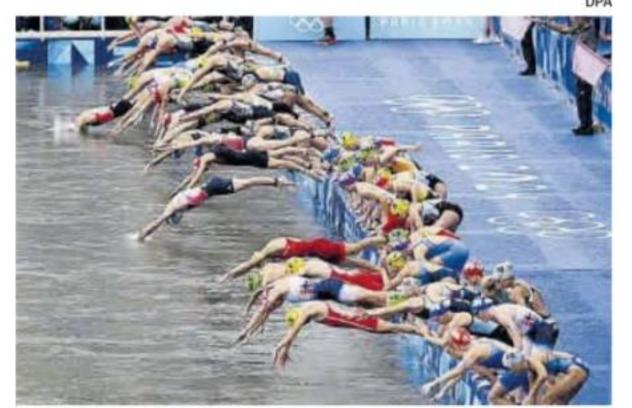

Las nadadoras del triatión saltan a las aguas del Sena, ayer.



# OO Juegos Olímpicos

# El inicio del torneo de golf

El jugador catalán afincado en EEUU compite junto al campeón de Barrika por el podio olímpico. Puig, que juega en el circuito saudí, ha crecido esta temporada como golfista y ha hecho un gran esfuerzo para estar en París

# David Puig pone a prueba su estirón junto a Jon Rahm

#### ALBERT GUASCH



Después de la entrevista, David Puig se sube a un coche y desaparece con un potente rugido de su motor. Acelera y hace

ruido Puig. No solo con las manos en el volante. Este curso ha generado un estruendo golfístico considerable.

A sus 22 años, Puig ha pegado un estirón en su juego. Disputa su segunda temporada en el circuito saudí de LIV, que le fichó cuando aún estaba en la universidad. En una incursión en el circuito asiático, conquistó en febrero su segundo torneo como profesional, el Open de Malasia. El primero fue en Singapur en 2023.

En el US Open, tercera vez que participaba en un major, superó el corte y eso le permitió ascender al puesto 113 del ránking mundial, suficiente para apropiarse de la segunda plaza olímpica, al lado de Jon Rahm. Por poquito superó a Jorge Campillo. Antes multiplicó sus viajes por todo el mundo para competir y sumar puntos. En 20 días, Arizona, Cancún, Las Vegas, Malasia, Omán... Una locura.

Así que en el Club de Golf de Barcelona, lugar de la entrevista,

Puig reflexiona sobre su rápido ascenso, el esfuerzo invertido y la oportunidad de disputar unos Juegos Olímpicos. Sucede unos días antes de desplazarse a París. «Participar en unos Juegos era uno de mis sueños y lograrlo me hace sentir muy bien conmigo mismo», explica en medio del esplendoroso verde del club pegado a Sant Esteve Sesrovires. Creció en L'Ametlla del Vallès, pero aquí empezó a gatear como golfista.

El estreno de Puig se producirá hoy con buenas sensaciones después de merodear por los primeros puestos durante casi todo el torneo LIV del Reino Unido de la semana

Matt York / AP

David Puig, en un entrena-

miento en Le Grand National,

el campo donde se juega la

competición olímpica.

pasada. No tan buenas como las de Rahm, al que se le escaparon las lágrimas al certificar su victoria: fue su primer trofeo en 15 meses. Lágrimas de liberación.

La competición se disputa entre el 1 y 4 de agosto en Le Golf National, campo propiedad de la Federación Francesa de Golf, ubicado a 41 kilómetros de la villa olímpica. Puig lleva una trayectoria algo paralela a la de Rahm. Pasó cuatro años en el CAR de Sant Cugat antes de decantarse por una propuesta de la Universidad de Arizona State, la misma en la que creció el golfista de Barrika. Y ha mantenido en Scottsdale (Arizona) su base residencial. Como el vasco.

Y como Rahm compite en el circuito profesional saudí. No a su nivel económico. Pero no se queja.

Al contrario. «Apostó por mí

desde el principio. Me dio de un día para otro la posibilidad de competir con los mejores jugadores del mundo y darme una experiencia que en ningún otro sitio hubiera podido encontrar tan rápido», dice Puig, al que se le ha quedado una musiquita

norteamericana al hablar

Se siente capaz de optar a los majors. Y al podio olímpico. «Espero disfrutar de los Juegos. Pienso que Jon y yo podemos hacer buen papel. Queremos la medalla. Y creo que tengo el nivel». Puig quiere hacer más ruido.

en catalán y castellano.

# La agenda

#### **ATLETISMO**

Alvaro Martin, Diego García, Paul Mcgrath

7.30h. 20 km marcha

Maria Perez, Cristina Montesinos, Laura Garcia-Caro

9.00h. 20 km marcha

#### REMO

#### Virginia Diaz

9.30h. Scull. Semifinales

#### Aleix Garcia-Rodrigo Conde

11.30h. Final doble scull

#### **VOLEY PLAYA** Liliana-Paula / Marwa-

Elghobashy (EGI) 11.00h. Grupo A

### SALTO OBSTÁCULOS España

11.00h. Equipos calificación

#### NATACIÓN África Zamorano

11.04h. 200 espalda. Eliminato-

#### Carmen Weiler

11.13h. 200 espalda. Eliminato-

#### Hugo González 11.52h. 200 estilos. Eliminatorias

4x200 libre (M)

#### 12.16h, Eliminatorias

#### GOLF

#### Jon Rahm y David Puig

11.06h. Primera jornada

### JUDO

#### Niko Shera

11.36h. Categoría -100 kg.

#### WATERPOLO

España - Serbia (H)

12.05h Grupo B

#### TENIS

#### Carlos Alcaraz-Tommy Paul (EEUU)

No antes de las 13.30h. Cuartos de

Bucsa-Sorribes/ L. Kichenok-N. Kichenok (Ucr)

13.00h. Cuartos de final

#### BOXEO

#### **Enmanuel Reyes**

13.08h. -92 kg. Cuartos de final

#### **BALONMANO**

### España - Hungría (M)

14.00h Grupo B

#### VELA

#### Joaquin Blanco

14.20h Final ILCA 7

#### Diego Botín-Florian Trittel

14.43h 49er. Regata de nedalla

#### **PIRAGÜISMO Pau Echaniz**

15.30hSemifinal Kayak K1

#### HOCKEY

#### España - Sudafrica

17.30h Grupo B (M)

#### BADMINTON

#### Carolina Marín

18.30h Ronda 16

#### **BALONCESTO 3X3**

#### España - China

18.00h Preliminar (M) España - Estados Unidos

21.30h Preliminar (M)

# El medallero



| 41. | España      | 0 | 0  | 1    | 1  |
|-----|-------------|---|----|------|----|
| 10. | Alemania    | 2 | 2  | 2    | 6  |
| 9.  | Canadá      | 2 | 2  | 3    | 7  |
| 8.  | Italia      | 3 | 6  | 4    | 13 |
| 7.  | EEUU        | 5 | 13 | 12   | 30 |
| 6.  | Corea S.    | 6 | 3  | 3    | 12 |
| 5.  | Gr. Bretaña | 6 | 6  | 5    | 17 |
| 4.  | Australia   | 7 | 6  | 3    | 16 |
| -   | Japon       | 0 |    | 1375 | 12 |



Deportes | 51 Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

# Juegos Olímpicos 👓 👀





#### **Boxeo**



José Quiles tras ganar su combate y acceder a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos.

# Quiles se mete en cuartos en busca de las medallas

El boxeador eldense luchará el sábado por asegurar el podio ante el actual campeón • «Me he quitado una espina», señala el púgil tras ganar en su debut

EFE



El boxeador eldense José Quiles dominó el cuadrilátero del Arena París Nord y se ganó el pase a cuartos de

final de la categoría de 57 kilos en busca el sábado de las ansiadas medallas.

El subcampeón de Europa sabía que el camino hacia la medalla no sería sencillo en una competición tan disputada como París 2024, pe-

ro consiguió vencer tras tres asaltos complicados de los que se deshizo mareado y con un chichón. «Vamos a por esas medallas» es el lema con el que Quiles venía a este torneo y así lo demostraron sus golpes directos contra el kazajo Makhmud Sabyrkhan. El púgil alicantino logró desde el primer asalto bloquear los ataques de su adversario, esquivarlos y en el contraataque arriesgó con una serie de crochés, si bien Sabyrkhan le sorprendió con un estilo más agresivo en los últimos segundos. Esa misma estrategia siguió en el segundo asalto, cuando trató de arrinconar al español, que, más tarde, logró incluso que el kazajo acabase de rodillas sobre el cuadrilátero. Desde las gradas el público español recibió a Quiles con una ovación y no dudó en rugir para animar cada uno de sus avances coreando su nombre. Pero Sabyrkhan, campeón del peso inferior de 54 kilos en 2023 y subcampeón en 2021, también luchó hasta el último segundo por imponerse. La victoria de este combate garantiza el pase este sábado a unos reñidos cuartos contra el uzbeco Khalokov, actual campeón en esta misma categoría y que justo antes a este duelo se alzó con la victoria contra el sueco Nebil Ibrahim.

Quiles declaró haberse quitado de encima la espina de clasificarse en unos Juegos Olímpicos que llevaba consigo desde hace más de tres años. Sobre Sabyrkhan sabía que sería un «rival complicado», que para poder estar en este cuadrilátero tuvo que subir de peso, pero eso no impidió al español sacar el «200 por 100 que llevaba» y que, «por suerte», saliera «todo bien». «Todo el trabajo que hemos hecho para llegar aquí al combate ha salido a la perfección», declaró Quiles con una sonrisa de satisfacción sin todavía saber cómo se las ha apañado para ganar a alguien de la talla de Sabyrkhan.■

# Voley playa

# Liliana y Paula buscan el pase a los octavos de final

R.A.

La pareja alicantina formada por la benidormense Liliana Fernández y la oriolana Paula Soria buscarán hoy los octavos de final del torneo olímpico ante las egipcias Abdelhady y Elghobash. La victoria les garantizaría el pase directo a los octavos de final y una derrota les haría depender de otros resultados para avanzar ronda. Las españolas perdieron este martes frente las brasileñas Ana Silva y Santos en su segundo partido, pero su victoria en el primer partido les hace tener las opciones intactas. ■

# Natación

# La nadadora eldense Alba Herrero debuta en el relevo 4X200

R.A.

La nadadora eldense Alba Herrero, del Club Natación Elche, debuta esta mañana en los Juegos en el relevo 4x200, cumpliendo un sueño. Alba tiene plena confianza en superar la eliminatoria y de mejorar su actual registro de los 200. ■

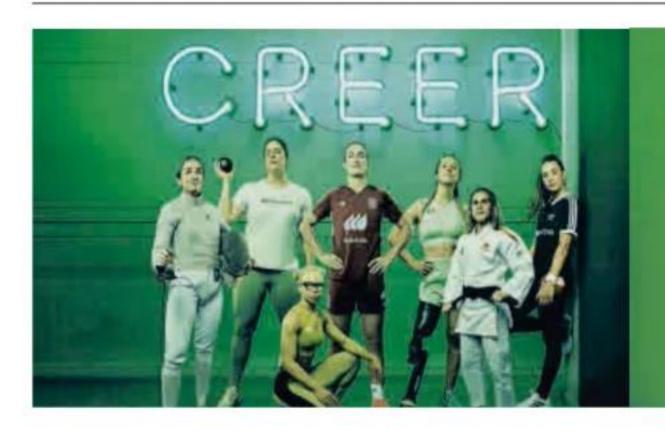

La fuente de energía más poderosa del mundo.





52 Deportes

Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

# Pretemporada

# El Elche evidencia sus carencias ante el Castellón

Media docena de goles, todos ellos anotados a la considerada «unidad A», muestran las debilidades de una plantilla franjiverde todavía por terminar

ALEJANDRO RUIZ



#### Elche Castellón

ELCHE: Edgar Badia, Mario Gaspar (Álvaro Núñez, m.46), Álex Martín, Pedro Bigas, Óscar Plano, Nico Mercau, José Salinas, Aleix Febas, Nico Castro, Rodri Mendoza y Adam. En el minuto 64 entraron: Mourad, Josan, Matía Barzic, Mario Guilabert, Didac, Luis Roldán, Pablo, Bakary y Ali.

CASTELLÓN: Schwake, Lottin, José Borriko, Jesús De Miguel, Mats Seunstjens, Sergio Moyita, Douglas, Óscar Gil, Kenneth, Jozhua y Alberto Jiménez. En la segunda parte entraron: Gonzalo, Raúl Sánchez, Chirino, Villahermosa, Israel Suero, Cipenga, Álex Calatrava, Jose Albert, Iker Punzano, Murcia y Jetro.

GOLES: 0-1 (m. 23), Jesús De Miguel; 0-2 (m.32), Douglas; 0-3 (m.43), Lottin; 0-4 (m.47) Cipenga; 0-5 (m.60), Villahermosa; 0-6 (m. 62), Raúl Sánchez.

Severo correctivo el aplicado en la tarde de ayer por parte del Castellón al conjunto franjiverde, endosándole un contundente 6-0. En su cuarto partido de pretemporada, los de Sarabia se hundieron a nivel defensivo a raíz del primer tanto rival. El choque dejó al descubierto las principales parcelas a reforzar en el mes que resta de mercado. Pese a que el resultado fue algo abultado para lo visto sobre el verde del Pinatar Arena, la falta de gol y los problemas a la espalda de la defensa ilicitana son dos grandes conflictos que el Elche de Sarabia parece arrastrar de la era Beccacece.

Con las novedades de Óscar Plano por Dídac en la mediapunta y de Álex Martín por Bakary en el centro de la zaga, el Elche arrancó el partido buscando la meta castellonense. Primero a través un remate desviado de Adam a centro de Salinas, y más tarde en una gran acción individual de Mendoza, los de Sarabia pecaron de una falta de acierto que sería penalizada más tarde.

Superado el ecuador de la primera mitad, Bigas llegó tarde al corte haciendo penalti sobre Lottin. La pena máxima fue anotada por Jesús De Miguel, cediendo el Elche de esta forma el primer gol en contra en lo que va de pretem-



Mario Gaspar pugna con Jesús de Miguel durante el partido.

porada. No sería el último, ya que el tanto permitió crecer al Castellón en el partido, que empezó a encontrar huecos a la espalda de la defensa ilicitana. De esta forma llegaron otros dos goles más anotados por los de Schreuder en el primer acto. En el 33, firmado por Douglas aprovechando el rechace de una gran parada de Badía, y el tercero, en una gran definición de Lottin frente al meta franjiverde.

La segunda mitad arrancó con 11 futbolistas diferentes por el cuadro castellonense y un único cambio del Elche, dando entrada a Álvaro Núñez por Álex Martín. El generalizado cambio de protagonistas sobre el verde no modificó la
dinámica del choque. El Castellón,
obra de Cipenga, anotó el cuarto
minuto y medio después del pitido
inicial, dando paso al quinto de Villahermosa alcanzada la hora de
encuentro. La sangría defensiva
franjiverde no concluiría aquí, recibiendo un nuevo correctivo en
forma de sexto gol en el 64', anotado por Raúl Sánchez, en la jugada previa a las sustituciones de Sarabia.

Con la entrada de los cambios,

gran parte de ellos con ficha en el filial, el equipo igualó fuerzas con el conjunto rival. El paso de los minutos benefició al Elche, que comenzó a poblar la meta rival con mayor frecuencia fruto de las internadas de Josan por derecha y Dídac por izquierda. Sin peligro alguno sobre ninguna de las dos áreas durante el tramo final, el choque finalizó confirmando la primera derrota de la pretemporada franjiverde.

El próximo sábado, una nueva oportunidad para recomponerse frente al Zaragoza.■

## **Amistoso**

# Empate de crecimiento del Eldense ante el Cartagena (1-1)

PABLO L. RIQUELME

El equipo azulgrana estrenaba su segunda equipación de esta temporada, y en el partido se estrenó de la mejor manera con el gol de Juanto Ortuño a los once minutos después de una buena internada por la banda izquierda y la combinación con Bouzaidi. Los eldenses habían empezado mejor y eso se plasmó en el marcador, incluso unos minutos más tarde Alan Godoy pudo hacer el segundo.

Pero con el partido controlado y con relativa tranquilidad llegó el fallo del guardameta eldense Dani Martín, que buscando salir jugando por bajo entregó el balón a Andy para que pusiera las tablas en el marcador tras definir sin dificultad. El gol de los cartageneros sirvió para que cogieran el dominio del partido, pero sin ocasiones claras, mismo guion que en los de Elda, que no tuvieron ninguna más allá de un disparo de Juanto. Con el empate a uno y la sensación de ser más que nunca un partido de pretemporada se llegó al descanso. Tras la reanudación el técnico solamente ejecutó el cambio bajo los palos, dando entrada a Mackay por Dani Martín.

Partido muy trabado, con ligero dominio de los locales y con un Eldense parando cada acción con faltas. Casi a la media hora de partido Ponz revolucionó el once, con Sixtus y Quintana como más adelantados. ■

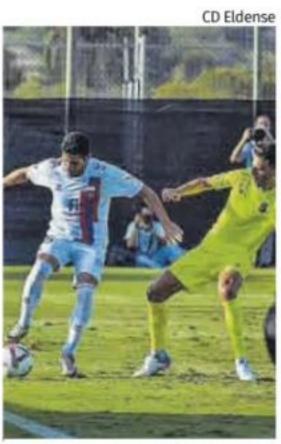

Un instante del partido.

INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024

#### **Primera RFEF**

# El delantero venezolano Jeriel de Santis se incorpora al Intercity

**EFE** 

El Intercity ha confirmado este miércoles el fichaje del venezolano Jeriel de Santis, delantero que llega en calidad de cedido por el Alianza de Lima peruano.

Jeriel de Santis, de 22 años de edad, ocupa plaza de sub-23 y tiene también la nacionalidad peruana. El nuevo jugador del Intercity dio sus primeros pasos como futbolista en el Caracas CF para militar después en el Boavista portugués, Cartagena B y Alianza de Lima.

En el equipo peruano, Jeriel de Santis se encontraba disputando el Torneo de Clausura en el que anotó once goles en 20 partidos. Igualmente, el atacante venezolano también ha sido internacional con la selección sub-21 de su país.

El nuevo delantero del Intercity, el decimosexto fichaje del equipo alicantino para esta temporada, destaca por su gran envergadura y potencia al medir 1,90, además de su polivalencia en el ataque.

De Santis tiene previsto incorporarse de inmediato a los entrenamientos del primer equipo del Intercity a las órdenes del técnico argentino Alejandro Sandroni. El Intercity ha remodelado por completo la plantilla.



Jeriel de Santis.

# Trofeo Ciudad de Alicante



María José Marcos, consejera de comunicación y marketing del Hércules.

# El Hércules prepara una fiesta en el Rico Pérez

El club conmemorará mañana el 50 aniversario del estadio con actuaciones y reconocimientos antes del encuentro ante el Alavés

CÉSAR HERNÁNDEZ

El Hércules quiere convertir el Trofeo Ciudad de Alicante, que disputará mañana (19.30 horas) ante el Deportivo Alavés, en una fiesta para sus aficionados con actuaciones musicales, animación y también entrega de reconocimientos personalidades que han marcado la historia del club con motivo del 50 aniversario del esta-

dio Rico Pérez. La consejera de comunicación y marketing del Hércules, María José Marcos, ha sido la encargada de presentar este martes los actos de una jornada que pretende ser un «reencuentro» y la prolongación de la «fiesta por todo lo alto» que vivió la afición herculana el pasado 5 de mayo tras el ascenso a Primera Federación.

Marcos ha explicado que las puertas del estadio se abrirán a las 18:00 horas y que desde ese momento habrá una animación especial por parte del popular 'speaker' Míster Barceló.

También habrá actuaciones musicales a cargo de Fran Navarro, Dani Miralles y la Colla 'El Tossal', que interpretará canciones típicas alicantinas.

Además, Marcos confirmó que durante los prolegómenos y el descanso del partido también se entregarán reconocimientos a personas vinculadas deportiva y socialmente al estadio, si bien evitó desvelar más detalles.

#### Pretemporada

#### Coscia ve al equipo «muy sólido»

El delantero argentino del Hércules, Agustín Coscia, afirmó que ve a su equipo «muy sólido» en la pretemporada tras haber logrado ganar los dos amistosos disputados hasta la fecha ante Villarreal B (0-1) y Águilas (1-2). El atacante señaló que le está viniendo bien al grupo para «agarrar minutos y confianza» y agregó que si la preparación viene acompaña de buenos resultados «mucho mejor».

El partido ante el Deportivo Alavés, que será gratuito para los abonados, fue definido por la consejera como «un reto» para el Hércules, del que destacó su buena puesta en escena en la pretemporada tras haber ganado sus dos primeros compromisos disputados. Marcos confió en que el número actual de abonados, más de 8.000, siga creciendo según se acerque el inicio de la competición y se congratuló de que el club haya doblado ya el número de seguidores con los que contaba a estas alturas del pasado año.

#### Renovaciones

Por otro lado, el Hércules ha ampliado el plazo de renovación de abonos para la temporada hasta el próximo 5 de agosto. El club herculano cuenta hasta la fecha con 8.000 abonados, unos mil menos de los que tuvo el pasado curso, por lo que espera repetir esta cifra o superarla según se acerque el inicio de la competición. ■

Sábado. Televisión

# InformaciónTV y À Punt emitirán el documental

Este sábado a las 20:00, InformaciónTV emitirá a través de TDT este documental sobre el aniversario del Rico Pérez dirigido por Toni Ca-

C.H.

bot, guionizado por los periodistas Ramón Pérez y David Olcina, y producido por esta misma casa: '50 años del Rico Pérez, la casa del Hércules'. El documental cuenta con declaraciones inéditas de los artífices de la

construcción de este estadio en los inicios de los años 70. Además, la sobremesa del sábado se vestirá de fútbol en À Punt. Al acabar el informativo de mediodía, a las 15:10 horas, se verá el documental dedicado al 50 cumpleaños del Rico Pérez. En el audiovisual se hace un repaso de la historia del estadio, los momentos más vibrantes y emocionantes vividos al recinto a lo largo de las últimas cinco décadas. La obra analiza también el futuro de este recinto de referencia de la ciudad de Alicante, que ha acogido partidos de la selección española.



Jueves, 1 de agosto de 2024



Ovación a la soprano Yolanda Marín al final de su actuación en la iglesia de San Pedro de Tabarca en el homenaje a las personas afectadas por la ELA.

# Acto benéfico

Encuentros NOW organizó anoche un emotivo concierto en la iglesia de la Isla de Tabarca, interpretado por la soprano

internacional y el pianista alicantino Florencio Sáez, para visibilizar la lucha contra la ELA y recaudar fondos para su investigación

# La voz solidaria de Yolanda Marín

Emoción y solidaridad se dan la mano en un evento para el recuerdo. Encuentros NOW desembarcó anoche en la Isla de Tabarca con la finalidad de mostrar al mundo la difícil lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta ca cerca de 4.000 personas en toda España. La iglesia de la isla abría sus puertas a un evento cuya recaudación íntegra iba a parar a la Fundación Luzón para, entre otras cosas, financiar el avance

de las investigaciones de una enfermedad que, hasta la fecha, carece de cura. Para darle una dimensión más grande, contaron con el apoyo desinteresado de la soprano internacional Yolanda Marín y del maestro alicantino Florencio Sáez al piano que, de manera completamente desinte-

#### JUAN FERNÁNDEZ

resada y altruista, interpretaron un programa marcado por algunas de las bandas sonoras más famosas el cine, himnos operísticos y conocidas baladas de todo el mundo.

Según datos de los organizadores, unas 250 personas acudieron a la cita para apoyar una iniciativa impulsada por Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW y director corporativo de innovación del grupo SHA & AB Living, quien recientemente perdió a su madre precisamente a causa de esta problemática. Algunos de los asistentes aprovecharon para pasar la noche en el lugar, pero otros volvieron en los barcos que sirven de taxi entre Santa Pola y Tabarca o incluso en sus botes propios.

La ceremonia cumplió sus expectativas y registró un lleno absoluto en la histórica edificación cristiana de la isla. Los allí presentes tuvieron tiempo de emocionarse con la embelesadora voz de Marín, así como vivir en primera persona un evento único. La retransmisión vía streaming permitió que otros usuarios pudieran ser testigos del recital «de una voz ce-

# **CULTURA Y SOCIEDAD**

Jueves, 1 de agosto de 2024









Diferentes momentos del acto organizado por Encuentros NOW, cuya recaudación integra se destinará la Fundación Luzón.

# La ceremonia registró un lleno absoluto en la histórica edificación cristiana de la isla

lestial», como catalogó a la soprano el propio Bonilla. El repertorio incluyó piezas como El día que me quieras, de Carlos Gardel; Lucía, de Joan Manuel Serrat; alguna obra de Ennio Morricone como Nella fantasia o Cinema Paradiso; Moon River de Henry Mancini, My way de Frank Sinatra o La vida es bella, de Nicola Piovani. El evento finalizó por todo lo alto con piezas de Puccini, haciendo del Nessun Dorma un canto angelical en la voz de Marín. A falta de hacer un recuento del dinero recaudado, y sabiendo que todavía se pueden realizar dona-ciones a través de Bizum al número 00808 o en la web www.ffluzon.org, la organización estima que este evento ha sido un éxito.



Vista panorámica del acto.

56 | Cultura y Sociedad Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

# INFORMACIÓN-**PREESTRENO** CINEMATOGRÁFICO LUGAR: **Cine AANA** C/ Médico Pascual Pérez, 44 **JUEVES AGOSTO** 20.00 h. **EL MONJE** Y EL RIFLE Una pelicula de PAWO CHOYNING DORJI Distribuidora A CONTRACORRIENTE FILMS Empresa exhibidora: Vicente Espadas, S.A. Si eres SOCIO del Club INFORMACIÓN accede con tu carnet de socio. Si eres LECTOR de NFORMACION, recerts is publicidad del preestreno que aldrá publicado los días 31 de julio y 1 de agosto en INFORMACION y entrégalo el 1 de agosto a partir de las 10 horas en el Club INFORMACION. Dos entradas por personas hasta agotar existencias Si quieres pertenecer a nuestro club de cine, informate a través de nuestro teléfono (mañanas) o a través de nuestro correo electrónico T. 965 98 90 90 (de 9 a 14 horas) www.club.dianoinformacion.com club@informacion.es

### Literatura

El magistrado del Tribunal Supremo publica en Amazon *Entre las llamas*, su sexta obra literaria, donde fija la mirada en una relación tóxica que acaba derivando en violenta

# Vicente Magro regresa a la novela con un relato sobre violencia de género

JUAN FERNÁNDEZ

La mirada de la justicia frente a la violencia machista. El alicantino Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, regresa a la novela con su sexto título publicado, embarcándose en un tema candente a nivel social como es la violencia de género. Entre las llamas es una historia que refleja hacia dónde puede llevar una relación con una persona tóxica. «Una novela en la que un hombre confundió lo que es el verbo 'querer'», reza la sinopsis. Un relato desgarrador que pone el foco en un drama que viven muchas mujeres diariamente, tanto de forma consciente como inconsciente. Es, por tanto, una novela de ficción que representa la realidad vivida en muchos hogares. «Mi intención era poder contar una historia de muchas mujeres que, con el tiempo, acaban comprobando que su pareja no les trata bien. Este libro puede ayudar a que muchas personas abran los ojos





y comprendan que están siendo víctimas de violencia de género y que no se trata solo de una manera de ser de su pareja», explica Magro.

La novela cuenta la historia de una mujer que vive una vida aparentemente normal y que, poco a poco, se da cuenta de que la gravedad de la violencia empieza a incrementar en su vida de pareja. En ese momento, ella toma la decisión de plantear el divorcio, hecho que marca el devenir de la obra. La magnitud de este libro recae en que, si bien un novelista se basa en la imaginación para crear su texto, un ma-

Rafa Arjones

gistrado deja atrás las superficialidades y parte desde una base real sólida. «La ventaja que puedo tener yo es que me dirijo al lector desde una base científica por los casos que he estado tratando durante 37 años en mi carrera profesional, ficcionando todo para poder trasladarlo a la novela», asegura Magro. Esto ha derivado en la dramatización de un hecho real que, se calcula, afecta a cerca de 700.000 mujeres en España, de las que solo están denunciando unas 145.000. «Aunque el problema aquí es que hay una muy profunda cifra negra de criminalidad, la administración no llega a conocer muchos casos porque no se denun-

soluciones», asegura el magistrado.

Los interesados pueden adquirir
un ejemplar de la novela Entre las
llamas a través de la página web de
Amazon a un precio de 15,60 euros.
La portada del libro, obra del hijo del
autor, representa la silueta «de una
víctima que intenta salir de un hogar
que se le está convirtiendo en un auténtico infierno», finaliza Magro.

•

cian y, por tanto, no se pueden dar

NEODWACIÓN

# Conmemoración

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, muestra esta iniciativa como parte de las actividades para homenajear la figura y obra de la ilustre pintora

# La artista Juana Francés tendrá una placa en la plaza del Ayuntamiento de Alicante

ISMAEL MARTÍNEZ

Alicante reconocerá la figura de Juana Francés, una de las pintoras alicantinas y españolas más destacadas del siglo XX, con la colocación de una placa conmemorativa en la plaza del Ayuntamiento. Así lo comunicó ayer 31 de julio la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, fecha que coincide con el 100 aniversario del nacimiento de la ilustre artista ali-

cantina, dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo de este acontecimiento.

Beldjilali ha recordado que el Ayuntamiento ha venido realizando distintas iniciativas para destacar la figura de Juana Francés como un campus escénico sobre su obra con jóvenes en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), que alberga más de un centenar de obras de la artista. Por otro lado, la concejala del Ayuntamiento, ha recorda-

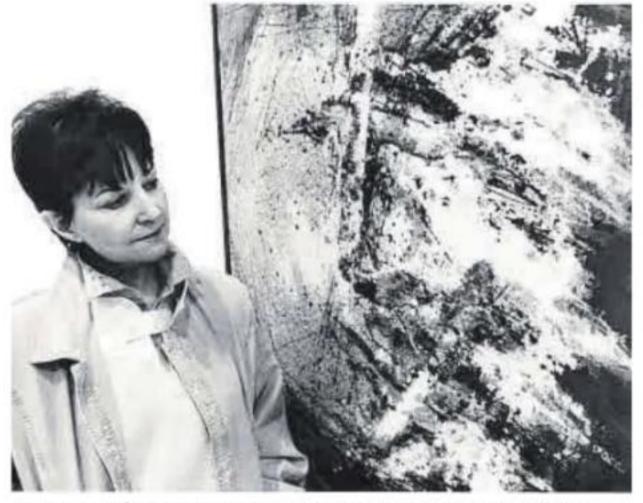

Juana Francés, junto a una de sus obras, en una imagen de archivo.

do que «este 31 de julio se conmemoran 100 años del nacimiento de la alicantina Juana Francés, una de las artistas más importantes de las artes plásticas del siglo XX.»

La colección de Juana Francés fue legada al Museo de Arte Contemporáneo por la artista alicantina. Compuesta por más de un centenar de obras entre dibujos, pinturas, cajas, torres, serigrafías y litografías recorre todas sus etapas creativas: desde las primeras obras figurativas a las deslumbrantes piezas informalistas que dieron paso a sus obras más reconocibles.

INFORMACIÓN Jueves, 1 de agosto de 2024

Cultura y Sociedad 57

#### JUAN FERNÁNDEZ

#### — Corazón partío es su último sencillo, algo que, asegura, simboliza una nueva etapa en su carrera musical. ¿Por qué?

— Es una nueva etapa porque he estado unos meses parado y bloqueado musicalmente. Llevábamos seis años sin permitirnos parar sacando canciones cada mes. Eso acaba agotando mentalmente y decidí tomarme un pequeño descanso. Estuve como tres o cuatro meses sin escuchar música y ahora estoy de vuelta con el mono fuerte de hacer canciones. Porque la música es como mi droga. Ahora tengo muchas ganas de trabajar en el estudio y de sacar pelotazos.

#### — En esos momentos de bloqueo mental, ¿pensó alguna vez en tirar la toalla?

— Puede haber pasado alguna vez por mi cabeza, pero mi misma persona no me dejaría. Si el día de mañana mi música dejara de funcionar, yo seguiría haciéndola porque la amo y no puedo vivir sin ella. Soy un enamorado de la música.

#### Tras un camino marcado por la fuerte fusión de estilos, decide volver a la raíz del flamenco.

 Totalmente. Esta canción, como bien se puede escuchar, es una vuelta al flamenco. No al flamenco puro, pero sí al sonido con el que me he criado de maestros como Canelita. Todo comenzó en un parque de Novelda. Me bajé mi guitarra, estaba con mis primos y empezó a surgir esta canción. La grabé en notas de voz del móvil y luego la arreglé en el estudio. Es una canción muy real, que salió de la naturalidad y explica un poco la nueva etapa que comentábamos antes. Volver a saber por qué hago música y qué hizo que me enamorase de ella.

#### — Se sumerge en un género donde reina el puritanismo. ¿Ha recibido críticas por fusionar estilos y alejarse de la esencia más pura?

— Por supuesto. Los puristas del flamenco siempre van a estar ahí y da pena. Se pierden la posibilidad de disfrutar del abanico musical tan grande y completo que hay. Es como ponerte una venda. Ven solo una cosa cuando hay 20.000 sonidos más que enriquecen el arte. Yo cuando era pequeño, escuchaba mucho a Michael Jackson, que no tiene nada que ver con el flamenco, y parecía incompatible con que mi artista favorito fuese Camarón. Hay que saber disfrutar de todo.

#### — ¿Cuándo comenzó esa pasión por la música?

Si te soy sincero, no tengo un punto de referencia donde todo comenzase. Yo era muy pequeño cuando mi padre me regaló una



El artista Daviles de Novelda cuenta con casi tres millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify.

# **DAVILES DE NOVELDA**

#### Cantante

Es un artista fiel a sus valores que sigue viviendo en su pueblo pese a que toda la industria musical se mueva en Madrid. Daviles de Novelda (Alicante, 1999) acaba de estrenar su nuevo sencillo Corazón partío, un tema donde vuelve a sus orígenes flamencos

# «Siempre supe que iba a vivir de la música»

guitarra. Con cinco o seis años, empecé a tocar la guitarra yo solo. Y hasta el día de hoy, siempre he estado encerrado en mi habitación haciendo música.

#### — ¿No te dijeron nunca la frase «búscate un trabajo de verdad» al querer convertir tu hobby en tu profesión?

— Mi padre siempre me ha apoyado. Notaba que era mi pasión y que no se me daba mal. Me pasaba horas y horas encerrado en mi habitación con mi guitarra, con un piano... siempre aprendiendo. Y él veía mi implicación en hacer mi sueño realidad. Siempre tuve claro que iba a vivir de la música. Y es cierto que alguna vez me ha dicho que me buscase algún trabajo cuando todavía era un hobby, pero siempre ha sido el primero que me ha echado una mano para salir adelante.

 Cuántos artistas habrá perdido el mundo por la falta de confianza



«En esta sociedad se le cortan las alas a los jóvenes que quieren vivir de su sueño»

#### por parte de sus padres...

 En esta sociedad se le cortan las alas a las personas que quieren vivir de su sueño. Hay muchos casos que conozco que las familias no ceden porque se preocupan mucho por el futuro de sus hijos. Y a veces, esa preocupación tiene el efecto contrario, no les beneficia y no les dejan volar. Por eso yo tengo la suerte de haber tenido siempre el apoyo de mi padre, es una pieza muy importante para mí. Siempre he buscado su aprobación para cada canción, es algo que a uno le llena. La gente tiene que saber que los sueños se pueden cumplir con esfuerzo. No es algo imposible, pero si no les dejan perseguirlo, nunca lo van a conseguir.

- Con tan solo 25 años ya sabe lo

#### que es triunfar en la música. Siempre supo que iba a vivir de ello, pero todavía es muy joven. ¿Confiaba que esto iba a suceder tan pronto?

INFORMACIÓN

— La verdad es que yo mismo me he impresionado. Como te he dicho antes, siempre he tenido claro que iba a vivir de la música porque ha sido como mi vida. Pero me impresiona ver el punto en el que estoy siendo, como tú dices, todavía muy joven. Pero esto no es un golpe de suerte. Son resultados que he conseguido por perseguir mi sueño y ser

#### — ¿Cómo ha vivido Novelda que un artista de su pueblo pregone su nombre por todo el país?

 La gente está muy contenta, imaginate, el nombre del pueblo ha pasado a estar por todo el país. La gente me para mucho y me lo dicen. Me quieren y me siento muy respetado aquí.

#### — ¿Por qué decidió tener el nombre de su pueblo en su pseudónimo de músico?

— Esto viene muy del flamenco. Muchos artistas ponen el nombre de su lugar de nacimiento en sus nombres. Camarón de la Isla, por ejemplo, se llama así porque viene de la isla de San Fernando. Muchos flamencos han usado eso y un amigo, cuando subió un vídeo mío cantando a YouTube, puso Daviles de Novelda. Y así se quedó.

#### — ¿El éxito ha cambiado su manera de ser?

— Te voy a ser sincero. A mí el éxito no me ha cambiado como persona, pero sí me ha cambiado la vida. El dinero y la fama te cambian, y el que diga lo contrario, miente. Yo vengo de una familia muy humilde, siempre me ha gustado mucho la ropa y miraba las cosas como algo inalcanzable porque era muy caro. Y ahora voy a una tienda y no miro ni el precio. Digamos que el éxito cambia tu forma de vivir.

#### — Esto puede servir de inspiración para muchos jóvenes que viven una situación complicada y que quieran seguir su paso. ¿Cómo vive eso de ser un referente para nuevas generaciones?

— Antes, cuando era un niño, había pocos chavales a los que les gustara la música y ahora veo a mis primicos pequeños y a mis hermanos comenzar a hacer sus propias canciones de rap, trap y todo eso. Me alegra poder servir de referente para ellos porque antes, al menos en mi pueblo, no tenía ningún amigo que sintiera la música como yo.

#### — ¿Sigue viviendo en Novelda?

— Sí, nunca me he ido de aquí. Soy una persona muy familiar y no podría despegarme de mi gente. Me han dicho muchas veces que hay que irnos a Madrid, que allí se mueve toda la industria, pero yo no puedo.

# ESTE MES CON

# VIAJAR

RITUALS..



# REGALO ESPECIAL VERANO

TRATAMIENTO COMPLETO para PIEL y CABELLO

¡Consigue tus aromas favoritos!



Agenda | 59 Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

# **Pasatiempos**

### Crucigrama

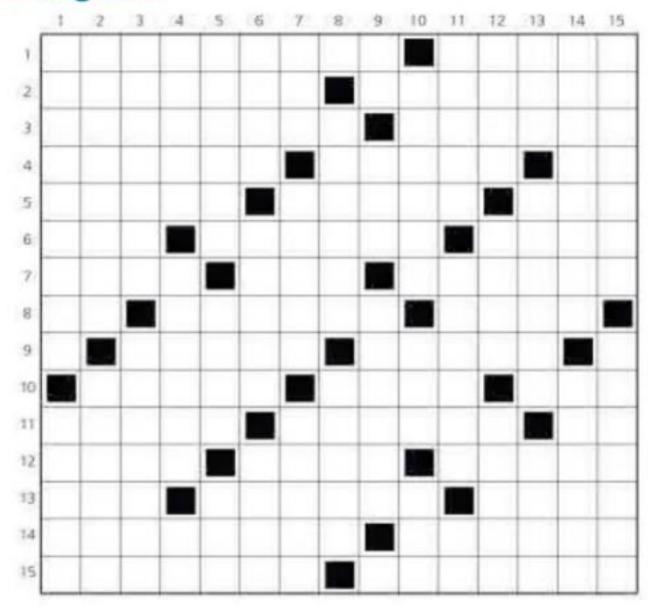

HORIZONTALES.- 1: Fecha límite para el uso o consumo de un producto alimenticio, farmacéutico o cosmético. Enredara.-2: Que tiene vena de loca. Desviarse, apartarse de lo normal o usual.-3: Cargado de calina. Mujer pública.-4: Rectos, conformes a la moral. Aula. Símbolo del indio -5: Espacios cortos de tiempo. Beis, color. El de ahi. -6: Metal precioso. Vistazo. Juntar.-7: Que no ha resultado herido. Atomo que por pérdida o ganancia de uno o más electrones adquiere carga eléctrica. Planta pedaliácea, de la especie del ajonjoli y la alegría. -8: Campeón. Color verde de las plantas vigorosas. Ciervo de los países nórdicos, con astas muy ramosas.-9: Letra del plural. País de Oceania. Abanico. Abreviatura de Norte.-10: Conjunto de granos diminutos contenidos en las anteras de las flores. Interjección usada para llamar la atención o dejar en suspenso el discurso. Exista.-11: Tejidos. Escudo de armas. Símbolo del rutenio.—12: Olfatear. Incursión militar aérea. Platos de caldo con uno o más ingredientes sólidos cocidos en él.-13: Ansia de beber. Romper con las manos algo de poca consistencia. Lance, arroje -14: Que coopera a algun fin. Atrevimiento -15: Que tiene ondas. Adornar y guarnecer con flores.

VERTICALES.- 1: Vasijas de metal, de forma cilindrica, de poca altura, con asas. utilizadas para cocer y guisar. Poco trabajado, sin pulimentar o hecho con materiales de escasa calidad. -2: Fases, cambios, vicisitudes. Pendenciero, camorrista. -3: Omisiones voluntarias o imprudentes castigadas por la leyes penales. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía.-4: Solo y sin otro de su especie. Dar a algo forma de óvalo. Símbolo del germanio.-5: Que tiene canas. Plural de consonante. Acusada.-6: Que están faltos de juicio. Pedazo desgarrado del vestido o de otra ropa. Unidad monetaria de Sudáfrica.-7: Concedes. Embriagada o borracha. Grosero, tosco, sin pulimento.-8: Simbolo del amperio. Mar de gran extensión que separa dos o más continentes. Escoge.-9: Regala. Pelea, combate. Hendida, partida, abierta. Simbolo del fluor.-10: Prenda interior femenina. Plural de consonante. Catálogo, lista.-11: Descifrese un escrito. Seguiamos la opinión de alguien. Voz arriera.-12: Marcharme. Utilicen. Reparar, observar o advertir.-13: Trabaje la tierra. Bajos de estatura. Solicita, demanda o requiere algo. -14: Extrañisimo. Contribuyente o tributaria -15: Tramposo, embustero, estafador. Asquear, repugnar

#### Sudoku

|   |   |   |   | 9 |   |   |   | 6      |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
|   |   |   |   |   | 2 |   | 7 | 6<br>3 |
|   |   | 1 | 7 |   | 2 | 4 |   |        |
|   | 9 |   |   | 6 |   | 8 |   | 1      |
| 7 |   |   | 9 |   |   |   | 3 |        |
|   |   |   | 2 |   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |   |   | 9 |   | 4      |
| 3 |   |   |   | 2 |   | 7 | 6 |        |
|   |   |   | 1 |   | 5 |   |   |        |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### Sopa de letras

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



# **Ajedrez**

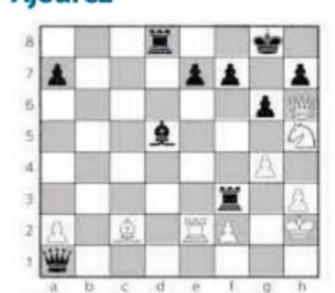

Blancas: Kristjew. Negras: Tringow. Negras juegan y ganan.

SOPA DE LETRAS

# Olafo el vikingo Por Chris Brownie





1-" Dr1+; 2-8xr1, Txh3+; 3-8g1, Th1++

**AJEDREZ** 

Léase, Eramos, So.-12: Irme. Usen, Notar.-13: Are, Enanos, Pide.-14: Rarisimo, Eraria.-15: Aranero, Nausear, Rea.-6: Idos. Jirón. Rand.-7: Das. Beoda. Basto.-8: A. Océano. Elige.-9: Da. Lid. Rajada. F.-10: Bragas. Bes. Rol.-11: Verticales.-1: Cacerolas, Tosco.-2: Avatares. Peleón.-3: Delitos. Soledad.-4: Unico. Ovalar. Ge.-5: Canoso. Emes. 11: Telas. Blason. Ru.-12: Oler. Raid. Sopas.-13: Sed. Rasgar. Tire.-14: Coagente. Osadia.-15: Ondeado. Florear. Ese.-6: Oro. Ojeada. Unir.-7: Leso. Ion. Sésamo.-8: As. Verdor. Reno.-9: 5. Samoa. Abano. N.-10: Polen. Ejem. Sea.-Horizontales.-1: Caducidad. Liara.-2: Avenada. Aberrar.-3: Calinoso. Ramera.-4: Eticos. Clase. In.-5: Ratos. Beige.

Soluciones pasatiempos

### La suerte

J. L. Bango

| ONCE  | 29/7/2024                        |
|-------|----------------------------------|
| 09462 | Serie: 011                       |
|       | 30/7/2024                        |
| 00839 | Serie: 028                       |
|       | 31/7/2024                        |
| 20158 | Serie: 005                       |
|       | 25/7/2024                        |
| 95048 | Serie: 018                       |
|       | Cuponazo 26/7/2024               |
| 38445 | Serie: 097<br>Sueldazo 27/7/2024 |
| 02534 | Serie: 043                       |
|       | Sueldazo 28/7/2024               |
| 28592 | Serie: 005                       |

Mi día 31/7/2024 12 ENE 1997 Suerte: 10

#### Super ONCE 31/7/2024

Sorteo 1

04-06-09-12-21-23-29-33-36-37-39-51-54-57-59-61-68-71-74-80

Sorteo 2

02-06-12-23-34-38-39-44-47-48-55-56-60-62-64-65-66-74-82-84 Sorteo 3

02-03-10-11-22-29-31-39-42-48-51-54-56-60-68-71-77-78-79-82 Sorteo 4

09-13-14-21-28-30-35-41-43-48-66-67-70-73-74-80-81-83-84-85 Sorteo 5

05-06-16-34-37-46-48-49-54-57-59-61-64-66-71-76-78-80-84-85

| Triplex  | 31/7/2024 |
|----------|-----------|
| Sorteo 1 | 542       |
| Sorteo 2 | 314       |
| Sorteo 3 | 007       |
| Sorteo 4 | 399       |
| Sorteo 5 | 708       |
|          |           |

#### Euro Jackpot 30/7/2024 2-16-30-31-49

Soles: 2 y 5

# Eurodreams 29/7/2024

01-05-09-19-22-25 Sueño: 3

Bonoloto 31/7/2024

03-05-24-29-44-48

C: 07 -R: 1 Euromillones 30/7/2024

09-25-28-37-38

El millón: FKF28893 E: 02 y 08

26/7/2024

04-19-23-35-37

El millón: FFG99087 E:4y8

La Primitiva 29/7/2024 12-20-22-27-36-42 C:19 R:0

Joker: 2 645 028

25/7/2024 C: 47 R: 4 07-10-23-28-29-32

Joker: 1300 985 27/7/2024

C: 02 R: 4 01-05-13-32-42-44 Joker: 7539 401

El Gordo 28/7/2024 21-24-35-41-53 Clave: 3

SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES



**SNDOKN** 

60 | Agenda Información

# Cines

### **Alicante**

AANA

| Calle Pascual Pérez, 44-46                      | cinesaana.com                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fuera de temporada                              | V.O.S. (Digital) 22.00                |
| Norberta                                        | (Digital) 18.00 / 20.00               |
| Padre no hay más que uno 4: Campa               | nas de boda (Digital) 18.00           |
| Que la fiesta continúe                          | (Digital) 17.45                       |
| Que la fiesta continúe                          | V.O.S. (Digital) 20.00                |
| Simple como Sylvain                             | V.O.S. (Digital) 22.15                |
| CINES KINÉPOLIS PLAZA MAR 2<br>C.C. Plaza Mar 2 | 965 22 01 91<br>www.kinepolis.es      |
| Bad Boys: Ride Or Die                           | 22.30                                 |
| Deadpool y Lobezno                              | 17.00 / 18.00 / 19.00 / 19.45 / 20.00 |

| Bad Boys: Ride Or Die      | 22.                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Deadpool y Lobezno         | 17.00 / 18.00 / 19.00 / 19.45 / 20.0<br>21.00 / 22.0  |
| Deadpool y Lobezno         | (3D) 17.30 / 20.                                      |
| Deadpool y Lobezno         | (Digital) 16.30 / 19.                                 |
| Deadpool y Lobezno         | V.O.S. 16.40 / 17.15 / 18.45 / 20.15 / 21.            |
| Deadpool y Lobezno         | V.O.S. (Digital) 22.                                  |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | 16.30 / 17.15 / 18.45 / 19.30 / 21.                   |
| Del revés 2 (Inside Out 2) | V.O.S. 16.                                            |
| El buen italiano           | V.O.S. 19.                                            |
| El castillo ambulante      | V.O.S. 16.                                            |
| Fly Me to the Moon         | 21.                                                   |
| Gru 4. Mi villano favorito | 16.45 / 18.00 / 19.00 / 20.                           |
| Gru 4. Mi villano favorito | V.O.S. 16.                                            |
| Padre no hay más que uno 4 | : Campanas de boda 16.30 / 17.30 / 18.<br>20.00 / 21. |
| Twisters                   | 17.00 / 19.45 / 22.                                   |
| Twisters                   | V.O.S. 21.                                            |
| Un lugar tranquilo: Día 1  | 21.                                                   |

| C.C. Puerta de Alicante     | www.yelmocines.es                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| De naturaleza violenta      | 22.45                                         |
| Deadpool y Lobezno          | 15.45 / 16.45 / 17.15 / 17.45 / 18.30 / 18.45 |
| 57- 54 5- 45                | 19.30 / 20.00 / 20.30 / 21.15 / 21.30 / 22.15 |
| Deadpool y Lobezno          | (3D) 16.00                                    |
| Del revés 2 (Inside Out 2)  | 15,50 / 18.00 / 19.15 / 20.15 / 22.30         |
| Fly Me to the Moon          | 21.00                                         |
| Gru 4. Mi villano favorito  | 16.15 / 17.00 / 18.30 / 20.45                 |
| Padre no hay más que uno    | 4: Campanas de boda 15.50 / 16.30 / 18.00     |
|                             | 18.45 / 20.15 / 22.30                         |
| Strangers: Capítulo 1       | 15.45                                         |
| Twisters                    | 17.10 / 19.45 / 22.20                         |
| the bosen because it wife a | 24.20                                         |

| Un lugar tranquilo: Día 1             | 21.30        |
|---------------------------------------|--------------|
| CINE COSTABLANCA<br>Av. Santander, 23 | 965 63 03 35 |
|                                       |              |

# Sant Joan d'Alacant

Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda

YELMO CINES 3D PUERTA DE ALICANTE

| N-332, Km. 114-750            | cinesaana.con                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Deadpool y Lobezno            | (Digital 3D) 18.00 / 20.30                                               |
| Deadpool y Lobezno            | (Digital) 17.00 / 19.30                                                  |
| Deadpool y Lobezno            | V.O.S. (Digital) 22.0                                                    |
| Del revés 2 (Inside Out 2)    | (Digital) 18.00 / 20.0                                                   |
| El buen italiano              | (Digital) 20.0                                                           |
| El buen italiano              | V.O.S. (Digital) 22.1                                                    |
| Fast Charlie                  | V.O.S. (Digital) 22.0                                                    |
| Fly Me to the Moon            | V.O.S. (Digital) 22.00                                                   |
| Gru 4. Mi villano favorito    | (Digital) 17.00 / 18.00 / 19.00 / 21.00                                  |
| Padre no hay más que uno 4: C | ampanas de boda (Digital) 17.00 / 18.00<br>19.00 / 20.00 / 21.00 / 22.00 |
| Twisters                      | (Digital) 17.00 / 19.30                                                  |

# Mutxamel

Deadpool y Lobezno

AANA 3D

| AUTO CINE EL SUR<br>Ctra. Villafranqueza-Tángel | 965 95 08 78<br>autocine-elsur.com |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fly Me to the Moon                              | 23.15                              |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda    | 21.30                              |

# San Vicente

| C.C. San Vicente                 | 965 66 84 8<br>odeonmulticines.co                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Deadpool y Lobezno               | 18.00 / 19.00 / 20.00 / 21.00 / 21.3<br>22.00 / 22.3       |
| Deadpool y Lobezno               | V.O.S. 22.                                                 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)       | 18.00 / 19.15 / 20.15 / 21.30 / 22.3                       |
| Del revés 2 (Inside Out 2)       | V.O.S. 18.0                                                |
| Fly Me to the Moon               | 21.4                                                       |
| Gru 4. Mi villano favorito       | 18.15 / 19.15 / 20.15 / 21.15 / 22.1                       |
| Koati                            | 18.0                                                       |
| Padre no hay más que uno 4: Camp | panas de boda 18.00 / 19.15 / 19.3<br>20.15 / 21.30 / 22.3 |
| Strangers: Capítulo 1            | 20.0                                                       |
| Twisters                         | 19.30 / 22.0                                               |
| Twisters                         | V.O.S. 22.0                                                |
| Un lugar tranquilo: Día 1        | 18.00 / 20.0                                               |

## Elche

965 14 39 20

965 10 79 20

22.30

22.00

965 94 09 11

| ABC ELX 3D<br>Calle Jacarilla s/n | 966 67 38 98<br>www.cinesabc.com                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bad Boys: Ride Or Die             | 20.20                                                  |
| De naturaleza violenta            | 22.25                                                  |
| Deadpool y Lobezno                | 16.00 / 16.55 / 18.00 / 19.20 / 20.15<br>21.45 / 22.30 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)        | 16.30 / 18.30 / 20.30 / 22.25                          |
| El buen italiano                  | 18.20                                                  |
| El castillo ambulante             | 16.00                                                  |
| Gru 4. Mi villano favorito        | 16.05 / 18.25 / 20.30 / 22.40                          |
| Koati                             | 16.00                                                  |
| Norberta                          | 16.15 / 20.40                                          |
| Padre no hay más que uno 4: Ca    | ampanas de boda 16.15 / 18.15 / 19.40<br>20.30 / 22.30 |
| Strangers: Capítulo 1             | 17.50                                                  |
| Twisters                          | 18.00 / 20.10 / 22.30                                  |
| Un lugar tranquilo: Día 1         | 16.00 / 22.25                                          |
| Un paseo por el Borne             | 18.00 / 22.35                                          |

# Alcoy

| C.C. Alzamora                                | 965 33 11 69<br>axion.com |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Bikeriders. La ley del asfalto               | 20.30                     |
| Deadpool y Lobezno                           | 18.00 / 19.00 / 20.20     |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                   | 18.20 / 20.15             |
| Fly Me to the Moon                           | 18.10                     |
| Gru 4. Mi villano favorito                   | 18.30 / 20.20             |
| Koati                                        | 19.00                     |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 18.10 / 20.20             |
| Strangers: Capítulo 1                        | 20.35                     |
| Twisters                                     | 18.10 / 20.25             |

# Alfaz del Pi

| ROMA<br>Calle El Hort s/n | 965 88 82 66 |
|---------------------------|--------------|
| El concurso de piano      | V.O.S. 18.30 |
| Fuera de temporada        | V.O.S. 20.30 |

### Benidorm

| 0 / 21.00 / 22.30<br>18.45 / 20.30<br>19.00 |
|---------------------------------------------|
| 19.00                                       |
| - International                             |
| 0 / 20 45 / 22 00                           |
| 0 / 20.15 / 22.00                           |
| 0 / 20.30 / 22.30                           |
| 23.00                                       |
| 19.00 / 22.00                               |
| 21.15                                       |
|                                             |

| Avda. Zamora s/n                             | cinescolci.com        |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Deadpool y Lobezno                           | 18.30 / 21.00         |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                   | 18.30 / 20.15         |
| Norberta                                     | 19.00 / 21.00         |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 18.30 / 20.15 / 22.00 |
| Que la fiesta continúe                       | 18.30 / 20.30 / 22.15 |
| Simple como Sylvain                          | 22.00                 |
| Twisters                                     | 19.00 / 21.30         |
|                                              |                       |

| CINE SUYMA - CALA DE FINESTRAT | 965 86 50 60   |
|--------------------------------|----------------|
| Calle la Nucía, 2              | cinescolci.com |
| Twisters                       | 21.45          |

### Cocentaina

| MULTICINES L'ALTET<br>C.C. L'Altet | 966 50 11 83<br>cineslaltet.com       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Bikeriders. La ley del asfalto     | 21.10                                 |
| Deadpool y Lobezno                 | 16.55 / 18.15 / 19.10 / 20.35 / 21.30 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)         | 17.00 / 18.50                         |
| Fly Me to the Moon                 | 16.30 / 20.45                         |
| Gru 4. Mi villano favorito         | 16.30 / 18.40 / 20.25                 |
| Padre no hay más que uno 4: Cam    | panas de boda 17.00 / 19.05 / 20.40   |
| Twisters                           | 16.45 / 18.50                         |

# Dénia

| AUTOCINE DRIVE IN<br>Pda. Deveses, 27        | 965 75 50 42<br>autocinedrivein.com |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fly Me to the Moon                           | 23.15                               |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 21.30                               |

# **Ondara**

| IMF 3D                   | 966 47 74 64                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| C.C. Portal de La Marina | cinesimf.com                                  |
| Deadpool y Lobezno       | 17.30 / 18.00 / 19.15 / 20.00 / 21.00 / 22.30 |

| Deadpool y Lobezno                           | V.O.S. 21.45                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Del revés 2 (Inside Out 2) 17.30             | 0 / 18.15 / 20.15 / 22.15      |
| Fly Me to the Moon                           | 21.45                          |
| Gru 4. Mi villano favorito 17.30             | 0 / 18.15 / 20.15 / 22.15      |
| Koati                                        | 17.30                          |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 18.00 / 19.30 / 20.15<br>22.15 |
| Twisters                                     | 19.30 / 22.00                  |

# Orihuela

| CINES AXION ORIHUELA<br>C/ Obispo Vitorio Oliver, 2 (C.C. Ociopía) | 966 74 59 12<br>axion.com     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bad Boys: Ride Or Die                                              | 18.20                         |
| Deadpool y Lobezno                                                 | 18.00 / 18.40 / 19.35 / 20.20 |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                                         | 18.25 / 20.20                 |
| Gru 4. Mi villano favorito                                         | 18.20 / 20.15                 |
| Koati                                                              | 18.00                         |
| Norberta                                                           | 20.30                         |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de b                          | oda 18.30 / 20.25             |
| Strangers: Capítulo 1                                              | 20.55                         |
| Twisters                                                           | 18.10 / 20.25                 |
| Un lugar tranquilo: Día 1                                          | 20.45                         |

| CINE ROIG<br>Urbanización Cabo Roig, s/n | cinesverano.com |
|------------------------------------------|-----------------|
| Deadpool y Lobezno                       | 21.45           |
| Por tus muertos                          | 21.45           |

# **Dehesa de Campoamor**

| cinesverano.com |
|-----------------|
| 21.45           |
| 21.45           |
|                 |

### Torre de la Horadada

| CINE LAS VILLAS<br>Calle Canarias, s/n | cinesverano.com |  |
|----------------------------------------|-----------------|--|
| Deadpool y Lobezno                     | 21.45           |  |
| Por tus muertos                        | 21.45           |  |

# Petrer

YELMO CINES 3D VINALOPÓ

| Centro Comercial Avda. Guirney | yelmocines.es                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Deadpool y Lobezno             | 15.45 / 16.45 / 17.45 / 18.30 / 18.45 / 19.30<br>20.30 / 21.15 / 21.30 / 22.15 |
| Deadpool y Lobezno             | (3D) 16.05                                                                     |
| Del revés 2 (Inside Out 2)     | 15.55 / 18.10 / 20.25                                                          |
| Fly Me to the Moon             | 22.10                                                                          |
| Gru 4. Mi villano favorito     | 16.00 / 18.05 / 20.10                                                          |
| Padre no hay más que uno 4: (  | Campanas de boda 16.10 / 17.00 / 18.15<br>19.05 / 20.20 / 21.15 / 22.30        |
| Strangers: Capítulo 1          | 22.40                                                                          |
| Twisters                       | 17.05 / 19.30 / 22.00                                                          |

965 37 16 37

# Torrevieja

| <b>IMF 3D</b><br>Poligono San José S/10 | 965 70 54 14<br>cinesimf.com                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Deadpool y Lobezno                      | 18.00 / 19.15 / 20.00 / 21.00 / 22.30          |
| Deadpool y Lobezno                      | (3D) 21.45                                     |
| Deadpool y Lobezno                      | V.O.S. 17.30                                   |
| Del revés 2 (Inside Out 2)              | 17.30 / 18.15 / 20.15 / 22.15                  |
| Fly Me to the Moon                      | 21.45                                          |
| Gru 4. Mi villano favorito              | 17.30 / 18.15 / 20.15 / 22.15                  |
| Koati                                   | 17.30                                          |
| Padre no hay más que uno 4: Ca          | ampanas de boda 18.00 / 19.30 / 20.15<br>22.15 |
| Twisters                                | 19.30 / 22.00                                  |

# Villajoyosa

| LA VILA<br>C/ Mestre Quico Serrano           | 966 85 18 84<br>cinescolci.com |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Deadpool y Lobezno                           | 18.30 / 21.00                  |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                   | 21.00                          |
| Gru 4. Mi villano favorito                   | 18.30                          |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 18.30 / 21.00                  |
| Twisters                                     | 18.30 / 21.00                  |

# Xàbia

| CINE JAYAN<br>C/ Cristo del Mar | 965 79 01 47<br>cinejayan.com |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Gru 4. Mi villano favorito      | 21.45                         |
| Tres colores: Azul              | V.O.S. 18.00                  |
| Twieters                        | 20.00                         |

Agenda 61

# Las películas

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 4:

CAMPANAS DE BODA> Cuarta entrega de la exitosa saga de comedia familiar «Padre no hay más que uno». Javier y Marisa, y su familia al completo vuelven a la carga. La divertida tribu retoma su azarosa realidad diaria, con el cuidado de la casa y de los niños, y unos cuantos desastres... Director. Santiago Segura. 99 min. Intérpretes. Santiago Segura, Toni Acosta, Martina D'Antiochia. Comedia. (España). Tol.

TWISTERS> Una actualización de la película de 1996 «Twister». Kate Cooper, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado durante sus años universitarios; ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura en la ciudad de Nueva York... Director. Lee Isaac Chung. 128 min. Intérpretes. Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos. Acción. (EE.UU.). 12 años.

#### **BIKERIDERS. LA LEY DEL AS-**

FALTO> Ambientada en los años 60, sigue el ascenso de un club de motociclistas del medio oeste, los Vandals. El club pasa, en el transcurso de una década, de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo original... Director. Jeff Nichols. 116 min. Intérpretes. Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy. Drama. (EE.UU.). 16 años.

FLY ME TO THE MOON> Ambientada en el histórico alunizaje del
Apolo 11, en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las
chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing
Kelly Jones causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento
Cole Davis... Director. Greg Berlanti.
132 min. Intérpretes. Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson. Comedia. (EE.UU.). 7 años.

#### **GRU 4. MI VILLANO FAVORITO>**

Gru, Lucy y las niñas dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina... **Director.** Patrick Delage, Chris Renaud. 95 min. **Animación.** (EE.UU.). Tol.

MALA PERSONA> Pepe es la mejor persona del mundo, hasta que descubre que tiene una enfermedad y que le quedan meses de vida. Para evitarle el sufrimiento a sus seres queridos, Pepe decide convertirse en la peor persona del mundo y así alejarlos de él para que no le echen de menos... Director. Fernando García-Ruiz. 99 min. Intérpretes. Arturo Valls, Malena Alterio, Julián Villagrán. Comedia. (España). 16 años.

KINDS OF KINDNESS> Fábula que narra tres historias: la de un hombre que intenta tomar las riendas de su propia vida; la de un policía aterrado porque su mujer, que había desaparecido, ha vuelto y parece otra persona; y la de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial... Director. Yorgos Lanthimos. 165 min. Intérpretes. Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe. Drama. (Irlanda). 16 años.

#### UN LUGAR TRANQUILO: DÍA 1>

Lupita Nyong'o encarna a una joven sordomuda que ve como su mundo se desmorona, cuando unos alienigenas con un oído muy bueno han aterrizado en la Tierra sólo para acabar con la raza humana. Aquellos que hagan el menor ruido pasarán desapercibidos... Director. Michael Sarnoski. 100 min. Intérpretes. Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff. Terror. (EE.UU.). 12 años.

#### DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)>

Riley entra en la adolescencia y el Cuartel General sufre una repentina reforma para hacerle hueco a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, con años de impecable gestión a sus espaldas (según ellos...), no saben muy bien qué sentir... **Director.** Kelsey Mann. 96 min. **Animación.** (EE.UU.). Tol.

## **ESTRENOS DE LA SEMANA**

pasearse por el tiempo para arreglar los pequeños y grandes errores del pasado, Wade Wilson continúa enfundándose el traje de Deadpool una secuela más y ahora tendrá que enfrentarse a nuevos y muy diferentes escenarios de los que habíamos visto hasta ahora... Director. Shawn Levy. 127 min. Intérpretes. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin. Acción. (EE.UU.). 18 años.

KOATI> Koatí es una película protagonizada por tres héroes inesperados: Nachi, un coatí de espíritu libre, Xochi, una audaz mariposa monarca, y Pako, una rana hiperactiva. Juntos emprenden una aventura para evitar que Zaina, una malvada serpiente, destruya su hogar... Director. Rodrigo Perez-Castro. 85 min. Animación. (EE.UU.). Tol.

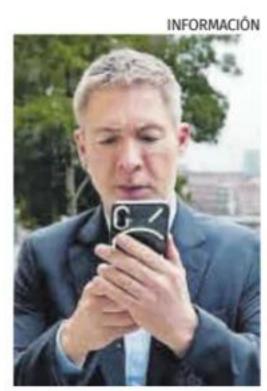

Una imagen de la película.

#### **Plataformas**

«No puedo vivir sin ti» llega a Netflix el próximo 16 de agosto

**EFE** 

El segundo largometraje del cineasta extremeño Santiago Requejo, titulado No puedo vivir sin ti y protagonizado 
por Paz Vega y el argentino 
Adrián Suar, se estrenará en 
Netflix el próximo 16 de 
agosto. Requejo, nominado 
en la 36 edición de los Premios Goya por su cortometraje Votamos, ha anunciado 
la fecha del estreno a través 
de las redes sociales.

No puedo vivir sin ti, con guión de Santiago Requejo junto a José Gabriel Lorenzo, se rodó a finales del pasado año en Bilbao y explora el concepto de la «nomofobia», el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil. La trama se centra en Carlos, un consultor que vive pegado a su móvil, contestando emails, atendiendo llamadas y participando en videoconferencias a cualquier hora del día. Este comportamiento obsesivo ha llevado a su esposa Adela al límite, quien decide dejarle para empezar una nueva vida cuando sus hijos se van de Erasmus. Desesperado por recuperar a Adela, Carlos se inscribe en una innovadora terapia para adictos a los móviles que ha encontrado en internet.

La película no solo aborda la problemática actual de la dependencia tecnológica, sino que también profundiza en las relaciones personales y los sacrificios que conllevan.

# **El tiempo**

# Hoy en la provincia

Máxima Mínima
41° 1 22°



Poco nuboso o despejado.
Temperaturas mínimas en ascenso, más elevadas en la costa que en el interior, pero aproximándose, lo que dejará noches tórridas.
Viento flojo variable.

#### Por la tarde-noche

Poco nuboso o despejado. Temperaturas máximas sin cambios. El viento irá tendiendo durante estas horas a sureste.



#### Mañana

Poco nuboso o despejado con nubes bajas litorales; por la tarde, intervalos nubosos y alguna lluvia.

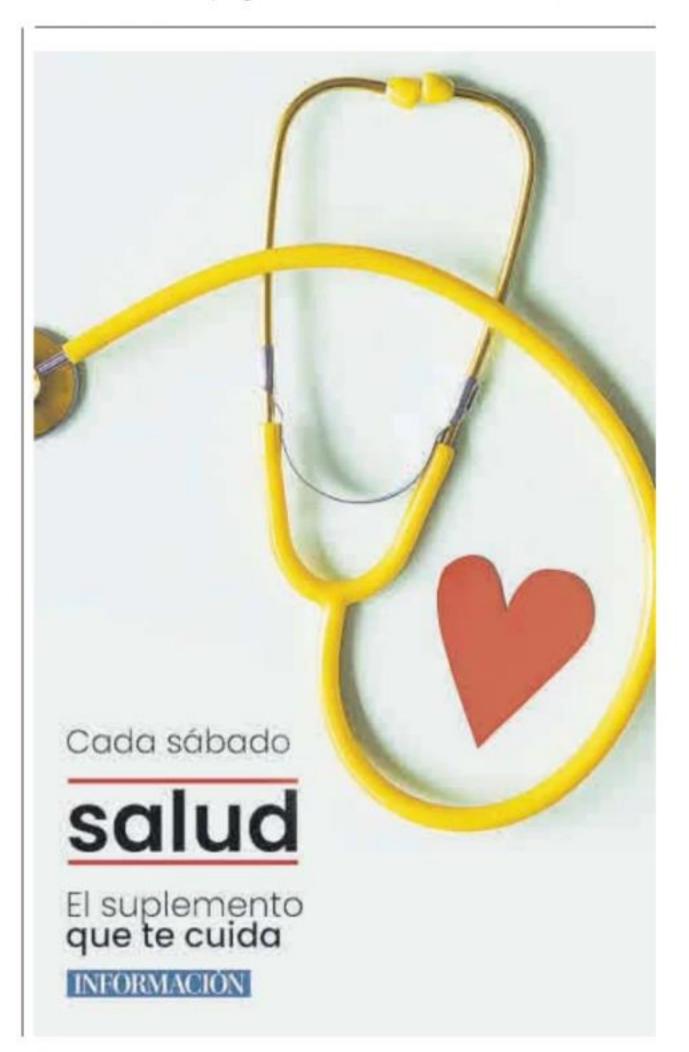

62 | Televisión Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

# Farmacias 40 horario extendido



Ø 965 268 369 Ø 965 177 463 ELCHE ELCHE FARMACIA FARMACIA HIDALGO 24 HORAS ELCHE DA QUILES GARCIA

C/ José Maria Buck, 24 Abierta de 9.00 a 21.00 h. de lunes a sabado www.mariajosehidaligo.com 1965 448 323 1965 452 429

> Para anuncios en esta sección

963 989 176

C/Litian Carks I, IB

# **Farmacias**

Servei d'urgència de 9 a 22 h.

ALICANTE. C/ Auso y Monzó, 14. C/ Pintor Peyret, 38. C/ General Espartero, 78. Av. Benito Pérez Galdós, 19-21. C/ Dr. José L. de la Vega, 2, loc-4 ELCHE. Av. Juan Carlos I, 18. Av. Reina Victoria, 30. C/ Antonio Machado, 43. Plaza Ddel Pont, 2. Av. San Bartolomé Tirajana, 28-Arenales, C/ Poeta Miguel Hernández, 72. Av. de la Libertad, 114

SANTA POLA. C/ Glorieta, 11. Monte de Santa Pola, Urb. Gran Alacant. Av. Blasco Ibáñez, 11. C/ Mar, 2. C/ Cristóbal Sanz, 31. C/ Finlandia, 1, local Uno-c MUTXAMEL. C/ Campello, 3.

SANT JOAN D'ALACANT. Av. Rambla, 66. SAN VICENTE DEL RASPEIG. C/ Pintor Sorolla, 26.

XIXONA. Av. Constitución, 10. ALCOY. Paseo Ovidi Montllor, 24. BIAR. C/ San Cristóbal, 9. BANYERES. Av. Constitución, 11.

CASTALLA. Travesía Cuatro Caminos, 12. COCENTAINA. Av. País Valenciano, 76. Camí de la Era, 7.

MURO. Av. País Valenciano, 9.

ONIL. C/ Portal, 11.

BENIDORM. Av. Ibiza, 6, esq. av. Europa, 12. ALFAZ DEL PI. C/ Federico García Lorca, 19. ALTEA. Paseo San Pedro, 36.

CALLOSA D'EN SARRIA. C/ Jaume Roig, 19. LA NUCIA-POLOP. Av. de la Marina Baixa, 35. VILLAJOYOSA. C/ Pati Fosc, 31.

DÉNIA-ONDARA-VERGEL-ELS POBLETS. C/ Mar Adriático Las Marinas, Km 5. Av. de Alicante, 45. C/

BENISSA. C/ Padre Melchor, 8. BENITACHELL. Ctra. del Mar, s/n. Urb. Cumbres del

CALPE. av. de los Almendros, 15. GATA DE GORGOS. C/ de les Roquetes, 3.

JÁVEA. Plaza de la Iglesia, 11, esq. Santa Marta. PEGO. C/ Ecce Homo, 12. ELDA. C/ Veleta, 2.

ASPE. C/ Teodoro Alenda, 24. MONFORTE DEL CID. C/ Hermanos Kennedy, 3. Av. de Aspe, 18.

MONÓVAR. C/ Mayor, 166. NOVELDA. C/ Colón, 17 bajo. PETRER. Av. de Madrid, 65. PINOSO. Paseo Constitución, 57. SAX. C/ Castelar, 1.

VILLENA. C/ Cristóbal Amorós, 24. ORIHUELA. Av. de las Adelfas, s/n (dehesa Campoamor). Av. de la Vega, 48. ALBATERA. C/ Calvario, 39.

ALMORADÍ. Plaza Constitución, 11. BIGASTRO-BENEJÚZAR. C/ Federico García Lorca,

CALLOSA DE SEGURA. Av. Constitución, 22. CREVILLENTE. C/ Sagrado Corazón de Jesus, 40,

esq. c/ Santo Tomás. DOLORES. C/ Miguel Hernández, 5. GUARDARMAR. Av. Cervantes, 29. Plaza de la

Figuera, 5, local 19. PILAR DE LA HORADADA. C/ Mayor, 145. ROJALES. Av. Regantes, 49-urb. Ciudad Quesada. SAN MIGUEL DE SALINAS. C/ Diecinueve de Abril,

TORREVIEJA. Av. Antonio Machado, 115. C/ Ramón Gallud, 196, esq. c/ Virgen de la Paloma. C/ Villa

de Barcelona, esq. c/ San Luis.

#### **Novedades**

El nuevo formato para el prime time de Telecinco, Demos: El gran sondeo, consistirá en el análisis de varios temas de actualidad

# El público ejerce de opinador en el nuevo programa de Risto

REDACCIÓN

Un análisis de los principales temas de actualidad a través de los testimonios en primera persona de sus protagonistas y de las opiniones del público del plató; una grada activa y apasionada, dividida por edades que aporta su punto de vista original sobre los temas que se tratan, ofreciendo un reflejo demográfico e intergeneracional del sentir de nuestro país. Y al frente, Risto Mejide en un papel de moderador, agitador y entrevistador que nunca ha mostrado ante se articula Demos: El gran sondeo un nuevo espacio de actualidad y entretenimiento que Mediaset España prepara junto a Fremantle España y Vodevil para la franja de prime time de Telecinco.

El programa no contará con mesas de expertos ni los llamados «opinadores profesionales». En cada edición, acudirán al plató dos o tres invitados, anónimos o famosos, que plantearán los temas de cada día con información de primera mano y desde un enfoque diferente. A partir de ahí,

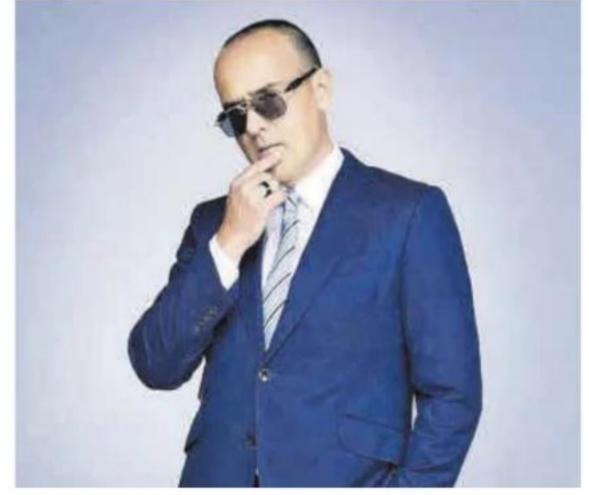

las cámaras. Sobre estos ejes Risto Mejide, en una imagen promocional.

serán las 350 personas anónimas de la grada, dividida en grupos de 70 individuos de 20, 30, 40, 50 y más de 60 años, capitaneadas cada uno por un famoso, las que, en una suerte de «no diputados» que ejercen el contrapoder de la calle, intervendrán libremente para expresar su opinión.

Los testimonios de los invitados, las diversas opiniones de las gradas y la aportación de los famosos que las abanderan, dibujarán una radiografía muy aproximada del sentir de la sociedad española sobre los temas que más le preocupan.

Mediaset

Y como maestro de ceremonias de este vibrante debate, Risto Mejide se moverá constantemente por el plató tomando el pulso de la grada, dando paso a conexiones en directo, haciendo sondeos rápidos de opinión y entrevistando a un personaje de actualidad que el programa invitará cada semana y que se someterá también a las preguntas del público. ■

# InformaciónTV

Los payasos del espectáculo *Alegría* visitan el programa para contar las singularidades de la prestigiosa compañía circense

# El Circo del Sol estará presente en el «Doble sentido» de hoy

REDACCIÓN

El maravilloso mundo del Circo del Sol llega a Información TV de la mano de un nuevo programa de Doble Sentido. Esta noche, a partir de las 21 horas, el programa de entrevistas compartirá una interesante charla con dos artistas del Circo del Sol.

Los dos invitados de hoy tienen una extensa carrera dentro del mundo del espectáculo y representan a dos de los personajes más queridos del circo.

Los payasos del espectáculo

Alegría, actualmente en Alicante, se han convertido en lo más destacado de esta producción, conmoviendo a audiencias de todas las edades. Con ellos, el programa descubrirá el apasionante mundo del Circo del Sol en su constante búsqueda de la innovación y la originalidad. ■



No por esperado es menos decepcionante. Sorprende que la televisión pública de una «potencia» cultural y deportiva europea del calibre de la española haya afrontado los Juegos Olímpicos de París con una estrechez de miras tan peregrina. Malgastando el bono de cuatrocientas horas de emisiones en directo de una forma ridícula (en este sentido, la parrilla de La 2, enlatada, dando documentales de relleno y emitiendo el culebrón El paraíso de las señoras mientras se celebraban las pruebas más importantes, pasará a los anales del despropósito).

Si al menos la programación de TVE hubiese sido como la caja de bombones de Forrest Gump, abríamos encontrado consuelo: lo peor es que no había sorpresa posible, siempre sabíamos lo que nos íbamos a encontrar; España, España, España. Al resto, que le zurzan. Qué podemos esperar cuando se deposita la máxima responsabilidad de los comentarios a quien se atrevió a decir durante el desfile de países por el Sena, ante la llegada de la delegación haitiana, que ese equipo solamente daba problemas. Con toda humildad, he pasado los últimos 17 años tratando de inculcar a mis estudiantes de Periodismo (los primeros en la historia que han tenido la ocasión de licenciarse y graduarse en tierras alicantinas) amor a la profesión, mimo por el lenguaje que es nuestra herramienta y sentido crítico.

Mirando en gran angular el panorama es desolador. La plataforma más longeva, en su portada, incita a sus clientes a que sigan los Juegos por la cadena privada Eurosport, previo pago, escamoteando información sobre las posibilidades que ofrecen los canales de la televisión pública. Por su parte, desde TVE han reiterado su falta de tacto despreciando las hazañas de los héroes planetarios. Fue más importante poner el foco en las medallas que perdían los nuestros. Qué inmaduros. ■

Televisión | 63 Jueves, 1 de agosto de 2024 INFORMACIÓN

### información ₩

10.00 Equilibrium.

10.30 Noticias InformaciónTV.

11.00 Confidencias.

12.00 Noticias InformaciónTV.

12.30 Aventurístico.

13.00 Noticias InformaciónTV. 13.30 L'arròs de Ximo.

14.30 Juntos hablamos de alimentación saluda-

15.00 La hoja verde.

15.30 Equilibrium. 16.00 Confidencias.

17.00 Aventuristico. 18.00 Alacant, poble a

poble. 18.30 Cine. Página en blanco. Los aristócratas Victor y Hillary están arruinados,

por lo que acceden a realizar excursiones turísticas dentro de su gran mansión.

20.30 Noticias InformaciónTV.

20.55 Bona nit.

21.00 Doble sentido. 21.30 luntos hablamos de alimentación saludable.

22.00 La hoja verde.

22.30 Planeta fútbol El programa ofrece una edición especial donde se destaca lo mejor de los equipos de la provincia masculinos y femeninos en la temporada. Con especial atención a

la consolidación del

proyecto del Eldense en la LFP, y los ascensos del Hércules, Elche Ilicitano, Benidorm y Crevillente.

23.00 Aventurístico.

Programa especializado en deportes de aventura y actividades al aire libre. A través de diferentes reportajes, se acerca al espectador actividades que se pueden realizar en muchos rincones de España como: senderismo, rutas en bicicleta, alpinismo, escalada y barranquismo, entre otros.

23.30 Doble sentido.



### La 1

06.00 Noticias 24 horas. 07.20 Paris 2024.

Otros. Sumario. 07.25 Paris 2024.

Atletismo (M).

09.20 Paris 2024. Atletismo (F).

11.15 Paris 2024, Remo. 11.55 Paris 2024.

Golf (M). 12.05 Paris 2024. Waterpolo (M).

España-Serbia. 13.30 Paris 2024.

Otros. Actualidad.

15.00 Telediario 1. Con Alejandra Herranz.

15.45 Informativo territorial.

**15.55** El tiempo.

16.00 Paris 2024. Otros. Actualidad.

18.15 Paris 2024.

Gimnasia artística (F). 20.30 Paris 2024.

Natación.

21.00 Telediario 2. Con Marta Carazo.

21.30 Paris en juegos.

22.05 4 estrellas.

Una vida predecible. 22.55 Nuestro cine.

42 segundos.

00.40 Cine. 100 metros. 02.20 Cartelera.

#### La 2

06.00 Al filo de lo imposible.

07.35 Zoom tendencias.

08.05 Océanos épicos.

Tambores de paz.

monio.

10.25 Arqueomania.

13.25 Mañanas de cine.

15.45 Saber y ganar.

les. 17.15 La 2 express.

17.25 Paris 2024.

19.10 El Paraíso de las

Carreteras extremas. 21.30 Cifras y letras.

Con Aitor Albizua.

01.05 Hacia la circularidad.

07.00 Inglés online TVE.

09.00 Pueblo de Dios.

10.55 Paris 2024. Natación. 12.30 Las rutas D'Ambrosio.

En el límite del

14.35 Verano azul.

Hockey hierba (F). España-Sudáfrica.

Señoras.

23.55 LateXou con Marc Giró.

06.30 That's English.

07.25 La 2 express.

09.20 Seguridad vital 5.0. 09.55 Guardianes del patri-

desierto.

16.30 Grandes documenta-

20.30 Diario de un nómada.

22.00 ¡Cómo nos reimos!

02.30 Festivales de verano.

#### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana.

08.55 Espejo público. Con Lorena García.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández. 15.00 Antena 3 Noticias 1.

Con Sandra Golpe. 15.30 Deportes.

**15.35** El tiempo. 15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original. 18.00 YAS Verano. 20.00 Pasapalabra.

Con Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba Dueñas.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. 22.45 ¡Buenos días, mamá!.

01.15 Los artistas: primeros trazos. 03.00 The Game Show. Con Cristina Porta, Gemma Manzanero y

Aitor Fernández.

## Cuatro

07.00 Love Shopping TV

Cuatro. 07.30 ;Toma salami!

08.00 Especial Callejeros viajeros.

08.45 Callejeros viajeros. 10.25 Viajeros Cuatro. 11.30 En boca de todos.

Con Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro. Con Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño. 15.10 El tiempo.

15.30 Todo es mentira.

Con Marta Flich y Pablo González Batista. 18.30 Tiempo al tiempo. Con Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis

Vidal. 20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo. 21.05 First Dates

22.50 Callejeros. 00.10 Especial Callejeros. 01.15 Callejeros.

02.30 The Game Show.

Con Cristina Porta,

Gemma Manzanero y Aitor Fernández. 03.15 En el punto de mira.

# Tele 5

06.10 Reacción en cadena.

Con Ion Aramendi. 07.00 Informativos Telecinco 08.55 La mirada crítica. Con Ana Terradillos

10.30 Vamos a ver verano. 15.00 Informativos telecinco. 15.35 Eldesmarque telecin-

CO. 15.40 El tiempo. 15.45 El diario de Jorge.

Con Jorge Javier Vázquez. 17.30 TardeAR. Con Beatriz Archidona. Espacio que abre una nueva ventana para informar con rigor,

pero también para entretener, a través de multitud de secciones, desde la cercanía, el buen rollo y la diversión.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi. 21.00 Informativos telecinco.

21.35 Eldesmarque telecin-CO. 21.45 El tiempo.

22.00 Supervivientes all

stars, el debate final. 01.55 Casino Gran Madrid Online Show.

02.20 ¡toma salami!

#### La Sexta

06.00 Minutos musicales. 06.45 Ventaprime.

07.15 ¿Quien vive ahí? 09.00 Aruser@s fresh. Con Alfonso Arús.

11.00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras. 14.30 La Sexta noticias 1ª

edición. Con Helena Resano. 15.15 Jugones.

Con Josep Pedrerol. 15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando. Con Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. Con Marina Valdés y María Lamela. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra

v Rodrigo Blázquez.

Tornado magnético.

21.00 Especial La Sexta noticias. 21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio Summertime.

Con Sandra Sabatés. 22.30 El taquillazo. Harry el sucio. 00.55 Cine.

02.30 Pokerstars.

#### **À Punt**

07.00 La Colla. 08.00 Les noticies del mati.

10.05 Bon dia, bonica.

10.35 Negocis de familia. 11.10 Tresors amb història.

12.35 GR7. 13.15 Animalades, un món bestial.

Llaços familiars.

13.50 La via verda. Con María Sánchez. 14.00 A Punt Noticies. Mig-

Con Patricia Ramírez. 15.10 La cuina de Morera.

Con Jordi Morera. 15.30 Atrapa'm si pots.

Con Óscar Tramoyeres. 16.40 La Señora. 18.00 Inspectora Marleau.

19.40 Hotel Voramar. 20.35 Vigilants de la platja. 21.00 A Punt Noticies. Nit.

Con Rosa Romero.

21.50 A la saca. Con Eugeni Alemany. 22.40 ¡Qué comemos! Comer es salud.

Con Nico Abad.

(Nuevo en emisión.) 23.30 Generación porno. Porno a 2 clicks. 00.40 La Palma. Borrados

del mapa. 01.35 A Punt Noticies. Nit.

### 22.55 TVE-1

'42 segundos' Manel Estiarte y Pedro García Aguado son los protagonistas de un proceso de superación en permanente relación amor-odio con su entrenador, el croata Dragan Matutino-



Teledeporte 10.00 Juegos Olímpicos de Paris 2024. Los Juegos Olímpicos de Verano regresan este año para sorprender al mundo con lo mejor del deporte. Conexión con los eventos más destacados de esta jornada de los Juegos Olímpicos de París 2024, con especial atención a aquellas disciplinas en las que participan los deportistas españoles. 22.00 Juegos Olímpicos de Paris 2024. Repeticiones de los momen-

# Paramount Network

tos más destacables de la jornada

11.30 Cinexpress. 12.05 Embrujadas: Prometida y confusa. 12.55 Colombo: El canto del cisne. 15.00 Los misterios de Murdoch. Things Left Behind, The Future is Unwritten y Murdoch y el vagabundo. 17.55 Los asesinatos de Midsomer. Entrenado en asesinatos y Escrito en sangre. 22.00 Cine: Limite: 48 horas. 23.55 Cine: 48 horas más. 01.55 Cine: Stoyan.

### 22.30 LA SEXTA

'Harry el sucio' Un misterioso asesino, que se da a sí mismo el nombre de Scorpio, está aterrorizando a los habitantes de San Francisco con sus repetidos

crimenes.



**Disney Channel** 

15.50 Kiff. 16.40 Hamster & Gretel. 17.30 Los Green en la gran ciudad. 17.55 Marvel Spidey y su superequipo. 18.45 Cars: en la carretera. 18.55 SuperKitties. 19.45 Rainbow High Shorts. 19.50 Bluey. 20.50 Kiff. 21.40 Los Green en la gran ciudad. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad. 01.45 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 03.15

### Clan

GhostForce.

14.25 Bob Esponja. 15.31 Una casa de locos. 16.35 Los Casagrande. 17.39 Agus y Lui, churros y crafts. 17.54 Aprendemos en Clan: el reto. 18.14 Los Pitufos. 18.49 Polinópolis. 19.22 Tara Duncan. 19.45 Pat, el perro. 20.00 Los superminihéroes. 20.46 Una casa de locos. 21.50 Los Casagrande. 22.32 Los misterios de Laura. 23.42 Cuéntame cómo pasó.

Antena 3 '¡Buenos días, mamá!' La familia Borghi consta de la madre, Anna; el padre, Guido, y sus hijos: Francesc y el rebelde Jacopo. Sin embargo, todo cambia cuando Anna entra en coma tras un acci-

22.45



fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

JUEVES, 1 DE AGOSTO



